pierde España

**MARTES** 23 DE ABRIL DE 2024

# Ganan ETA y Sánchez,

### Bildu ya es la primera fuerza en dos de cada tres municipios

Los de Otegi ganan en el 63% de las localidades vascas y su resultado es abrumador en los pueblos

Partido más votado por municipios Resultados 2024



El PSE tampoco retiene su feudo de Ermua. donde ETA asesinó a Miguel Angel Blanco

**EDITORIAL Y PAGINAS 14 A 18** 







El escritor gerundense Albert Soler



### El Gobierno endurecerá la ley para impedir que los agresores sexuales trabajen con menores

La reforma del Registro Central de Delincuentes que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros pretende reforzar los controles

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de hoy una reforma del Registro Central de Delincuentes Sexuales para reforzar la protección de la infancia y evitar que agresores sexuales puedan acabar trabajando cerca de menores pese a los controles existentes. Y si no impedirlo, al menos estrechar el círculo lo más posible. SOCIEDAD Pag. 34



Aitana Bonmatí. primera deportista española en ganar el Laureus

**DEPORTES Pag. 44** 



Aitana Bonmatí

### SALA DE MÁQUINAS JULIAN QUIROS

### Empleo para inmigrantes

ace meses que los economistas se vienen haciendo una pregunta de res-L puesta incierta: ¿por qué crece tanto el consumo en España pese a las rémoras del PIB? Si no hay más dinero, ¿por qué estamos gastando más? Empezó a circular una hipótesis que BBVA Research acaba de acreditar. por la impresionante llegada de extranjeros, hasta el punto de que copan dos de cada tres empleos creados desde la pandemia. O sea, el crecimiento se está repartiendo entre un grupo mayor. Es una fotografía que nos desnuda por completo y revela la falta de politicas nacionales. De partida, seguimos sin controlar nuestras fronteras y llegan miles de inmigrantes irregulares. Sin embargo, buena parte de esos inmigrantes están ocupando los empleos de baja cualificación que ya no son apetecibles para los españoles, pese a nuestras tasas de paro. Las dos realidades son ciertas y chocan entre sí. Por no hablar de las bolsas de economía sumergida, visibles para cualquiera que se relacione con la construcción, el campo o la hostelería.

### Casi dos tercios de los nuevos empleos los cubren inmigrantes

Los ocupados extranjeros han aumentado en 814.000 en los últimos cuatro años

**ECONOMIA Pag. 32** 

La fiscal se planta ante García Ortiz por la querella del novio de Ayuso

ESPAÑA Pág. 19

El juez Aguirre rechaza la escolta de los Mossos y pide policías nacionales

ESPANA Pág. 22



El juez Joaquin Aguirre

Las autonomías gastan 15.000 millones más que antes de la pandemia

**ECONOMIA Pag. 29** 

Los psiquiatras arremeten ante el intento de Sanidad de reducir los psicofármacos

SOCIEDAD Pag. 35

LA TERCERA

FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

### Cervantes sí, Darwin también

### POR JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON

«Estoy hablando de hacer Ciencia, de la facultad-actividad que más y mejor nos distingue de toda la vida que existe o ha existido en la Tierra. Y si es una falta imperdonable no valorar, honrar y conocer, en al menos alguna medida, las grandes obras y autores de la literatura, de la filosofía y de la historia, del pasado al igual que del presente, lo mismo hay que decir de la ciencia. Ignorarla es perderse mucho de lo mejor que ha producido y continúa produciendo nuestra especie»

Para Luis Mateo Diez, en su dia, con agradecimiento por los mundos literarios que ha construido

É bien que soy, que somos, hijos de estrellas, de los elementos que se fabricaron en su interior y que al final de sus días -porque las estrellas también mueren; como lo hará nuestro Sol- esparcieron por el cosmos. Y sé también que formamos parte de una larga cadena, la de la evolución de la vida, que somos un eslabón resultado de los imprevisibles caminos gobernados por «el azar y la necesidad», frase atribuida a Demócrito («Todo lo que existe en el universo es fruto del azar y la necesidad») y que el premio Nobel de Medicina Jacques Monod utilizó como título de un libro, en su momento (1970) influyente. El 'azar' generado por mutaciones en genomas y por las circunstancias concretas en que se encuentra una especie. Y la 'necesidad' que imponen las leyes que gobiernan los procesos físico-químicos que se dan en la naturaleza.

Somos, sí, un eslabón de una larga cadena, pero uno con unas facultades extraordinarias, de las que hoy, en este día especial, quiero destacar dos. La primera, que somos capaces de inventar historias maravillosas, a veces conmovedoras, otras desgarradoras, las más simplemente entretenidas, historias que nos permiten experimentar 'vidas virtuales' que nos ayudan en nuestro camino por la vida, como experiencias que hacemos propias. Es la herencia imperecedera de los Homero, Shakespeare, Cervantes y tantos otros. Una segunda facultad de nuestro prodigioso cerebro, ese pequeño universo -de millones de neuronas e interconexiones entre ellasque llevamos dentro, un órgano que nos permite ir más allá de nuestras experiencias, emociones y necesidades, es la que nos posibilita conocer lo que alberga el Universo -nuestro planeta, la Tierra, en primer lugar-, así como algunas o muchas de las leyes que rigen los fenómenos, seres y objetos presentes en el cosmos.

Estoy hablando, claro, de hacer Ciencia, de la facultad-actividad que más y mejor nos distingue de toda la vida que existe o ha existido en la Tierra. Y si es una falta imperdonable no valorar, honrar y conocer, en al menos alguna medida, las grandes obras y autores de la literatura (poesía, novela, ensayo), de la filosofía y de la historia, del pasado al igual que del presente, lo mismo hay que decir de la ciencia. Ignorarla es perderse mucho de lo mejor que ha producido y continúa produciendo nuestra especie. Es cierto que el conocimiento científico se ha expresado las más de las veces en textos exigentes, únicamente al alcance de quienes poseen los saberes técnicos adecuados. Es el caso, por ejemplo, de esas joyas que son los Principios matemáticos de la filosofía natural' (1687), en los que Isaac Newton presentó las tres leyes del movimiento y la

de la gravitación universal, o la 'Introductio in analysin infinitorum' (1748) de Leonhard Euler. Pero en este 23 de abril quiero señalar que en la bibliografía de la ciencia, del pasado y del presente, existen muchos libros que cualquiera puede y debe leer. De los 'clásicos' recordaré únicamente el 'Diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo, ptolemaico y copernicano' (1632), de Galileo, ejemplo de transparente argumentación racional, protagonizado, además, por tres personajes de ficción, Salviati, Sagredo y Simplicio, los Don Quijote y Sancho de la ciencia, y 'El origen de las especies' (1859) de Charles Darwin, que debería ser materia obligatoria de lectura en institutos, como mínimo en versiones simplificada o partes de él, pues a la relevancia de su contenido se une la accesibilidad de su lenguaje. Nadie es igual después de leerlo. Y qué decir de su conmovedora 'Autobiografía', que escribió pensando que acaso pudiera resultar «interesante para mis hijos o para mis nietos».

e entre la bibliografía más reciente, 'Apología de un matemático' (1940), de G. H. Hardy, 'Primavera silenciosa' (1962), de Rachel Carson, que promovió como ningún otro había hecho antes los movimientos ecologistas, tendría que ser otra lectura obligada para cualquier persona. Como también deberían ser, por ejem-

plo, el 'Cosmos' (1980) de Carl Sagan; 'Gorilas en la niebla' (1980) de Dian Fossey; 'La falsa medida del hombre' (1981) de Steven Jay Gould, o 'El hombre que confundió a su mujer con un sombrero' (1985) de Oliver Sachs. ¡Hay tantos libros de ciencia que se pueden leer! Libros que además de enseñar, entretienen. Y que nos hacen más conscientes de nues-

tras inmensas posibilidades.

En ocasiones, además, los conocimientos que nos aporta la ciencia ayudan a que nos elevemos por encima de la condición humana menos ejemplar. Una frase que, refiriéndose a las condiciones en que vivían los esclavos en la costa de Brasil, Darwin escribió en otro de sus libros, 'Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo' (1939, 1845), debería quedar inscrita en los anales de la historia de la humanidad: «Si la miseria de esos infelices se debiera no a las leyes de la Naturaleza, sino a nuestras instituciones, grave sería nuestra responsabilidad». Es una frase que no ha perdido actualidad y que condensa lo mejor de nuestra especie, mostrándonos que podemos superar instintos, comportamientos de pasados ya lejanos. O que deberían ser lejanos, haber sido superados.

En el canto XXVI del 'Infierno' de 'La divina comedia', Dante imaginó el viaje que Ulises emprendió en barco hacia el hemisferio sur y que condujo a su muerte: «Ni el halago de un hijo, ni la inquieta/ piedad de un padre viejo, ni el amor/ que debia a Penélope discreta», clamaba Ulises, pudieron reprimírle el deseo de conocer más

mundos, de ir «más allá»: «Dentro de mí vencieron el ardor/ de conocer el mundo y enterarme/ de los vicios humanos, y el valor;/ quise por altamar aventurarme/ con sólo un leño y con la fiel compañía/ que jamás consintió en abandonarme». Y así llegaron, cuando «estaban ya viejos y tardos», al estrecho «donde había/ Hércules elevado los resguardos/ que al navegante niegan la franquía./ Sevilla a mí derecha se quedaba/ y Ceuta al otro lado se veía». Y en este punto, para animar a sus compañeros a atravesar las míticas columnas de Hércules, tras las cuales estaba un mundo desconocido, Ulises les dijo:

«Considerad vuestra ascendencia: para vida animal no habéis nacido sino para adquirir virtud y ciencia».

Al igual que Ulises, yo animo a todos a superar las columnas de Hércules del temor o la ignorancia con respecto a la ciencia, el mejor instrumento que hemos creado los humanos para intentar entender qué somos y dónde estamos. Pero, recordemos, no la utilicemos sólo para obtener conocimientos, también para «adquirir virtud». Y los libros, que tanto y con tanto agradecimiento celebramos en este día, son un buen instrumento para tal fin.

#### José Manuel Sánchez Ron

es miembro de la Real Academia Española y catedrático emérito de la Universidad Autônoma de Madrid

### ABC

DIRECTOR Julián Quirós

abc.es Carlos Caneiro

Mesa de información

Agustin Pery

(Director adjunto)

Elena de Miguel (Substirectora digital)

Ana I. Sanchez

(Substirectora de noticias) José Ruman Alonso

(Subdirector de fin de semana)

Fernando Rojo (Jefe de continuidad)

Adjuntos a la Dirección

Jesus G. Calero

(ABC Cultural) Juan Fernandez Miranda

(Corresponsal politica)
Manuel Marin

Diego S. Garrocho

(Opinión)

Area editorial

#### Secciones

Volanda Gomez (Subdirectoru Economia)
Alvaro Martinez (Opinion)
Victor Rusz De Almirón (España)
Isabol Gutiérrez (Internacional)
Nuria Ramírez (Sociedad)
José Miguélez (Deportes)
Marta R. Domingo (Matérid)
Laura Pintos (Estilo y Especiales)
Marias Nieto (Fotografia)
Sebastián Basco (Edición Impresa)
Federico Ayala (Archivo)

#### Digital

Esther Bianco (Coordinador)
David Yague (Coordinador)
Manuel Trillo (Fin de semano)
Javier Nadales (Audiovisual)
Vanessa Doarte (Redes sociales)
Luts Miguel Muñoz (SEO)
Axel Guerra (Producto)

#### Delegaciones

Antonio Gonzalez (C. La Mancha) José María Ayala (Castilla y León) José Luis Jiménez (Galicia) Alex Gubern (Cutaluña) Alberto Caparrós (C. Valenciana)

Directors General

Ana Delgado Galán

Gerente

Javier Caballero

Control de Gestión y RR.HH.

Juan José Bonillo

Marketing y Negocio Digital

José María de la Guia

Distribución

Enrique Elvira

Comercial Genma Pérez

#### Editado por Diario ABC, S. L. U

Diario ABC, S. L. U. Josefa Valcaron, 40B 280Z7 Madrid

Teléfono de atención Diario ABC 91 113 99 00 Centralita ABC 91 339 90 00

Precio ABC 2,00 euros

### vocento

Darro ARC, S. E. S. Reservados todos los derechos. Quada prohibada la reproducción, distribución, comunicación publica y utilazaciós: total o parcial, de los correctidos de esta publicación, en casiqueles formas strudadadad, est previo, expresa y escriba aeros zación incluyendo en particular su mora reproducción y o pase la a disposición como resounenes, resenas o revisios de prensa con fines, rebeticales o directa o indirecta con fines cichericales o directa o indirecta a possición expresa. Número 19 del 0 L. I. M. L. S. Aparcado de Correcta (3. Madrid.)

### **EDITORIALES**

### ¿HASTA DÓNDE CEDERÁ SÁNCHEZ?

La mayoría nacionalista del País Vasco pondrá a prueba nuestro actual pacto de convivencia. La debilidad parlamentaria del PSOE, clave para contener las aspiraciones del PNV y Bildu

L'empate a 27 escaños entre el PNV y Bildu servirá para componer un Parlamento vasco de marcado signo nacionalista que, a buen seguro, no se contentará con mantener el actual 'statu quo'. Pello Otxandiano fue explícito tras su histórico resultado y afirmó que los aberzales intentarian dar un salto hacia la soberanía. En un tono no demasiado distinto, y en una entrevista para este periódico, Imanol Pradales había adelantado días antes de los comicios su intención de promover un referendum que pueda dotar al País Vasco de un nuevo estatuto.

Ante una circunstancia semejante, el constitucionalismo puede permitirse cualquier actitud salvo abandonarse a la melancolía. Imanol Pradales será lendakari gracias a los votos del Partido Socialista de Euskadi, pero todo apunta a que la hoja de
ruta política -y cultural- estará diseñada por Bildu. Ayer constatamos el aplastante nivel de implantación de los radicales,
que han sido la fuerza más votada en 158 de los 251 municipios,
lo que supone un 62,9 por ciento del territorio cuando hace cuatro años era un 52 por ciento. Con una hegemonía semejante y
con un marcado éxito entre los más jóvenes, cabe preguntarse
hasta dónde permitirá Eneko Andueza progresar la agenda nacionalista y cuáles son los límites que Sánchez impondrá al PNV
en Madrid, donde la debilidad parlamentaria de los socialistas
sigue necesitando del apoyo de todo el voto nacionalista.

El temple de Imanol Pradales no invita a imaginar, a priori, aventuras extravagantes como las que en su día protagonizaran Oriol Junqueras o Carles Puigdemont. Sin embargo, que tura del Estado y la igualdad entre españoles.

el PNV vaya a moverse con un mayor rigor institucional no convierte su apetito soberanista en inocuo, antes al contrario. El plan Ibarretxe, presentado en 2003, fue rechazado con los votos del Partido Popular, la Chunta Aragonesista y Coalición Canaria. Unos votos negativos a los que se sumaron tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida. Más de veinte años después, el guion podría volver a repetirse agravado, con la salvedad de que ahora el PSOE ya no es un partido abiertamente constitucionalista, sino una formación política condenada a intercambiar intereses con las fuerzas nacionalistas e independentistas.

La hoja de ruta explicitamente anunciada por Bildu y el PNV permite prever que durante la nueva legislatura se promoverá un cambio de marco político. Dada la mayoría nacionalista, no sería de extrañar que ese nuevo estatuto intentara consolidar un marco bilateral entre el Gobierno vasco y la Administración central. A Sánchez le hemos visto conceder prebendas que se comprometió a no consentir, y existen suficientes precedentes como para concluir que cualquier límite podrá ser transgredido por el PSOE siempre y cuando la ruptura de esa línea roja pueda servir para mantener el Gobierno de coalición. En el próximo ciclo, la responsabilidad de los socialistas será doble. De una parte, al formar parte del Ejecutivo del País Vasco deberán pautar un rumbo y un límite a las aspiraciones de Pradales. De otra, el Gobierno central deberá afrontar cualquier desafío que impugne nuestro marco constitucional con determinación y sentido de Estado. La trayectoria de Sánchez y el valor de su palabra no invitan al optimismo, ya que en demasiadas ocasiones hemos visto cómo su interés personal sirve como único criterio rector de sus políticas. Este narcisismo, en contacto con un Parlamento vasco escorado hacia el nacionalismo, podría acabar siendo letal para la actual estruc-

### LAGUNAS EN LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE MENORES

El Gobierno ha decidido corregir algunas lagunas de la regulación actual con el fin de reforzar la protección de la infancia. Se trata de impedir que se den situaciones que puedan llevar a que personas con antecedentes por agresiones sexuales acaben trabajando cerca de menores. Estos agujeros afectan a los certificados de antecedentes que se exigen a quienes trabajan con menores. A partir de ahora, los empleadores podrán pedir certificados negativos de manera periódica. Los controles también se refuerzan para los ciudadanos europeos que trabajen en España y que deberán justificar que no sólo no tienen antecedentes aquí, sino tampoco en su país de origen. Por último, el Registro Central de Delincuentes Sexuales amplía su denominación para incluir a los condenados por trata de seres humanos, con independencia de la víctima y la finalidad de la misma. Los certificados podrán ser solicitados digitalmente por los empleadores con el consentimiento del trabajador.

#### PUEBLA



OPINIÓN 5

### LLÁMALO X

### 35,6 por ciento

Las exportaciones de España a Israel caen en más de un tercio en plena crisis diplomática con Tel Aviv

#### **JM NIETO** Fe de ratas





### **EL CONTRAPUNTO**

ISABEL SAN SEBASTIÁN

### Ganan ETA y Sánchez, pierde España

Cuando pasen las elecciones catalanas y europeas, caerán todas las caretas y llegará la hora de los referéndums

Í, ya sé que ETA no mata, lo que no quiere decir que haya dejado de existir. ETA está más viva que nunca, se llama Bildu (o más exactamente Sortu) y acaba de cosechar una victoria irrefutable en las urnas vascas. Un triunfo sin precedentes que la entroniza como dueña y señora de Guipúzcoa y Álava, extiende su influencia en Vizcaya, último reducto de un PNV moribundo, supone un paso de gigante para su proyecto político de largo plazo y atestigua la degradación de una sociedad en declive, aquejada de una gangrena moral irreversible. ETA ha sido la gran vencedora de las elecciones celebradas el domingo y, junto a ella, Pedro Sánchez, su blanqueador, traidor a España y a la Constitución, derrotadas en ese lance. El País Vasco ha escogido separatismo frente a unidad, izquierda antes que derecha (Bildu, PSOE y Sumar obtienen cuarenta escaños, cuatro más que PNV, PP y Vox) y amnesia colectiva. Ha escogido premiar el terror y castigar la dignidad. Las consecuencias de esta vileza vamos a pagarlas todos.

El plan de la banda nunca fue un plan de paz, por mucho que Zapatero le otorgara ese honroso nombre a fin de justificar su ignominiosa claudicación. ETA siempre ha buscado la independencia de lo que llaman Euskal Herria, las tres provincias vascas más Navarra y las dos francesas, aunque con esas últimas no cuentan, a fin de instaurar allí un régimen comunista. Nunca lo han ocultado y su estrategia se ha dirigido siempre a lograr ese propósito, a costa de destruir nuestra nación, nuestro marco de convivencia y, en caso necesario, nuestras vidas, si bien este último elemento táctico se tornó contraproducente cuando la sangre empezó a despertar más rechazo que temor. A fin de alcanzar por otras vías su meta, a partir de 2004 establecieron una sólida alianza con el separatismo catalán y con el PSOE de ZP, profundamente revanchista y sectario, dispuesto a liquidar todos los logros de la Transición con tal de regresar a 1934 y cambiar el curso de la historia. Sánchez no ha hecho más que sobrevivir impulsando ese proceso y ahora le toca lidiar con el desafio que se avecina.

De momento se reeditará el pacto de socialistas y peneuvistas, aunque el Gobierno habrá de compensar a Otegui con favores significativos a los terroristas presos y mayor poder en Navarra. Cuando pasen las elecciones catalanas y europeas, caerán todas las caretas y llegará la hora de los referendums de autodeterminación, se llamen 'consultas no vinculantes' o con cualquier otro eufemismo. Todo se hará para frenar el avance de la ultraderecha, por supuesto. España será apuñalada por una causa inmejorable. Y cuando caiga al fin el felón, si es que cae antes de terminar también con la democracia, dejará tras de sí un destrozo muy difícil de arreglar, por no decir irreparable.



**UNA RAYA EN EL AGUA** 

IGNACIO CAMACHO

### El PP tiene un problema

Los populares han pasado con apuros el primer examen. Pero en las europeas necesitarán una victoria incontestable

O tiene el Partido Popular muchos motivos para sentirse satisfecho de sus resultados en el País Vasco. Ha crecido en casi cuarenta mil votos y dos puntos y medio, pero sin otro rédito que un diputado más que los que consiguió hace cuatro años en coalición con Ciudadanos. Y ni siquiera ha logrado absorber a Vox en Álava, el antiguo feudo constitucionalista hoy plenamente conquistado, y de qué manera, por el nacionalismo identitario. La derecha asustada por el crecimiento batasuno se ha ido con el PNV por puro sentido pragmático, de tal modo que el PP se queda con sus siete escaños reducido a un papel testimonial en el ámbito parlamentario. El arqueo no es para presumir ni justifica el impostado alborozo de su candidato. Cero margen de entusiasmo.

Y ahora vienen las elecciones catalanas. Allí el incremento será mayor en términos cuantitativos, aunque partiendo de tan abajo convendría atemperar el optimismo. Los sectores moderados que en Euskadi se han acogido bajo el paraguas peneuvista por miedo a Bildu pueden ir a buscar en Cataluña al PSC ignorando adrede su criptonacionalismo, y los más radicales tienen en Vox una propuesta con más brío discursivo. Es muy probable que aun triplicando su facturación, los populares sigan siendo una fuerza marginal, inoperante en un territorio donde el 'procés' ha dejado un sistema político prácticamente destruido. Como alternativa no funcionan y como refugio frente a la pujanza soberanista no encuentran su sitio.

Del balance de estas dos convocatorias en 'campo ajeno' y cuesta arriba depende en buena medida el de la tercera. La política electoral tiene mucho que ver con la temperatura previa y Feijoo necesita un clima de movilización que gire a su favor
el viento de las europeas, donde sus aspiraciones
y la eficacia de su liderazgo van a ser puestos de
nuevo a prueba. El triunfo está descontado, pero
necesita sacarle al PSOE un mínimo de tres puntos de diferencia. Por debajo de esa distancia tendrá problemas y su confianza correrá riesgo de
entrar, si no en quiebra, sí en esa nube de duda
con que el centro-derecha tiende a atormentarse
cuando sus expectativas quedan mal resueltas.

Porque en junio no le bastará con ganar: sus votantes esperan y exigen una victoria contundente, categórica, incontestable. Una goleada que evidencie el desgaste de Sánchez y le pase la cuenta de la amnistía, de los escándalos de corrupción y de la ruptura de los consensos constitucionales. Y además creen que es fácil porque las burbujas de opinión pública provocan percepciones colectivas desdibujadas cuando no falaces. Pero el principal partido de la oposición va a llegar a esa cita lastrado por su escaso impacto en los comicios vascos y catalanes, fruto de la ausencia de claridad en la estrategia, el proyecto y el mensaje. Le quedan menos de dos meses para entrenar la forma de no volver a fallar los penaltis.

6 OPINIÓN



#### VISTO Y NO VISTO

IGNACIO RUIZ-QUINTANO

### La bomba de Valls

«La bomba atómica es el Buda de los países occidentales», anota Sloterdijk en su 'Crítica de la razón cínica'

IENTRAS la partidocracia vascongada anda a setas y rolex con los votos que la Constitución'78 sembró en la 'terruka', un español que llegó a primer ministro francés, Manolo Valls, plantea en LCI la necesidad de lanzar un ataque nuclear contra la teocracia persa que Francia contribuyó a instalar. ¡Pobre Xavier Valls, su papá, si lo oyera! Valls padre, que pintaba manzanas de un primor efimero, fue un hombre dispuesto a perder su vida 'par délicatesse', como Rimbaud, no por un bombazo nuclear, él, que al pasear por los pueblos franceses temblaba ante la absurdidad de tanta muerte en las lápidas de los caídos del 14, y lo indignaba que Francia tuviera prohibidos los 'Senderos de gloria' de Kubrick hasta la victoria en los 80 del socialismo donde medró su hijo, un tipo con buena prensa en España porque a los periodistas de la escuela de 'Pueblo' vendieron que Manolo era hijo de un pintor español que liberó París, ciudad a la que llegó en el 49, para envidia de Tàpies, cuya familia carecía de posibles para pagarle ese 'erasmus'. Valls es un progre de la progredumbre de Sam Harris, otro loco de la «solución Oppenheimer» para las culturas religiosas, promocionado por el 'New York Times' hasta que en 2005 ganó con 'El fin de la fe' el premio PEN.

-Pen Club. ¿Qué quiere decir eso? -explicaba Thomas Bernhrad-. Son una pandilla de bobos. Tipos que están en todas las salsas y, dos veces al año, se pasan una semana en algún lugar bonito. Y, a costa del Estado, consiguen su camita de cinco estrellas. Espantoso.

A Harris, partidario de asestar el primer golpe nuclear, lo apoya Peter Singer, uno que cree injustificable matar animales no racionales para comer. Debe de ser el segundo budismo, profetizado por Nietzsche, o sea, la catástrofe nihilista en su hora final.

 -La bomba atómica es el Buda de los países occidentales -anota Sloterdijk en su 'Crítica de la razón cínica'.

Un aparato soberano, autónomo, perfecto. Inamovible, la bomba descansa en sus silos, como la realidad más pura, la posibilidad más pura. En España, si no nos hubieran chafado el Proyecto Islero, Sánchez tendría hoy una sobre la mesa. La bomba, dice Sloterdijk, es la quintaesencia de las energias cósmicas y de la participación humana en ellas, el máximo rendimiento del ser humano y de su capacidad destructiva, el triunfo de la racionalidad técnica y su superación en lo paranoético. Con la bomba abandonamos el imperio de la razón práctica en el cual se persiguen fines con medios adecuados.

-De hecho, la bomba es el único Buda que también comprende la razón de los países occidentales. Infinita es su paz e ironía. Al igual que en Buda, todo lo que habría que decir está dicho a través de su mera existencia. En ella se completa el 'sujeto' occidental.

Nos queda la confesión del sobrinísimo Frédéric Mitterrand, ministro de Cultura de Sarkozy: «J'ai fait des rêves érotiques avec Manuel Valls».



#### TIEMPO RECOBRADO

GARCÍA CUARTANGO

### El triunfo de la desmemoria

Si Bildu no ha condenado los crímenes de ETA es porque no le hacía falta

'Los españoles que dejaron de serlo' que ETA había asesinado a un concejal en Zumárraga en 2000. En medio de la plaza del pueblo, una mujer se acercó a uno de los líderes de Batasuna y le susurró: «No quiero que matéis a mi marido, Joseba». A lo que el interpelado respondió: «No hay que simplificar».

La respuesta ejemplifica mejor que cualquier discurso la actitud de la organización terrorista y su brazo político, que, durante 43 años, asesinó a 850 personas por razones que creía justificadas. Sostenían que el tiro en la nunca era la respuesta a lo que ellos calificaban como un Estado opresor y que sus víctimas no eran seres humanos sino representantes de una maquinaria represiva.

Este relato, que dominó la política vasca, fue asumido parcialmente por el PNV, que acuñó la expresión de que ETA movía el árbol y ellos recogían las nueces. Arzalluz siempre consideró a los etarras los hijos descarriados del partido de Arana.

La Transición y los años posteriores estuvieron

marcados por un aumento de los crímenes de la banda, que vio en la democracia un blanqueamiento del franquismo. El PNV no votó a favor de la Constitución mientras buena parte de la sociedad vasca cerraba los ojos a los asesinatos y empujaba al exilio o la marginación a quienes los denunciaban.

A mi modo de ver, no hubo Transición en una Euskadi donde la democracia parlamentaria sirvió para que la gente votara, pero no para que pudiera expresarse con libertad ni cuestionar los dogmas del nacionalismo. El verdadero impuesto revolucionario, peor que el de ETA, fue ese clima asfixiante de coacción.

Hoy las cosas son mucho mejores porque no hay asesinatos y la gente no sufre el terror, pero la sociedad vasca ha hecho un ejercicio de amnesia que ha dejado a Bildu a un paso de ser la principal fuerza política. Los votos del PNV y la izquierda aberzale han sumado el 68 por ciento.

Si Bildu no ha condenado los crímenes de ETA es por dos razones. La primera, porque no le hacía falta. Y la segunda, porque no pueden ni quieren desmarcarse de ese legado de violencia e intimidación. La lucha armada fue el eje ideológico que legitimó su acción política. Desprenderse de ese equipaje es reconocer que se equivocaron en todo.

La memoria humana es muy precaria, el tiempo pasa y hay una nueva generación que no sufrió aquellos horrores. A lo que se añade el relato de la izquierda aberzale de que todo eso quedó atrás.

La pregunta es ahora por qué esos asesinatos le han salido gratis a Bildu y por qué el nacionalismo ha arrasado. Ha triunfado la desmemoria, sí, pero ese es el efecto y no la causa, que reside en que los partidos estatales nunca han logrado contrarrestar ese nacionalismo que impregna la sociedad y que exime de cualquier autocrítica del pasado.



### VIVIMOS COMO SUIZOS

ROSA BELMONTE

### Sanguijuelas

Si descuartizas a alguien en Tailandia, apechuga. Pero si te enfermas en Tailandia, te traen a casa

A semana pasada fui al otorrino. Me metió un tubito por la nariz para mirarme la garganta por dentro. La garganta y las cuerdas, bien, gracias, aunque tenga la voz más desagradable de la radio española. Pero no desagradable para poder ser la voz del demonio en 'El exorcista' como Mercedes McCambridge. Desagradable de andar por casa. Desagradable para contestar al de Orange que no voy a cambiar de compañía. Estaba leyendo también la semana pasada 'Byron', la biografía de Lord Byron escrita por Fiona MacCarthy que Debate ha publicado en España. Digo que estaba leyéndola la semana pasada, pero dentro de un año lo más probable es que siga leyéndola la semana pasada. Contando el índice onomástico, son 869 páginas. Es de esas veces, tantas, en que biografía definitiva es sinónimo de muy gorda. Tampoco es que tenga prisa por acabarla porque es demasiado entretenida como para querer que termine. Me pasa como con Larry David, con la última temporada de 'Curb your enthusiasm'. Me gusta la biografía de Byron, aunque lea cosas como «extraordinario arrebato de resiliencia». Resiliencia, demonios. Con 'El castillo de los escritores' (Taurus), de Uwe Neumahr, también me sorprendí leyendo sobre los 'Recuerdos de Albert Speer'. Llegué a pensar que había una cosa llamada 'Recuerdos' distinta de las 'Memorias'. Lo que pasa es que los traductores no son del pueblo. Del tuyo. Del mío.

Con 'Byron' he empezado por la muerte. Me interesaba la garrapata. Pobre hombre. Entre las sangrías y el aceite de ricino que le provocaba cagaleras, menudo final en Grecia. Sanguijuelas y enemas, poco romanticismo en el moribundo. El gran poeta muerto a los 36 años de manera poco épica. Que da igual que yo palme de manera poco épica, pero Byron... «La opinión médica moderna atribuye la muerte de Byron a una infección, cuya causa inmediata habría sido el excesivo número de sangrías que se le practicaron», escribe McCarthy. El doctor Raymond Mills, continua, sostiene que la fiebre del 9 de abril quizá fuera una fiebre mediterránea provocada por la picadura de una garrapata. El doctor Mills también ha calculado que la pérdida de sangre, «ya fuera a través de las punciones por lanceta o por la acción de las sanguijuelas, equivaldría a un total de dos litros y medio, esto es, un 43 por ciento del volumen de su sangre».

Viendo a esos matasanos de la mejor sanidad que se podía permitir Byron, me admiro mirando en la pantalla de un ordenador mis cuerdas vocales mientras decía «eeeh», como llamando a las borregas. Lo que me pedía el médico. Porque vivimos en el mejor de los tiempos. Porque vivimos en el mejor de los países. Si descuartizas a alguien en Tailandia, apechuga. Pero si te enfermas en Tailandia, te traen a casa, como ese chico trasladado al hospital de Cruces en un avión del Ejército del Aire. Aunque empate Bildu.

ABC MARTES, 23 DE ABRIL DE 2024





### Junta General de Accionistas

17 de mayo 2024



### PARTICIPA Y GANA MÁS DIVIDENDO.

Dividendo por participación.

El próximo 17 de mayo se celebrará la Junta General de Accionistas de Iberdrola 2024.

Si se alcanza un quórum de, al menos, el 70 %, todos los accionistas recibirán adicionalmente 0,005 euros brutos por acción (1 euro bruto por cada 200 acciones).

Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a www.iberdrola.com







### **EN OBSERVACIÓN**

JESÚS LILLO

### El zulo como solución habitacional

El blanqueamiento de ETA es nuestra gran pintura colectiva

rio de usos y costumbres, antes DRAE, la entrada de esa acepción de 'zulo' que responde a la solución habitacional que brinda el mercado inmobiliario a quienes, precarizados por lo salarial, buscan techo en las denominadas zonas tensionadas, que antes eran aquellas por las que pasaban los cables de la luz y ahora son las que recorren las maletas con ruedas del turismo de acogida y recogida. De momento, el término solo aparece en nuestro diccionario de pesos y medidas como

«lugar oculto y cerrado dispuesto para esconder ilegalmente cosas o personas secuestradas». Los académicos de la Española, sin llegar a mentar la bicha y el hacha de ETA, tiran de etimología para aclarar que la palabra procede «del vasco zulo; propiamente 'agujero'». Ligada a la creciente agonía del inquilinato, la popularización de este vasquismo explota de manera intencionada y a través de la sencilla ecuación del victimismo el sufrimiento de quien se aloja o es alojado en el interior de estos establecimientos, tratando de hacer suyo el suplicio de los secuestrados por una banda terrorista a cuyo blanqueamiento contribuimos todos con la frivolización semántica del daño que infligió y la resignificación de su siniestra caja de herramientas. Del «todos somos Ortega Lara» hemos pasado, sin querer, a «lo de Ortega Lara no fue para tanto». Hay que ver cómo se han puesto los pisos.

La banalización es una obra colectiva a la que cada cual aporta su granito de arena o su saco de cal, sustancia alcalina, viva o apagada, con la que antes de la comercialización de las pinturas sintéticas se blanqueaban las casas de aquellas zonas que, más al sur, situadas al margen de la escala de grises éticos y paisajísticos que nos ocupa, nunca se llegaron a tensionar como consecuencia de la industrialización y el

obrerismo. Entre otras propiedades, la cal también desinfecta.

La banalización es una pintura colectiva de brocha gorda, un mural en el que cada uno interviene en
la medida de sus posibilidades y aptitudes plásticas.
Unos pintan y otros limpian las gotas. A Pello Otxandiano le debemos la reciente y ya ortodoxa redefinición de ETA como grupo armado. También podría haberse referido el candidato de EH Bildu a la banda terrorista como grupo inversor, o fondo buitre, por la
sofisticación de su aparato financiero, sostenido sobre el secuestro de zulo y, en mayor medida, sobre el
arresto domiciliario, más espaciado y luminoso para
quienes sin tanto trauma pagaban las cuotas de ETA
a cambio de disfrutar de las vistas a la escala de grises con que la banda pintaba todo aquello.

Al blanqueamiento del terrorismo no solo contribuyen EH Bildu, el socialismo de Ferraz, la memoria democrática, las escuelas vascas de las que cuelgan copias enmarcadas del 'Euskal Herriko Mapa Politikoa' o el nacionalismo de cucharada pragmática y paso atrás. El blanqueamiento de ETA es parte sustancial de nuestra segunda transición, obra maestra y coral de la colaboración desinteresada y el colaboracionismo táctico con una idea -estandarizada en Idealista- que ahora es puramente inmobiliaria.

### CARTAS AL DIRECTOR

### Ir hacia atrás

Tras las elecciones vascas no tengo por menos que incidir en la tarea de adoctrinamiento en el sentimiento tribal que es el nacionalismo. Esto se debe a la falta de ideólogos del espíritu europeo, que invita a la comunión de intereses de estados con sentimientos democráticos y de tradición histórica, fundamentada en los pilares de la filosofía griega y los cimientos jurídicos de Roma, que llevaron a conformar la Unión Europea, donde se suma, no se resta, y que se organiza conforme al principio de subsidiariedad. Es por ello que si ha vencido el sentimiento identitario, el País Vasco marcha hacia atrás, aunque Otegi pregone que eso es progresismo.

PABLO NARANJO MAJADAHONDA (MADRID)

### Conviene no olvidar

Me parece increíble que Salvador Illa, símbolo de la más catastrófica gestión de la pandemia que en el mundo hubo, pueda recibir siquiera un voto en las elecciones catalanas, ya próximas. Y lo peor: utilizó la pandemia para declarar un estado de alarma singular, solo en la Comunidad de Madrid. Una actuación vergonzosa que, transcurridos cuatro años, todavía no ha explicado.

El principio de responsabilidad política ha sido arrasado por el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que prefiere premiar a los malos gestores. Y amnistiar la corrupción. Los españoles, como el Real Madrid del pasado miércoles ante el Manchester City, resistiremos. Y ganaremos.

JOSÉ LUIS GARDÓN MADRID

### Abandonados

Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a llevar vidas tan ajetreadas que a menudo descuidamos detenernos y reflexionar por y sobre nosotros mismos. A medida que envejecemos nos enfrentamos a nuevos desafios y nuevas necesidades, derivadas en muchas ocasiones de las limitaciones de salud propias de la edad. Muchas personas ancianas precisan de ayuda



recurren a residencias para

el cuidado de sus mayores.



Cabina electoral en un colegio de Durango (Vizcaya) // EFE

#### RAMÓN



Pero también en muchas ocasiones esta situación resulta muy dificil de sobrellevar para los ancianos, que pasan de haber sido el motor de su familia a sentirse una carga, aislados y olvidados por no poder convivir o por convivir muy poco con aquellos a los que quieren. Es muy importante mantener relaciones de afectividad con las personas mayores, especialmente cuando estén en una residencia. Su calidad de vida estará directamente relacionada con el tiempo que les dediquen sus seres queridos. La soledad en la vejez es un hecho que ha de

ser enfrentado por toda la sociedad en general, y por cada uno de nosotros en particular. ¿Hay algo más cierto que todos vamos a pasar en un momento u otro por esta situación? Es por tanto un desafío de todos y para todos, porque lo logrado va a repercutir en todos y cada uno de nosotros en algún momento.

INÉS DOLADO VALENCIA

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al Director por correo: C/ Josefa Valcárcel, 40B, 28027 Madrid o por correo electrónico: cartas@abc.es. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas. PUBLICIDAD 9

### EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.

#### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A., ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de Mayo de 2024, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 1 de Junio de 2024, a las 12 horas, en segunda convocatoria, que se celebrarán en el domicilio social de EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A., sito en Paseo de Recoletos 29, 28004 Madrid, con arreglo al siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria- y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, tanto de EBN Banco de Negocios, S.A. como de su Grupo consolidado. SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social en el ejercicio 2023.

CUARTO.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

QUINTO.- Delegación de facultades para la formalización y subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta.

SEXTO.- Ruegos y preguntas.

SEPTIMO.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.

#### DERECHO A COMPLETAR EL ORDEN DEL DÍA Y A PRESENTAR PROPUESTAS DE ACUERDO

De conformidad con lo establecido en el artículo 519 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la "Ley de Sociedades de Capital"), los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social de la Sociedad podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento a la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con quince días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el mismo porcentaje indicado en el párrafo anterior, podrán, en el plazo y forma señalados igualmente en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Dia de la Junta convocada.

#### **DERECHO DE ASISTENCIA**

De conformidad con lo establecido en el artículo 12º de los Estatutos Sociales, tienen derecho a asistir a la Junta General y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho a voto inscritas a su nombre en el Registro de acciones de la sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

#### DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y DELEGACIÓN DEL VOTO

De conformidad con lo establecido en los artículos 12º in fine de los Estatutos Sociales y 184 LSC, los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la presente Junta General, en los términos legalmente previstos.

El derecho de representación se deberá ejercer de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. La representación es siempre revocable. La asistencia del accionista a la Junta General, personalmente, supone la revocación de cualquier delegación, cualquiera que sea la fecha de ésta.

El Presidente y el Secretario de la Junta General, de forma indistinta, gozarán de las más amplias facultades para admitir la validez del documento o medio acreditativo de la representación.

De conformidad con los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que de surgir una situación de conflicto de intereses con cualquier miembro del Consejo de Administración respecto de los puntos del Orden del Día la representación se entenderá conferida, si el representado no hubiera impartido instrucciones de voto precisas, a favor del Secretario de la Junta General.

El accionista que confiera su representación se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida.

La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta General.

#### DERECHO DE INFORMACIÓN

A los efectos de lo previsto en los artículos 197, 272, 518, 520 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que los mismos tienen derecho tanto a examinar y consultar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Paseo de Recoletos 29, 28004 Madrid, como a solicitar su entrega o envío gratuito, los siguientes documentos:

- Texto Integro del presente anuncio de convocatoria de la Junta General.
- Texto integro de las propuestas de acuerdo sobre los puntos del orden del día que el Consejo de Administración somete a la Junta para su aprobación o y, en su caso, el complemento a la convocatoria y las propuestas de acuerdo que presenten los accionistas.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que podrán solicitar a los administradores, desde la publicación de la presente convocatoria hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Todas las solicitudes de documentación y/o información deberán incluir el nombre y apellidos del accionista o denominación social y la indicación de las acciones de las que es titular, y deberán realizarse (i) mediante entrega personal de la petición escrita o su envío al domicilio social de la Sociedad (ii) mediante correo electrónico a la dirección: accionistas@ebnbanco.com o (iii) mediante solicitud verbal en el propio acto de la Junta General.

#### PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

EBN Banco de Negocios, S.A., en su condición de responsable del mantenimiento, informa:

Los datos de carácter personal facilitados por los accionistas o por las entidades bancarias, Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, serán tratadas por el responsable arriba citado y por la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, con ocasión de la Junta General, para todas las gestiones derivadas de la organización de la misma y el cumplimiento de la normativa aplicable:

- 1. La base que legitima el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal y la gestión de una relación jurídica con el afectado.
- Se adoptarán las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones y sistemas, garantizando la confidencialidad de sus datos personales, salvo en los supuestos en que éstos deban ser facilitados por exigencias de la Ley o por requerimiento judicial o administrativo.
- 3. Los datos se conservarán mientras duren las obligaciones relativas a la Junta General Extraordinaria y, en todo caso, durante un plazo mínimo de 5 años desde la terminación de la misma, salvo que de conformidad con las políticas internas de EBN Banco, S.A. y/o la legislación vigente aplicable, sea necesario el almacenamiento de los mismos por un periodo superior.
- 4. Los afectados podrán ejercitar, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y cualquier otro reconocido en la citada norma, a través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del DNI o cualquier otro documento oficial análogo) al domicilio social de EBN Banco de Negocios, S.A.

#### INFORMACIÓN GENERAL

Para cualquier aclaración o información adicional, los accionistas pueden dirigirse a la Oficina de Atención al Accionista, a través de los siguientes medios. Envío de la consulta por correo postal al domicilio social.

Correo electrónico: accionistas@ebnbanco.com

Se comunica a los señores accionistas que es previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 22 de marzo de 2024.

El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Gómez Perezagua.

### **Ernest Urtasun**

Portavoz de Sumar

### En fase de ascenso

Pese al revés electoral cosechado por su lista en las autonómicas del País Vasco, Sumar observa «una tendencia ascendente». Lo dice Urtasun, que prefiere esquivar la autocrítica e ignorar las quejas de Izquierda Unida, cuya dirección amenaza incluso con ausentarse de la reunión de este sábado, en la que Sumar tiene previsto elegir a su ejecutiva. Todo es ascendente, aunque no lo parezca.

### **Aharon Haliva**

Jefe de la servicios de inteligencia de Israel

### El peso de los rehenes

Más de seis meses, desde
los atentados del 7 de
octubre, ha tardado el
Gobierno de Israel en exigir
responsabilidades al hasta ahora
jefe de sus servicios de Inteligencia, incapaz de
detectar aquella ofensiva de Hamás.
Coincidiendo con el comienzo de la Pascua
judía, Haliva presenta su dimisión, sacrificado
por un Netanyahu que aún carga con el peso de
los 129 rehenes que permanecen secuestrados

### Joaquin Aguirre

Juez instructor del caso Volhov

### Escoltas de confianza

Tras recibir un falso paquete explosivo y solicitar protección, el juez que instruye el caso Tsunami pide que sean los agentes de la Guardía Civil o la Policía Nacional quienes le proporcionen escolta. Joaquín Aguirre rechaza a los Mossos d'Esquadra que le fueron adjudicados, un cuerpo policial -recuerdaque depende de la Generalitat y que podría canalizar filtraciones.



### ►UN ASTRONAUTA ESPAÑOL Objetivo la Luna

Pablo Álvarez se convirtió ayer en astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), el primer español en más de tres décadas que viajará al espacio, después de Pedro Duque. La ceremonia de graduación se celebró en el centro de entrenamiento de Colonia, donde ha realizado parte de su formación básica durante un año. Los cinco nuevos astronautas europeos (además del español, una británica, un belga, una francesa y una suiza; también se graduó una australiana) fueron elegidos de entre 22.500 candidaturas, de donde también salieron doce reservas, entre ellos la española Sara García. Su primera misión será formar parte de alguna de las nuevas tripulaciones de la Estación Espacial Internacional, con el anhelo de integrar la dotación de alguna de las fases de la misión Artemis, que, medio siglo después, pondrá un astronauta en la superficie de la Luna.

ENFOQUE 11

### Angeles Sanchez Conde Teniente Ascardel Tribunal Supremo

### Contra el carpetazo

No ha dejado la número dos del Ministerio Público de entorpecer el tramito de las querellas presentadas por el Colegio de Abogados de Madrid y Alberto González Amador contra los fiscales qui presentamente revelaron secretos del caso que protagoniza el tovio de Dias avias. El protagoniza el transla Sáncha, Cando par dar carpetazo al asunto han llevado a la fiscal Maria de la O Silva a tirar por elevacion, invocar el artículo 27 del Estaturo del Ministerio i iscal y exigir que sea la junta de Fiscales la que decida sobre la perfinencia y la communidad de su investigación. El citado artículo 27 import i cialquial fiscal fonta instruccion que considere contratia a las teves o que estune improcesientes. ¿De quien depende la Riscalia? Pues ya esta.



### Luis Robiales Laprosidente de la REEF

### Indicios sólidos

La Audiencia Nacional rechara el tacurno de Embrara y lo sienta en el banquillo. Con la presunción de inocenera por bandera, el tribunal octa para mas adelante la acreditación de umas bechos en los que se limita a localizar indicios. Tras el bam del expresidente de la Federación de Futbol asoma la maraña de las prosiones de las que presuntamente fue objeto Jenni Hermasa.





### ▲ SEREUNIO UNA VEZ CONTILLA Y TRES CONSUMANO DERECHA Como Koldo por su casa

Cuando era ministro de Sanidad y en los albores de la pandemia, Salvador Illa se reunió personalmente en la sede del ministerio con Koldo García, el asesor del entonces ministro Ábaios y uno de los cabecillas de una presunta trama corrupta de comisionistas urdida alrededor de la compraventa de mascarillas. Así lo

reconoció Illa ante la comisión que investiga el caso en el Congreso, si bien el hoy candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas afirmó que su ministerio «no contrató ni un solo euro» con la empresa de marras y que remitió a García a los técnicos del departamento. Se le olvidó

anadir que seguidamente habló con su entonces jefe de gabinete. Víctor Francos, para anunciarle que «te va a llamar Koldo». Y así fue, pues Francos, mano derecha de Illa, se reunió hasta tres veces con Garcia, dos de ellas especificamente para tratar el asunto de las mascarillas. Así lo declaró el exjefe de gabinete de Illa en la comisión de investigación paralela que se celebra en el Senado.

### SANTA FE: EL KILOMETRO CERO DE LA GLOBALIZACIÓN HISPANICA

La ciudad, que marcó el diseño de las capitales del Nuevo Mundo. recuerda este abril que fue entre sus muros donde los Reyes Catolicos y Cristóbal Colón acordaron su primer viaje a las Americas







o perdona la vega andaluza ni a mediados de abril. El sol, insistente, golpea de bruces el rostro de un Cristóbal Colon que, por ser de bronce, no achina los ojos. Suerte tiene el descubridor Frente a él, en la entrada de una cucaplazoleta, una placa lucha contra las suelas: «Descubrimiento de América. Km. 0». Y acompaña una fecha: 17 de abril de 1492, «Ese dia se firmaron las Capitulaciones entre los Reyes Catolicos y este marino, entonces enigmatico. Lo que se planteó fue un modelo de relación entre el conquistador y la Corona que, luego, se replicó durante toda la gesta americana»

El doctor en Historia José Soto Chica habla pausado, como hace siempre. Aunque se atisba ese punto de emoción que da a todo español recorrer su tierra natal. «Yo jugaba por estas calles de pequeño». Para él, la ciudad de Santa Fe tiene un color especial. Porque los Reyes Católicos la levantaron en 1491 a la sombra de la Alhambra para cercar al ultimo sultán de Al-Andalus; porque fue la capital del reino durante casi dos años y porque fue en ella donde se firmaron la rendición de Granada y las Ca-

pitulaciones con Colon. Pero también porque fue el epicentro desde el que España completó el orbe

Y eso, le pese a quien le pese, «Tam bién hay una placa similar -Km. 0 del Descubrimiento- en Palos de la Frontera, el puerto desde el que partió Colon...». Nuestro comentano ataca a la espinilla, pero el experto no se achanta. «Las carabelas se dotaron y levaron anclas desde alli gracias a una orden real firmada entre estos muros El primer paso del camino se dio en Santa Fe. Por eso, este año mauguramos la l'edición del Festival de Literatura Historica de la ciudad, para explicar su importancia», responde

Hoy, los organizadores y colaboradores de este festival nos narran el pasado de Santa Fe; mascarón de proa de sus majestades catolicas durante la recta final de la Reconquista. Aunque, como toda buena historia, hay que retroceder para hallar su origen hasta abril de 1491, cuando Fernando abandonó Sevilla para rendir Granada. Que vaya que lo habia intentado el monarca durante una década, pero nunca con tanto ahinco, «En esta ocasión, ordenó construir una ciudad para enviar un mensaje dentro y fuera de la Península. A Boabdil le decia que aquella no iba a ser una guerra más, que no se irian hasta vencer; a las potencias europeas y al Imperio otomano, que su poder no tardaria en proyectarse al exterior», desvela.

Don Fernando seleccionó el enclave con mimo: un cruce de caminos entre Jaen, Sevilla y Malaga a menos de ENFOQUE 13



dos decenas de kilómetros de la Alhambra. Pero Roma no se hizo en un dia, y primero tocó aposentar sus barbas en un campamento provisional el Real. Así lo confirma un hombre que ha dedicado su vida a estudiar la urbe: Jesús Bienvenido Ruiz Godoy. En 'El patrimonio histórico artístico de Santa Fe (I)', el doctor en Historia del Arte destruye mitos y apuntala verdades: «Los archivos demuestran que las obras empezaron el 26 de abril, pero se habían planteado antes. Una carta de 1490 ya apercibía a Sevilla de que sumara gentes a la construcción».

Ruiz atesora un torrente de datos, por ejemplo, misivas en las que los monarcas solicitaban un ejército de artesanos para colaborar en la tarea. De carpinteros a tapiadores. Todos ellos comenzaron la construcción alrededor de cuatro puertas que, toda-

vía hoy, resisten el paso del tiempo; cada una, orientada a un punto cardinal. «Existen muchos mitos sobre el proceso. El más extendido afirma que se edificó en solo 80 días, pero tardó mucho más. El segundo dice que los reyes comenzaron a levantarla después de un incendio en el Real el 14 de julio. No fue así. Este solo aceleró el proceso», dice.

Durante el paseo, Soto Chica nos muestra el lugar al que se mudaron los monarcas tras el incendio: el mismo corazón de la urbe A LA SOMBRA DE LA ALHAMBRA

Arriba, en grande, 'La
rendición de Granada', del
pintor Francisco Pradilla. A la
derecha, una imagen de las
Capitulaciones de Santa Fe,
firmadas entre los Reyes
Catolicos y Colon // ABC

«Santa Fe fue la máxima expresion del ideal renacentista de los Reyes Catolicos, los dirigentes con la corte más moderna de su tiempo. En ese marco mental recuperaron el plano hipodamico como prototipo de ciudad ideal», explica. El concepto nos suena a chino. «Los grandes filosofos clásicos creian que la urbe perfecta debía contar con calles rectas



que se cruzaran y desembocaran en una plaza de armas central», dice. El resultado fue equivalente a un campamento romano

Aquella ciudad perfecta, corrobora Ruiz, se ensayó en Santa Fe y sirvió como modelo para las nuevas capitales que se llevaron al Nuevo Mundo: «No se suele explicar, pero España. contaba con los mejores ingenieros de la época. Algunos de ellos, como Ramiro López». Soto Chica firma debajo de las palabras de su colega; para el, la ciudad que le vio nacer fue una suerte de laboratorio de pruebas que se exportó al otro lado del Atlántico. «Estaban maugurando una nueva era. Anhelaban recoger el testigo de ese Imperio romano que había perecido en Constantinopla y ser los nuevos adalides de la Cristiandad», finaliza,

### De campamento a ciudad

Mientras esquivamos a los cientos de personas que recorren el centro urbano, el experto saca del zurron una inmensa retahila de historia. «¿Sabias que Santa Fe fue capital de España?, Por entonces la capital estaba donde estaban los reyes. Es logico: a ellos les seguia todo el aparato de gobierno. Y, desde abril de 1491 hasta mayo de 1492, fue donde se debatio sobre política internacional».

Por eso se firmaron aquí docu-

mentos clave para la historia de la Peninsula. Así nos lo narra nuestro 'cicerone' mientras abrimos la puerta del Instituto de America, donde aguarda Luisa Roger Corral. técnico del Archivo Municipal. Por sus manos han pasado todo tipo de informes. De hecho, nos muestra con mimo el primer libro de Acuerdos de Cabildo de la urbe, fechado en 1577. En sus almacenes no estan las Capitulaciones, eso es responsabilidad de otras instituciones, pero las conoce al dedillo: «En ellas se pusieron las condiciones entre la Monarquía y Colon para el viaje. El marino pedia muchos privilegios. Entre ellos, el titulo de Almirante de las mares océanas».

Esta ha sido la ultima parada, aunque tenemos tiempo para una pregunta más: ¿Qué pasó con Santa Fe tras de la marcha de los reyes? «Se hizo un repartimiento de tierras en-

tre los vecinos; las autoridades les entregaron privilegios a cambio de que vinieran a la urbe. Fue poblada por cristianos viejos y antiguos soldados con órdenes de reaccionar ante un levantamiento morisco en Granada», responde.

### CELEBRAR LA HISTORIA

Los santafesinos celebran el 532° aniversario de la firma de las Capitulaciones de Santa Fe el 30 de abril. #EP Y así se despide de ABC Soto Chica Ahora le toca dar la primera conferencia del día. Y sobre la historia de Santa Fe... Creo que le hemos servido para repasar.

### ESTRENO DE NOVELA EN GRANADA

### FICCIÓN, ARTE Y ENSAYO EN EL I FESTIVAL DE LITERATURA HISTÓRICA DE SANTA FE

M. P. V. SANTA FE

La bella y coqueta Santa Fe se ha puesto el traje de fiesta este fin de semana para acoger la primera edición del Festival de Literatura Histórica; una de las muchas que se replicarán en los próximos años, según han admitido a ABC sus organizadores.

El congreso se ha celebrado del 17 al 21 de abril en el Instituto de América de Santa Fe -levantado sobre el mismo suelo en el que se asentaron los Reyes Católicos a finales del siglo XV- y ha contado con la participación de una veintena de escritores, periodistas, historiadores y editores. Todos ellos, con un objetivo en mente: demostrar a golpe de conferencia la importancia de esta ciudad en la historia. Porque, como han explicado muchos de ellos, la urbe fue uno de los focos que alumbró el paso de la Edad Media a la Moderna en la península.

El festival arrancó el viernes con un pregón de José Soto Chica. Al doctor en Historia le siguió un vídeo de 'Academia Play', uno de los canales de historia en español con más seguidores en YouTube, en el que se explicaba el origen de la ciudad y el porqué, con ella, el mundo comenzó a ser global. «Desde Santa Fe se culmina la restauración de la España perdida y se establecen. gracias a las capitulaciones con Colón, las bases para una red global de comercio e intercambio cultural», afirma a ABC Javier Rubio Donzé, responsable del mismo.

Y de ahí, al viernes, dia en el que el escritor Jordi Serra i Fabra rompió el hielo con una charla coloquio en la que se analizó su obra. Y no es para menos, ya que este autor, especializado en novela infantil y juvenil, atesora decenas de libros a sus espaldas como 'Kafka y la muñeca viajera', 'Yo, Elisa' o 'El asesinato del profesor de matemáticas'. Todo ello fue acompañado de otras tantas presentaciones, talleres infantiles, proyecciones y mesas redondas relacionadas con la novela, la historia de la región y la cultura.

En los dias posteriores, una infinidad de profesionales de la historia analizaron también la situación en la que se halla la divulgación de nuestro pasado, el devenir y los límites de la novela basada en hechos reales y las tendencias que aguardan a este género.

### Bildu ya domina las urnas en dos de cada tres municipios vascos

- Los de Otegi ganan en 158 localidades, un 52% más que hace cuatro años y el 63% de las que hay en toda la región
- Los socialistas no son primeros en ninguna, ni siquiera en Ermua, donde los proetarras les pisan los talones

L, CANO / I. ARIZMENDI MADRID / SAN SEBASTIAN

ildu ha ganado en 158 de los 251 municipios del País Vasco; esto es, prácticamente en dos de cada tres, frente a los 92 en los que se ha impuesto el PNV. el más votado en el conjunto de esta comunidad en las elecciones autonómicas del pasado domingo. En las anteriores, hace cuatro años, la izquierda aberzale ganó en 104 municipios por los 145 de los nacionalistas conservadores. Ahora Bildu es ya la primera fuerza en el 63% de las localidades vascas tras ganar en un 52% más que hace cuatro años. El vuelco se explica también en cifras absolutas: si en la cita anterior el PNV ganó en 41 ayuntamientos más que Bildu, ahora son los de Arnaldo Otegi los que les superan en 66

El subidon de Bildu en las elecciones autonómicas está sostenido por las localidades pequeñas y medianas. Aunque el avance es general en toda la región, también en las ciudades, es en el País Vasco profundo donde ha recibido los sacos de votos que le han permitido lograr un resultado histórico. La importancia de su crecimiento en los municipios pequeños ha sido fundamental para este avance. No se trata simplemente de que en las pequeñas localidades vascas, donde la izquierda abertzale siempre fue fuerte, haya mejorado sus resultados electorales, subiendo sus porcentajes de voto y consiguiendo lograr más primeros puestos, como efectivamente ha ocurrido. Se trata de que, a pesar de que estos municipios cuentan con menos población, su apoyo a la coalición heredera de Batasuna es tan abrumador que la suma de sus nuevos votantes es incluso mayor que la obtenida en las ciudades, que cuentan con un censo mayor.

En el País Vasco viven 2,2 millones de personas. La mitad residen en municipios de menos de 50 000 habitantes, mientras que la otra mitad viven en localidades de mayor tamaño. Pues bien, de los 92 834 votos más que ha logrado Bildu respecto a la anterior cita electoral, hasta el 60% los ha obtenido de las poblaciones con menos de 50.000 habitantes. Es decir, el grueso de sus nuevos apoyos los ha ganado en localidades pequeñas y medias, no en las ciudades. En total, Bildu ha sumado 341.735 votos, apenas 29 000 menos que el PNV

El dominio de Bildu en los núcleos urbanos pequeños es apabullante. En los pueblos de menos de mil vecinos acapara el 46% de los votos y el 43% en los de hasta 10.000 personas. Ese apoyo hegemónico cae al 36% en los municipios de hasta 50.000 habitantes. En todas estas franjas ha sido la formación más votada, bastante por encima de sus resultados en el conjunto del País Vasco (32,5%), mientras que en 2020 solo obtuvo ese primer puesto en las poblaciones más pequeñas.

Por el contrario, en las ciudades sus guarismos han quedado por debajo de su propia media. En las de hasta 250.000 habitantes ha obtenido el 26% de las papeletas y en las de más de 250.000, el 24%. En cualquier caso, estos resultados de Bildu en las grandes urbes vascas son significativamente mejores que hace cuatro años, cuando obtuvo el 21% y 20%, respectivamente. El partido más votado en estas franjas, donde el PP y el PSOE logran sus mejores resultados, sigue siendo el PNV

A pesar del sostén de las localidades pequeñas, es innegable el avance de los de Otegi también en las capitales. En Vitoria ha sido por primera vez el partido más votado y en Bilbao y San Sebastián, aunque sigue por detrás del PNV, mejora sus porcentajes, con entre cuatro y cinco puntos más que en 2020. Vitoria, no obstante, es la unica ciudad de más de 50 000 donde gana Bildu

### Hegemonía absoluta

El sintoma más extremo de dominio en los pequeños municipios es que en el pueblo menos poblado del País Vasco, Oreja (Guipuzcoa), con poco más de un centenar de habitantes, Bildu ha cosechado el 100% de los votos, la única fuerza política que ha conquistado el voto de sus vecinos. El resto de formaciones no han registrado ni una sola papeleta a su favor. En las autonómicas de 2020, la coalición soberanista había logrado el 94,5% y el PNV

Partido más votado por municipios





el otro 5.4%. En esta ocasión, sin embargo, no ha habido un solo voto ni siquiera para el peneuvista Imanol Pradales, que se perfila como proximo lendakari en sustitución de su compañero Iñigo Urkullu

EH Bildu tambien ha logrado unos resultados abrumadores en otros municipios pequeños de Guipúzcoa, como Orendain (79,1%), Baliarrain (75,7%) o Errezil (70,2%). En Vizcaya, los sobe-

Laguardia, en la frontera con La Rioja y con apenas 1.500 vecinos, es el único lugar donde no han ganado PNV o Bildu, sino el PP

Otxandiano acapara el 46% de los votos en los pueblos con menos de mil habitantes y el 43% en los de hasta 10.000 ranistas han arrasado en pueblos como Ubide (70.5%), Nabarniz (65.6%) o Munitibar (63.6%). En Álava, donde EH Bildu se alza como primera fuerza, ha habido resultados contundentes en Aramaio (60.9%), Urkabustaiz (56,7%) o Salvatierra (50.3%).

En su análisis de los resultados, el candidato de EH Bildu. Pello Otxandiano, subrayó que la coalición soberanista está muy satisfecha tras haber logrado un «resultado histórico, con un crecimiento espectacular» que abre «un panorama que es nuevo». Otxandiano defendió que los suyos no deben tener «especial ansia» y recordó que el próximo Parlamento vasco «va a ser el más abertzale y soberanista de la historia y también va a haber una mayoría absoluta de izquierdas»

El cabeza de lista bildutarra reiteró «la necesidad de cooperar para dotarnos de un proyecto de país solido, progresista y soberanista en los siguientes cuatro anos». Y concluyó: «El



El lider de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la rueda de prensa que ofreció ayer en San Sebastian para comentar los resultados cosechados en las elecciones 🔠

ascenso de EH Bildu es espectacular, es un despegue. Hay un crecimiento sólido y homogéneo»

### El PSE, cero de 251

En los anteriores comicios vascos. PNV y EH Bildu fueron los más votados en todos las localidades vascas, salvo en la vizcaína y simbolica Ermua y en la alavesa Navaridas, donde se impusieron el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y el PP, respectivamente

Hoy, tanto en Ermua como en Navandas el partido que ha sumado más papeletas es el PNV. Los socialistas han quedado en segundo lugar en Ermua y con Bildu pisándoles los talones a sólo 33 votos en la misma localidad de la que era concejal del PP Miguel Ángel Blanco cuando ETA lo secuestró y asesinó hace 27 años. La misma donde el histórico alcalde socialista Carlos Totorika se convirtió en un ejemplo de resistencia cívica frente al terrorismo

Y es que el Partido Socialista de Eneko Andueza no ha sido capaz de ser primera fuerza en ninguno de los 251 ayuntamientos que hay en el País Vasco. De hecho, Laguardia es el único de todos ellos en los que no ha ganado el PNV o EH Bildu, sino el PP de Javier de Andrés.

En este municipio, de apenas 1.500 habitantes y en la frontera con La Rioja, los populares se han impuesto por sólo cinco votos a los peneuvistas, que ganaron en 2020. En comparación con las elecciones al Parlamento vasco de hace cuatro años, el PNV han perdido cinco puntos en el porcentaje de papeletas, mientras que los populares han subido más de siete, lo que les ha convertido en la fuerza con más respaldo en esta localidad alavesa. Una anécdota ante el avance de Bildu.

# Otegi confía en el voto exterior para arrebatar un escaño al PSE y superar así al PNV

Al día siguiente de las elecciones exige «más soberanía y más política de izquierda»

MARIANO ALONSO BILBAO

Euskal Herria Bildu logró el empate, pero aspira a ganar. Aunque sea en la prórroga o incluso en los penaltis y sin descartar recurrir al VAR. Los de Arnaldo Otegi y Pello Otxandiano confian en que el recuento de votos del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) -fuera de España-, a los que el coordinador general de la coalicion tildó ayer de «vascos de la diaspora» y no por los cientos de mues que tuvieron que abandonar esta región amenazados por ETA-, le otorgue un escano más. Suficiente para alcanzar los 28 asientos en el nuevo Parlamento de Vitoria y conseguir así el 'sorpasso', al menos en representantes, al Partido

Ayer por la mañana, en plena resaca de las urnas, dirigentes de EH Bildu ya transmitian la confianza en que el CERA les permita arañar un escaño más por Guipúzcoa, que perdería el Partido Socialista de Euskadi (PSE).

Nacionalista Vasco (PNV).

No es fácil, admiten en privado, pero tampoco imposible, teniendo en cuenta la enorme pujanza que han mostrado en la provincia tradicionalmente más nacionalista de la comunidad autónoma, donde ganaron el domingo con más de un 40% del voto y 11 escaños. Y dado tambien el histórico de ese voto CERA en anteriores comicios. El propio Otegi, en su rueda de prensa vespertina en San Sebastian para analizar los resultados, tras la reunion de la Ejecutiva de la formación independentista, expresó esa confianza, mostrando con énfasis su agradecimiento «de corazón» a esos ciudadanos españoles que viven en el extranjero, algoque hizo llevándose la mano al pecho.

Si se produjese esa alteración del resultado final, que fuentes tanto del PNV como de los socialistas vascos no ven probable, no habria cambios significativos en cuanto a la gobernabilidad, pues aun así el peneuvista Imanol Pradales y el socialista Eneko Andueza contarían con 38 escaños, justo la ma-

Bildu mantiene su estrategia de pensar a medio plazo, pero ambiciona condicionar ya la política vasca yoría absoluta de la Cámara vasca, para negociar un nuevo gobierno de coalición entre ambos partidos políticos. Pero, al margen de eso, Otegi y Otxandiano podrían presumir, ya sin matices, de una victoria histórica, inédita en los más de cuarenta años de autonomía democrática vasca. Y no sólo de una «victoria estructural», como señaló ayer Otegi, quien además presumió de superar al PNV en el «conteo nacional», es decir sumando el voto de ambos en el Pais Vasco y en la comunidad limítrofe. Navarra.

La posible ganancia de un escaño para EH Bildu tampoco alteraría sustancialmente las dos mayorías de las que presume la coalición desde la misma noche electoral, la «aberzale y de izquierdas». La ganancia de ese escano introduciria presión al resultado electoral. Aunque PNV y PSE están dispuestos a blindar un pacto que en cualquier caso dispondría de mayoría para tener estabilidad durante la legislatura. Pero si reforzaria la estrategia que Otegi expusó ayer Y que es sencilla de resumir. Bildu no gobierna todavía, pero la política vasca ya pasa por ellos. Y PNV y PSE lo asumen o solo estarán retrasando lo inevitable

Otegi planteó que en el proximo Parlamento vasco «va a haber suma abertzale, va a haber suma por la izquierda» o se va a ir a mantener «un gobierno que resta». A su juicio, hay que «edificar una casa, que no va a ser del gusto al 100% de nadie», pero hay que hacerlo «sobre ese terreno» Lo que plantea Bildu es tener la capacidad de condicionar la política vasca, sabedor de que aceptar sus marcos terminará beneficiandolos. Ayer reclamó al PNV que se tiene que abrir un «espacio de colaboracion» y las politicas deben ser «más aberzales y más soberanistas porque es lo que ha votado la gente».



Unos vecinos de Ermua en la zona donde se hicieron las vigilias por la liberación de Miguel Angel Blanco ... NAVARRO

Lucharon en primera línea contra ETA y sus cómplices, **fueron la conciencia cívica** ante el terror y hoy no pueden evitar el dolor de ver cómo los vascos parecen haber elegido el olvido

### Una herida en el corazón del Espíritu de Ermua

REBECA ARGUDO SAN SEBASTIAN

en el Pais Vasco no ha sido, por esperado, menos desolador para los que presentaron batalia ante el terror y la extorsión. Todo sigue igual (gobernará el PNV con el apoyo del PSE) pero distinto (Bildu iguala en escaños). El impacto emocional es innegable entre los que se dejaron tanto en defensa de los valores democráticos, de la igualdad y la libertad.

Para la todavia eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, es el resultado de años de trabajo y estrategia del mundo heredero de ETA. «Llevan 21 años», apunta, «desde la ilegalización, dando la batalla política por evitar condenar el pasado. Los poderes del Estado no han sido liderados políticamente para hacer frente a esto. Se han conformado con la retórica sentimental sobre las víctimas y la han confundido con la batalla democrática por el sentido político del terrorismo y el posterrorismo. Se ha facilitado una falsa normalización, reforzando la codicia de llegar al poder y reescribir la historia».

Eduardo 'Teo' Uriarte, escritor y uno de los fundadores de Euskadiko Ezkerra, esperaba algo así, lo que no atenua su desolación, «Hace mucho que la legitimación del mundo de ETA es evidente», dice. «El sistema educativo está cedido por parte del PNV al mundo cultural que proviene de ETA, sin conciencia de los problemas que puede traer a esta sociedad la existencia de un grupo endonacionalista. Olvida que ese grupo proviene del terrorismo puro y duro. La actitud disolvente de la nación española vuelca a la juventud hacia un marco político que es la nación vasca, don-



Maite Pagazaurtundua // Abc

de se siente seguro y donde los valores, mitos y relaciones políticas están muy presentes. El resultado final es la desaparición de España del Pais Vasco y la creación de una mininación llamada Euskadi, en la que sus caudillos serán los que provienen del mundo de ETA»

«Nada se puede entender», señala Claudia Mugica, miembro de la plataforma Ego Non y nieta de Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996, «sin el hecho de que el País Vasco ha sufrido medio siglo de terror y extorsión, y la expulsión de 200.000 vascos y su descendencia, que no pueden votar. Unos mataban y otros callaban, El resultado es dramático. Y el drama es que no hay alternativa constitucional, que el electorado del PSE está a la altura de su baja moralidad: si no, no tiene explicación su subida en escanos tras el blanquea-

«Llevan 21 años dando la batalla para no condenar el pasado sin que los poderes del Estado hayan liderado una respuesta contra esto»

miento realizado a lo largo de los años y teniendo en su historia a doce personas asesinadas por ETA, entre ellos mi abuelo».

En opinión de la jurista Aurora Elósegui, la sociedad vasca «ha vuelto a mirar para otro lado, como hizo con Franco y con ETA, salvo contadas y honrosas excepciones. Sigue huyendo de sí misma, dejandose engañar por un nacionalismo disfrazado de gestor que disimula todo lo que encierra de discriminación, desigualdad y falta de respeto al diferente; extremos que disimula con un férreo control social a través de la educación y la lengua»

Especialmente sangrantes resultan los resultados en Ermua Bildu queda tercero, a solo 33 votos del PSOE, «El ascenso de los partidos nacionalistas es indiscutible», analiza el exdiputado por UPyD y articulista Gorka Maneiro. «En Ermua, en 2001 el PP tenía casi el 38 por ciento de los votos y ahora tiene el 11,5 por ciento. El propio PSE ha pasado del 45 por ciento en 2009 a quedarse en el 24,30 por ciento, mientras Bildu va ganando terreno. Los partidos soberanistas alcanzan ahora más del 50 por ciento, en una plaza de especial valor simbólico. Pero es que la sociedad no vota desde el recuerdo, por doloroso y reciente que sea, ni por pena ni por agradecimiento por los servicios prestados. No se le ha ofrecido una alternativa ilusionante ni convincente». Admite que es desmoralizador «ver a Bildu obteniendo más votos que los que fueron víctimas del terrorismo. Ermua duele, pero duele en realidad el conjunto del País Vasco. Duele San Sebastián, por ejemplo, donde ETA cometió más de cien asesinatos»

### «No hay que desfallecer»

Angel García Ronda, historiador y exdiputado socialista, cree que en lo que se está es «en olvidar que ETA ha existido. Se ha venido llamando 'izquierda' a quien no ha pedido el poder para la clase obrera, ni ha ciamado por su acceso a ese poder. No pertenecientes, aunque se vistan con su ropaje y su discurso».

José Ignacio Eguiguren, histórico miembro de Basta Ya, cree, pese a la tristeza, que no hay que desfallecer. Que «es nuestra obligación hacer llegar a los jóvenes la verdadera historia de los últimos 50 años». Y Pagaza confía en que se pueda revertir la situación. «En política es posible», dice, «pero llevaría años de trabajo intensivo y liderazgos muy lucidos, tenaces y con medios». Para Maneiro, lo necesario es «un discurso alternativo constitucionalista, convincente y esperanzador, frente al discurso soberanista».

### Podemos y Bildu, el árbol y las nueces

ANÁL 1515

JORGE DEL PALACIO



no de los fenómenos mas relevantes de las elecciones vascas ha sido el avance histórico de la izquierda aberzale, que ha sido capaz de amenazar la victoria del PNV igualando su número de escaños en el Parlamento vasco. El éxito de Bildu no responde a una sola causa. Una buena parte de los análisis coinciden en señalar la emergencia de un nuevo electorado vasco que no ha crecido con el terrorismo y a cuyo juicio politico no alcanza, por distintos motivos, ya sea por falta de interés o por pura ignorancia, la memoria del dolor causado por este Otros, sin que ambos sean incompatibles, ponen en evidencia el trabajo realizado por la izquierda aberzale para mudar de piel y ofrecer una imagen más amable y menos lastrada por el peso del radicalismo nacionalista

No obstante, se ha incidido menos en el papel que ha jugado Podemos y en el modo en el que su espacio electoral ha propiciado el éxito de la izquierda aberzale. No por casualidad, el domingo el propio Arnaldo Otegi agradeció su voto a los «sectores de la izquierda confederal». Un giro retórico que en otro momento y en otra circunstancia hubiese calificado de «sectores de la izquierda española», marcando una frontera clara entre izquierda vasca y española. Y lo cierto es que esta campaña electoral no ha carecido de



Cierre de campaña de EH Bildu el pasado viernes en Bilbao // EP

encontronazos entre lideres de
Podemos y Bildu, pues más allá de la
camaraderia debida entre dos
formaciones que se dicen unidas por
las luchas comunes de la izquierda
radical, los primeros han visto cómo
su electorado era primero amenazado y después absorbido por la
llamada de Bildu a votar por 'La
izquierda que suma y no resta'.
Véase, en este sentido, el intercambio
de pareceres en redes sociales entre
Pablo Iglesias y Oskar Matute

A falta de que los análisis poselectorales confirmen los datos, parece cierto que Bildu ha sido el gran

Podemos ha sido funcional al plan de Bildu por haber difundido la deslegitimacion del sistema español beneficiado del vaciamiento electorai de Podemos. Al punto que en torno a un tercio de quienes votaron a Podemos en las elecciones vascas de 2020 habria decidido votar por la lista encabezada por Pello Otxandiano Kanpo. Y la razón invita a considerar que entre las causas que pueden explicar ese trasvase de votos hay mucho más que una operación estética de Bildu, a empezar por la normalización de la camisa y la chaqueta en la vida política de sus candidatos. Por ejemplo, y sin perjuicio de otras claves de lectura, la eficacia con la que el mundo de la izquierda aberzale ha copiado la estrategia discursiva que permitió crecer a Podemos en sus primeros años.

Por seguir con aquello del árbol y las nueces, Podemos no sólo ha sido funcional a la estrategia de Bildu por haber legitimado la idea del derecho de autodeterminación como solución a la tormentosa cuestion nacional española. También lo es por haber acreditado y difundido, desde sede nacional, un discurso de deslegitimación del sistema político español, definido como extensión gatopardesca del régimen franquista, en el que encajaba como anillo al dedo la visión aberzale de la historia de España, la causa de la independencia vasca y como corolario la justificación del terrorismo en la misma.

Sabemos que hoy Iglesias prefiere la Taberna Garibaldi, pero antes se sentía a gusto en cualquier herriko taberna. Pero Podemos tambien ha preparado el camino al éxito de Bildu porque ha sido el ejemplo perfecto, hasta su descomposición interna, de como subirse a la transformación populista de la izquierda radical en Occidente y revestir objetivos antisistema de causas populares y democráticas. Así las cosas, cuando Otxandiano habla del soberanismo como la solución a los problemas creados por el «março neoliberal» en los servicios públicos, la desigualdad o en la sanidad es imposible no acordarse de aquel eslogan de Errejón: «La patria es un hospital»,

En politica la tradición siempre condiciona. Podemos quiso construir «pueblo» pero no pudo escapar a la compleja historia de nuestra izquierda con la idea de España. Bildu no parece titubear en la definición de su idea de «pueblo», pero está por ver si puede construir una izquierda que también convoque a quienes han sufrido el terrible peso de su pasado.

JORGE DEL PALACIO ES PROFESOR DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO EN LA

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

SOLUCIONARLO DE MANERA
PERMANENTE ES FÁCIL



900800745
www.geosec.es



### El resultado del 21-A deteriora la relación de IU con Díaz y amenaza el futuro de Sumar

▶ Creen que el proyecto de la vicepresidenta no «aglutina» y paralizan su integración para reflexionar su alianza

GREGORIA CARO MADRID

El resultado de Sumar en el País Vasco elevó el malestar de Izquierda Unida (IU) con el proyecto que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Diaz. En las ultimas semanas, la negociación para los puestos de salida en la lista de las europeas ha tensado la relación entre ambos partidos

La Coordinadora Federal de IU, máximo órgano entre asambleas, se reunió ayer para debatir si aceptan el cuarto puesto que les ofreció Díaz en la candidatura del 9-J después de que una sene de sus territorios lo rechazaran e incluso pidieran suspender la relación con Sumar. Finalmente, lo aceptan con condiciones y un tiron de orejas a Diaz. «No es la posición que merece nuestra organización, pero la clase trabajadora y el futuro de la izquierda no merecen más división y desmoralización», explicaron IU en un comunicado por la noche

La novedad es que el malestar por esta negociación y el flojo resultado de Sumar el domingo provocaron que IU paralice su particiación en los órganos de Sumar Desde IU, que no acostumbra a airear sus críticas y priman la discreción, una vez pasados los comicios vascos explican que someterán la relación con Díaz a una reflexión colectiva durante el proceso asambleario que celebran en mayo en el seno del partido para intentar así recuperar un espacio que creen que Sumar les arrebató.

El secretario de Organización de IU, Ismael González, reprochó que Sumar «no está consiguiendo ser ese espacio de aglutinación de todas las izquierdas»



Ernest Urtasun, portavoz de Sumar y ministro de Cultura, ayer en la rueda de prensa 🔠

que, con una candidatura más amplia. los datos en Pais Vasco y Galicia hubieran sido mejores. Sumar entró en el Parlamento de Vitoria con un solo escaño. que pertenece además a la cuota de IU González pidió ayer a Sumar y Podemos dejarse de «espectáculos», esto es, de guerras por las cuotas de poder y trabajar en acuerdos programáticos. Y añadió que un diputado para la izquierda no nacionalista que ganó en las tres provincias vascas en las generales de 2016 «es un mal resultado»

Desde Sumar creen que estos reproches de IU se deben a que estan inmersos en un proceso de renovación de la dirección que se decidirá en su asamblea de mayo tras el fin del liderazgo de Alberto Garzón. No obstante, la direc-

debido a la división de éstas y avisó de ción de IU señaló en dicho comunica- propia, con un perfil, imagen y propuesdo que seguirán trabajando estos dias para mejorar el acuerdo a las europeas.

> Precisamente por la selección a dedo, las federaciones madrileña y valenciana de IU piden frenar la relacion con Sumar y tildan de abuso «inaceptable» el cuarto puesto que les ofrece por detrás de dos partidos de carácter regionalista, Comunes y Compromis, a pesar de ser IU una organización que aporta estructura en todo el territorio nacional

«La dirección federal valoró todos los escenarios y el cuarto puesto es el menos malo de los que habia», dijo Gonzalez. «Ha habido un proceso de confección de una lista sin un proceso democrático en Sumar», reprochó; y por eso en el comunicado advierten tambien de que IU «realizará una campaña

tas propias», dado que consideran que Sumar se está limitando a ser una coalicion electoral sin aportar más.

El malestar de las federaciones mencionadas y la dirección de IU es tal que en estos momentos se replantean los terminos de su alianza con Sumar hasta el punto de que no van a participar en la primera reunión del Grupo Coordinador, máximo órgano de dirección de Sumar, este sábado. Es decir, la estructura orgánica donde estarán integrados los partidos que conformen la coalición. El enfriamiento entre IU y Sumar, a pesar de que sigan colaborando estratégicamente, compromete el proyecto de Diaz, planteado para reforzar la izquierda alternativa al PSOE. Compromis tambien rechaza formar parte.

### DE SEIS A SIETE ESCAÑOS

### Génova celebra el crecimiento, pero admite que no es suficiente

E. V. ESCUDERO MADRID

La complacencia mostrada por los dirigentes populares el domingo por la noche, felices por el crecimiento experimentado en las elecciones vascas, se tornó en exigencia al dia siguiente. La sensación positiva se mantuvo en Génova, satisfecha la dirección nacional por haber frenado la caida libre que experimentaba el partido en el País Vasco desde 2001, Pero se aprovechó el comité de direccion para mi-

rar hacia el futuro y pedirle más a Javier de Andres. «El PP llevaba perdiendo peso en Euskadi desde hace 20 años y hemos parado esa tendencia. ¿Es suficiente eso? Para nosotros, no. No queremos ser cuartos o terceros, queremos ganar Es dificil para el PP ganar en el Pais Vasco, aunque tenemos ambición para lograrlo. Somos conscientes de que en el País Vasco o Cataluña no se crece de la noche a la mañana». explicaba ayer Borja Sémper, portavoz del PP, quien recordó que «desde que Fenjóo llegó a la presidencia, el partido no ha dejado de subir en ningun proceso electoral».

La autocrítica medida del partido no llegó a valorar uno de los aspectos que el propio PP habia puesto sobre la mesa en los dias previos, que era el de alcanzar algun tipo de influencia en el futuro gobierno vasco. No lo hizo, al menos, de puertas para fuera. «No nos incomoda decir que nuestro objetivo no está conseguido al cien por cien. Lo de influir en la elección del lendakari era un objetivo que nos marcamos, pero era el más ambicioso, porque solo una vez en la historia lo habiamos conseguido», señalaba una fuente cercana a la dirección popular

Lo que no recibió ningún mensaje de crítica es la estrategia de campaña diseñada por el equipo de Javier de Andrés, más centrada en hablar de los problemas que afectan a la gente -vivienda, sanidad o educación- que de ETA o su vinculación con Bildu, «Eso es politica de primer nivel y casí 40.000 vascos nos han dado la razón», afirmó Sémper, quien se mostró apesadumbrado por la subida lograda por Bildu. «Me produce mucha tristeza que en mi tierra Bildu haya obtenido el resultado que ha obtenido, pero también que el PSOE muestre esta alegría que muestra hoy con eso», puntualizó en referencia a la satisfacción de los socialistas exhibieron tras subir dos escaños y «un 0,6% de votos».

ABC MARTES, 23 DF ABRIL DF 2024

### La fiscal se planta ante García Ortiz por la querella del novio de Ayuso

▶ La Junta de Fiscales de Sala decidirá mañana si recibió una orden injusta o ilegal

N. VILLANUEVA/ I. VEGA MADRID

La fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid a cargo de informar sobre el futuro de la querella que presentó el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional isabel Diaz Ayuso, por revelación de secretos en su causa sobre delitos contra Hacienda, ha impugnado la orden que recibió de la teniente fiscal del Supremo que le imponía rechazar la admisión a trámite de la iniciativa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Según informaron en fuentes fiscales a ABC, la fiscal, Maria de la O Silva, ha presentado un escrito con la venia de su jefe, que en esto es el teniente de la Fiscalía Superior de Madrid
Carlos Ruiz de Alegría, invocando la
aplicación del artículo 27 del Estatuto que regula la Fiscalía, por lo que la
decisión de la admisión se tendrá que
dirimir en la Junta de Fiscales de Sala
De acuerdo con las fuentes consultadas, la reunión se producirá mañana.

El 27 es el precepto del que disponen los fiscales para, en una institución jerárquica, cuestionar la orden de un superior cuando consideran que no se ajusta a Derecho. En este caso, la fiscal de Madrid era partidaria de que se realizasen algunas avenguaciones previas sobre la querella antes de fijar posición, pero en la reunión a la que fue convocada el lunes por la teniente del Supremo María de los Ángeles Sanchez Conde -que está al frente porque el fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, se ha abstenido . recibió una negativa: le impuso informar directamente en contra de que la



La fiscat de la Superior de Madrid Maria de la O Sti

querella prospere, sin más diligencias ni trámites preliminares

En ese encuentro, el tercero al que la fiscal y su superior eran llamados sobre este tema, la numero dos de Garcia Ortiz sostuvo que no había conducta delictiva alguna en el comunicado objeto de la querella: una nota de prensa donde la Fiscalia de Madrid, para desmentir una sene de informaciones, se apoyaba en extractos literales de los correos electronicos que en su día intercambiaron el abogado del novio de Ayuso y el fiscal que lleva su caso de fraude a Hacienda, Julian Salto

Esa difusión es la que, segun el querellante, quebró no solo el principio de confidencialidad en las conversaciones extraprocesales entre las partes, sino que llegó a ser delictiva y en

### 11. DESENCUENTRO

La posición en Madrid

La fiscal a cargo del asunto necesita más elementos para fijar posicion sobre el destino de una querella en la que intuye que puede haber recorrido. Quiere esclarecer el origen de la orden antes de informar.

### La posicion en Fortuny

La temente fiscal del Supremo no ve indicio alguno de delito que lleve a admitir a tramite la querella, como el fiscal general, que defiende abiertamente la actuación de la Fiscalia en este caso.

concreto, constitutiva de un delito de revelación de secretos. Señala tanto al propio Salto como a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodriguez, por la difusión.

Sin embargo y tal y como reveló ABC, la fiscal a cargo del asunto no estaba por la labor de promover un carpetazo directo porque entendia que la querella podia tener su recorndo. Habia propuesto una solución intermedia: unas averiguaciones previas a fijar posición sobre elementos como el origen de la orden por la que se difundió aquel comunicado

Si fue el fiscal general -él, la semana pasada, compareció en publico asumiendo «la responsabilidad ultima» de lo ocurrido- el asunto ni siquiera seria competencia del Tribunal Supenor de Justicia de Madrid, donde está ahora, sino del Tribunal Supremo. Ese es el tipo de detalles que quería pulir Silva antes de fijar posición sobre la querella

Tras recibir de la número dos de la Fiscalia la «sugerencia» de informar en contra de la admisión, la fiscal pidió que la orden le fuese impartida por escrito, lo que sucedió la semana pasada, de acuerdo a las fuentes consultadas. Es a partir de esa indicación como invoca el artículo 27, que fuerza una reunión de la Junta de Fiscales de Sala, prevista ya para mañana, en la que se habrá de dirimir si la orden tiene sustento y cuál de las dos posturas es la que el Ministerio Publico considera acertada.

Ahora serán los primeros espadas de la carrera fiscal los que verán el asunto en la Junta de Fiscales de Sala, compuesta por más de una treintena de miembros de primera categoría y de distintas especialidades y cuyo criterio si bien ha de ser «oído» por el fiscal general del Estado, no es vinculante. La costumbre, con todo, es que se respete su criterio. En este caso además, él decidió apartarse por haber tenido información por la vía de la dación de cuentas de los hechos que rodearon la interposición de la querella

Las fuentes fiscales consultadas apuestan a que saldrá adelante el criterio de la teniente fiscal, pero la brecha que presumiblemente se abrirá en esa junta supondrá, sin duda, un nuevo toque de atención al fiscal general.



20 ESPAÑA

### Illa reconoce una cita con Koldo para hablar de mascarillas y su jefe de gabinete, otras tres

► El que fuera asesor de Ábalos guardó silencio ayer en el Senado, al que desafió tras reivindicarse inocente

ISABEL VEGA / JUAN CASILLAS MADRID

Las comisiones parlamentarias de investigación sobre los pelotazos de mascartilas en general y el caso Koldo en particular que han articulado el Congreso y el Senado de forma paralela dieron ayer el pistoletazo de salida con resultado desigual Mientras en el Congreso el exministro de Sanidad y ahora candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, revelaba que tuyo un encuentro con Koldo García, que andaba intentando colocar material sanitario en plena pandemia, su entonces jefe de gabinete, Víctor Francos, reconocía en el Senado que en su caso, las reuniones fueron tres: «Una en el despacho», un café «en sábado» y una comida. En todos las ocasiones, tras una llamada previa y eso que no se conocían de antes. La respuesta, en una frase casi a punto de levantarse la sesión que despertó revuelo: «A mí el ministro Illa me dijo: "Te llamará Koldo"». Asi llegó el primer encuentro. Eso sí, como el que fuera su jefe, repitió una y otra vez que de nada sirvió porque le derivaban a la central de compras, que era donde se cocía lo que venian ofertando en época de escasez perfiles variopintos, como el del propio Koldo.

Y él, que también pasaba ayer por sede parlamentaria, solo dijo que a nadie puede llamar ya porque está «mediáticamente muerto». Empezó acogiendose a su derecho a no declarar y acabó reprochando a los senadores que la Cámara Alta hubiese entrado al trapo sin sentencia firme. «¿Me van a llamar ustedes cuando me declaren inocente?», espetó. Así de seguro estaba mientras se removía en la silla lanzando miradas alternativas al techo y a su abogado, sentado junto a él.

### Reunión con el ministro

A diferencia de lo que pasa en el Senado, en la comisión del Congreso los comparecientes tienen derecho a una intervención inicial. Daba aire a Illa y su vaso de agua para poder explayarse sobre los procedimientos de contratación que se siguieron bajo su batuta en Sanidad y que llevaba bajo el brazo en un documento de 32 páginas que entregaría a la Mesa para su conocimiento. Reconoció que «unos pocos se aprovecharon» de las circunstancias, tras subrayar que se procuró trabajar con diligencia y eficacia. Fue al tocarle el turno de interrogar al diputado del PP Elias Bendodo cuando las cartas se pusieron sobre la mesa sin mas, «Me vi una vez con el senor Koldo, le remití a los técnicos, siguieron el procedimiento y no se compró nada. El Ministerio de Sanidad no compró nada a esas empresas», señaló, ante lo que el popular calificó de «escándalo». A esas alturas, en el Senado. Francos estaba diciendo que reuniones el sí, pero no le constaba que su jefe las hubiera tenido. Bendodo insistia en que Illa estaba mintiendo y él reiteraba que «ningun departamento dependiente del Ministerio de Sanidad contrató ni un solo euro con esta empresa».

Lo que consta en la Plataforma de Contratación del Estado, como en el sumario del caso Koldo, es que la mercantil de la trama. Soluciones de Gestion, concurrió en UTE con Ferrovial Servicios al Acuerdo Marco que licitó el Ministerio de Sanidad y fue seleccionada, quedando asi habilitada para vender dos lotes de material sanitario a las administraciones que quisieran adquirirlos. Pero ninguna les compró nada y al tiempo, la UTE se disolvió. A Transportes, Interior, Cananas y Baleares les vendieron 53 millones de euros en mascarillas. «Me dirigí a los técnicos y no se compró nada. No compramos nada con esta empresa», se enrocaba Illa.

Eso es todo lo que dijo, en realidad, aunque lo repitió a preguntas de varios portavoces. No ofreció ningun detalle sobre aquella reunión que anunciaba, ni una fecha, ni un escenario, ni una cita de la conversación. Tampoco cuando apretaba Aina Vidal (Sumar) como si su partido no fuese socio de coalición del PSOE m mientras Gabriel Rufian (ERC) le exasperaba afeando los materiales comprados defectuosos que el exministro calificaba de «incidencias». Tampoco ante el suave interrogatorio del socialista Juan Antonio González, que centraba el tiro en la diferencia de precios respecto de la Comunidad de Madrid, en un tono que llevó a Carlos Flores, de Vox, a plantear abiertamente hasta qué punto tenian pactadas las preguntas.

Mas detalles acabó dando Víctor Francos de lo suyo, aunque como Illa, lo había soltado al principio y pasando de puntillas, cuando preguntaba la primera portavoz en intervenir, Maria del Mar Caballero, de UPN. Ahí dejó dicho lo de los tres encuentros, y que Koldo acudía «con una carpeta» que él rechazaba.



Koldo Garcia, que da nombre a la trama, compareció ayer en el Senado // RP

Pero encerrado por el popular Joaquin Miranda de Larra, acabaria añadiendo que la primera tuvo lugar después de que illa le dijese que le iba a llamar Koldo. «Ahora está usted contestando», soltó el senador, que intentaba sin éxito refrescarle la memoria con pasajes del sumario que sugieren que en la última

### Salvador Illa

«Me vi una vez con el señor Koldo, le remití a los técnicos y no se compró nada»

### **Victor Francos**

«A mí el ministro Illa me dijo: Te va a llamar Koldo: Acudió a mi despacho con una carpeta. No la cogí»

### Koldo García

«Quien tiene que dictaminar es la Justicia, no los medios de comunicación ni ustedes» reunion, una comida sobre un 'software' de farmacia, estaba también con dos socios del presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, que están imputados. No les recordaba.

### Silencio a medias

Koldo de lo que no se acordaba por la mañana es del momento en que entró en el PSOE y no sabia decir tampoco si seguia siendo militante, «Pero no sepreocupe -decia a Caballero-, volveré». Su mayor enganchada fue con el senador del PP Luis Santamaría, que leyó una intervención larga y atropellada en la que le llegó a decir que es un hombre «sin alma», que «no debería salir de la cárcel», «Cree el ladrón que todos son de su condición», contestó Koldo. Se ofreció, de paso, a volver a la comisión una vez haya declarado en la Audiencia Nacional porque es el juez, diria, quien «tiene que saberlo todo». No opinaba lo mismo cuando fue detenido y se acogió, como más o menos hizo ayer en el Senado, a su derecho a no declarar Por el camino, un zasca a Bildu sobre la conciencia que él sí tiene tranquila y una frase que dejó flotando en la sala Clara Campoamor: «Quien tiene que dictaminar es la Justicia, no los medios de comunicación ni ustedes». Y en la Justicia hablarán los fiscales porque ayer, por fin, se acordó excluir sus comparecencias en la comision del Congreso.

### El último reducto del «¿la Fiscalía de quién depende?»

**ANALISIS** 

NATI VILLANUEVA



n un momento en el que la carrera fiscal reivindica con especial preocupación su independencia y en el que parece que por fin se va a acometer la reforma del Estatuto Organico que la regula -aunque una de las asociaciones haya anunciado su intención de plantar a Garcia Ortiz-, hay cuestiones que el grupo de estudio que la va a llevar a cabo no puede pasar por alto, más allá de la evidente necesidad de blindar a sus miembros frente al Ejecutivo (para instruir procesos penales) y al Legislativo (ante las caprichosas comisiones 'lawfare') o de revisar el nombramiento del fiscal general del Estado.

Una de esas cuestiones es la autonomia presupuestana, de la que la Fiscalía carece y que provoca situaciones tan anomalas como que haya que avisar al Ministerio de Justicia para examinar el ordenador de un fiscal cuan do se estropea o pedir dinero al ministro de turno para cursar una comisión rogatoria, una investigación en otro país que paradojicamente podria afectar precisamente a ese mismo Ejecutivo. Otro aspecto que es necesario revisar es el sistema de recursos en el régimen disciplinario de los fiscales, sobre lo que el Tribunal Constitucional (TC) tiene algo que decir

esta semana una cuestión de inconstitucionalidad que le ha planteado el Tribunal Supremo y que afecta al articulo 67.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El precepto en cuestion establece que «las resoluciones del fiscal general del Estado serán recurribles en alzada ante el Ministerio de Justicia»

El planteamiento que hace la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, del Supremo tiene toda lógica, si en el sistema administrativo el recurso de alzada se plantea ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto impugnado, ¿cómo es posible que el estatuto fiscal considere que en el ámbito disciplinario el superior jerárquico del fiscal general es el ministro de Justicia? Los magistrados recuerdan que, salvo esta disposición del estatuto fis

cal, no existe en el ordenamiento espanol ninguna norma que convierta al fiscal general en subordinado del titular de Justicia.

La controversia que tiene que resolver el Tribunal Constitucional radica en la colision de este precepto con los artículos 24 y el 124.4 de la Carta Magna. El primero recoge el derecho a la tutela judicial efectiva, el segundo encuadra a la Fiscalia en el Título VI, sobre el Poder Judicial, y le atribuye «órganos propios». Parece logico que sean esos organos propios los que resuelvan los conflictos sin interferencia del Ministerio de Justicia

En esta ocasión, el litigio que ha provocado el planteamiento de la cuestion de inconstitucionalidad es una demanda presentada por una fiscal de Tole do que se enfrentó a su jefe cuando éste le exigió, pese a estar de baja por un embarazo de alto riesgo, que despachara los asuntos pendientes. La fiscal no lo hizo por considerarlo ilegal, la Fiscalia General la expedientó y García Ortiz le impuso una sanción por una falta grave de retrasos injustifica-

El TC examina un precepto del estatuto fiscal en el que el ministro de Justicia aparece como superior jerárquico del fiscal general dos. Es esta sanción la que la fiscal recurrio en alzada ante el ministerio.

La ponencia en el Tribunal Constitucional está en manos de César Tolosa, expresidente de esa Sala Tercera del Supremo y, por tanto, experto en la materia. De momento se verá solo la admisión y en este sentido la propuesta que lleva el juez a sus compañeros es la de dar traslado al fiscal general para que se pronuncie sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la cuestión de constitucionalidad, pues el magistrado tiene dudas. No se abordará, por tanto, el fondo del asunto, pero el debate está servido

Lo cierto es que los toques de atención de Europa respecto a la necesaria independencia de la Fiscalia son una constante en los ultimos años, tanto por parte del Grupo de Estados contra la Corrupcion (Greco) del Consejo de Europa como de la Comisión Europea. Ni uno ni otra han ocultado su preocupación por la relación entre el fiscal general del Estado y el Ejecutivo en España. Y en el caso del Greco ha instado de forma reiterada en sus informes a que se modifique el modo de elección del jefe del Ministerio Publico para garantizar su independencia. Ahora que Bolaños está decidido a retomar la reforma que entrega a los fiscales la investigación penal, la revisión del Estatuto Orgánico es más necesaria que nunca.



22 ESPAÑA



### El juez Aguirre rechaza la escolta de los Mossos y pide policías nacionales

Ve «inoportuno» que los agentes dependan de la Generalitat, a la que investiga en Volhov

N. VILLANUEVA MADRID

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, instructor del caso Volhov, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tramite con Interior la solicitud de escoltas de la Policía Nacional al considerar que la protección de los Mossos, los agentes que en teoria tendrían que prestar ese servicio y a los que remitió el ministerio, compromete su investigación sobre los posibles vinculos del expredidente profugo Carles Puigdemont y su nucleo político con Rusia.

En sendas comunicaciones remitidas al CGPJ, a las que ha tenido acceso ABC, Aguirre pide que le sea asignada una escolta policial de protección, que en un segundo correo solicita que no sean Mossos pues, «a causa del dato objetivo de que tengo a mi cargo una investigación de gran calado que afecta a la Generalitat de Catalunya, no parece oportuno que se designen como escoltas a funcionarios policiales dependientes de la entidad investigada», apunta en relación a los Mossos

El juez considera que la falsa bomba que recibió en el juzgado el pasado día 11 constituye una «clara amenaza» contra su persona por los asuntos que investiga -también instruyé el caso Negreira, la presunta trama de corrupción arbitral que habria favorecido al Futbol Club Barcelona- y comunica, además, que no es la primera vez que sucede

Así, relata cómo 15 ó 20 días después del 28 de enero, cuando notificó el auto en el que aludia a la injerencia rusa en el proceso independentista de Cataluña, «una mujer en bicicleta se dirigió directamente a mí cuando paseaba por una calle para decirme que dejara de investigar al independentismo, que estaba causando mucho daño y que actuara con ética y responsabilidad». A los guince dias de aquello, «un mensajero trató de hacerme llegar unas botellas, que fueron rechazadas por el personal de seguridad de la ciudad judicial», «Por tanto, la bomba simulada -concluye el magistradoes el tercer intento sospechoso y, ante ello, me veo en la obligación, a mi pesar, de solicitar la escolta»

Como informó ABC tras recibir la bomba falsa, Aguirre se comunicó con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesus Maria Barrientos, para que gestionara la solicitud de escolta. Fue a raíz de que Interior les remitiera a los Mossos cuando el instructor se dirigió ya directamente al órgano de gobierno de los jueces para que medie con el departamento que dirige Marlaska y les haga ver lo inconveniente que resulta que sean los agentes de este cuerpo autonómico los que presten ese servicio. Fuentes del CGPJ señalaron que su presidente, Vicente Guilarte, se ha limitado a trasladar los correos a Interior, de guien depende en última instancia la solicitud del magistrado.

Sin embargo, y aunque no hay respuesta oficial del ministerio, fuentes de este departamento recuerdan a ABC que las competencias en materia de segundad están transferidas y que corresponde a los Mossos prestar este servicio sin que el escoltado pueda elegir un cuerpo u otro. Añaden que se presume que los agentes de la Policía autonómica son profesionales y que tienen clara su función, por lo que no ven justificada esa desconfianza, informa Pablo Muñoz.

### No saltaron las alarmas

Como adelantó este diario, el falso paquete bomba estaba preparado a conciencia para que aparentara ser un explosivo real. Se trataba de un caja de cartón de unas dimensiones aproximadas de 20 centímetros de largo por 15 de ancho. Contenia un reloj despertador digital que simulaba el temponizador que activaría la bomba. Justo debajo estaba, con apariencia de explosivo, un paquete envuelto con papel de aluminio y una sustancia de color amarillento que resultó no ser explosivo.

El paquete, con la dirección escrita a mano con un boli de tinta negra, llevaba dos sellos, carecía de remitente y estaba cerrado con cinta de embalar transparente. El servicio logístico de los juzgados, en el número 111 de la Gran Vía de las Cortes Catalanas, lo recibió y, al parecer, pasó por un escáner, pero no saltó alarma alguna, pues fue entregado en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, situado en el edificio número I del complejo judicial. Allí lo abrió el personal que trabaja para el juez Joaquin Aguirre, en unas dependencias anexas al despacho del instructor y fue cuando, al percatarse de lo que era, se dio la voz de alarma.

ABC MARTES, 23 DF ABRIL DE 2024



Una de las narcolanchas requisadas por la Guardia Civil de Algeciras (Cádiz) // sergio robriquez

### Imputan a dos guardias civiles por la muerte de un narco en un choque en el Guadalquivir

 Antidroga pide suspender la citación hasta que se aporte una pericial clave sobre el siniestro

ISABEL VEGA / JAVIER CHICOTE
MADRID

El juzgado de Instrucción de Sanlucar de Barrameda que investiga la colisión de una patrullera de la Guardia Civil contra una narcolancha el pasado enero en la desembocadura del Guadalquivir, que se saldó con la muerte de uno de los ocupantes de la semirrigida, ha resuelto citar como investigados por un posible ilícito de homicidio imprudente a dos agentes que viajaban a bordo de la embarcación, la Río Águeda, del Servicio Marítimo del Instituto Armado en Cádiz. La Fiscalia Antidroga, no obstante, ha recurndo: quiere dejar en suspenso la comparecencia, prevista para mayo, hasta que se incorpore a la causa una pericial clave que acusaciones y defensas están esperando sobre el modo en que se produjo el siniestro y que decantará la balanza entre dos versiones contrapuestas que investiga el mismo juzgado, de momento, en paralelo, segun informaron en fuentes juridicas y fiscales a ABC.

El choque tuvo lugar sobre el mediodía del 31 de enero, cuando la Río Águeda se aproximó a la embarcación, que se encontraba al pairo y cargada de bidones de gasolina en la zona de desembocadura del Guadalquivir, y acabó colisionando contra ella. Iban cuatro hombres a bordo. Tres fueron detenidos y el cuarto, trasladado grave a un hospital, donde fallecería por una lesión interna consecuencia del impacto.

Segun la primera versión que se puso sobre la mesa del juzgado, todos los ocupantes estaban descansando menos uno, que se hizo con el timon al ver aproximarse a la Guardia Civil e intentó emprender la huida con una maniobra, precipitada y arriesgada, que habría acabado provocando la colision. La causa que se abrió en ese momento se sigue contra los tres supervivientes por delitos de narcotráfico a partir de la mera posesion de la narcolancha -están prohibidas- y de la presunción de que eran petaqueros habida cuenta del combustible que llevaban. Además, se les atribuye indiciariamente responsabilidad en la muerte del cuarto ocupante por la supuesta maniobra de intento de huida, de acuerdo con las fuentes consultadas por este diario. No obstante, están en libertad condicional, decisión esta del juzgado que tiene recurrida la Fiscalia Antidroga, al frente de las pesquisas, junto a la Guardia Civil de Jerez.

En paralelo, la familia del fallecido presentó querella en los juzgados y su versión es diametralmente opuesta. Sostiene que los cuatro hombres estaban descansando en la lancha, que estaba efectivamente al pairo, y tenían la tienda de campaña echada en la cubierta. No se dieron cuenta de que se acercaba la Río Águeda hasta que ya la tenían encima y recibieron el impacto, que fue lo que les sacó del sueño. De ahí que la querella lo sea por homicidio imprudente. Tras entrar a reparto, recayó en el mismo juzgado, pero se investiga por separado del asunto que afecta a los presuntos petaqueros.

El fallecido se llamaba Marcos, de 46 años, y dejó mujer y un hijo de dos años. Contaba, como informó 'La Voz de Cádiz', con un amplio historial delictivo de trafico de drogas y contrabando.

### «Tienda de campaña echada»

ABC ha contactado con el entorno del fallecido, desde el que denuncian que «a Marcos lo mataron como a un perro». «Tenian la tienda de campaña echada en la lancha. Eso en el código que tenemos significa que estaban descansando dentro, que estaban parados, y los guardias lo saben». Fuentes vinculadas al narcotráfico en el Estrecho informan a este diamo de que la causa por la que la narcolancha estaba detenida en la desembocadura del Guadalquivir era una «avena». Los cuatro ocupantes esperaban a que llegara otra embarcación con un mecánico para repararla, cuando fueron descubiertos por la patrullera de la Guardia Civil. El motivo de que portaran garrafas de gasolina es, efectivamente, que la 'goma' del suceso se dedicaba a suministrar combustible a las narcolanchas que portan el hachis, es decir, que era un bote de avituallamiento. Aseveran las fuentes consultadas que la lancha «no se movió» y que la patrullera de la Guardia Civil «es mucho más grande, sabían que iban a reventar la lancha y que podia haber gente dentro».

El hombre que perdió la vida en la colisión era vecino de La Línea de la Concepción, de ahí que algunas fuentes relacionasen su muerte con el ataque que sufrió la Guardia Civil en Barbate diez dias después. Una narcolancha de 12 metros de eslora embistió a una pequeña zodiac del Instituto Armado que, por responsabilidades aún pendientes de esclarecer, había salido a patrullar en el pantalán para intentar disuadir a las embarcaciones ilegales atracadas a refugio del temporal. Tras 'torear' a la zodiac con varias pasadas, la semirrígida pasó por encima de la pequeña embarcacion, como mostrarían los videos grabados 'in situ' por varios testigos y acreditarían después las cámaras que llevaban los propios agentes. Dos guardias civiles murieron. Seis personas, incluido el linense conocido como Kiko el Cabra, se encuentran imputados por doble asesinato y en prisión provisional, si bien uno de ellos ha aportado a la causa un video que, a falta de contraste judicial. podna resultar exculpatorio

En Sanlucar, mientras, la prueba clave es una pericial de la colisión que ha acordado el juzgado y que deberá dirimir si la narcolancha estaba parada o en huida cuando se produjo el choque, inclinando la balanza en favor de una u otra versión. Antidroga ha pedido a la juez que espere a tener este informe para citar a declarar a los guardias civiles, que están convocados para prestar declaración en mayo. También ha instado la acumulación de las dos causas en una sola, pero eso aún está por resolver, de acuerdo a las fuentes juridicas consultadas por ABC

#### COPROPIETARIOS BAHIA SERENA, S.L.

Por acciento del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en Requelas de Mar el 27 de Marzo de 2024 se convoca a todos los socios de la entidad COPROPIETA PIOS BAHIA SERENA S.L. a la Junta General Ordinaria, que se celebrara en el domicilió social. Avenida de Playa Sevena, 67 de Requetas de Mar le las 10.00 horas del próximo dia 22 de junto de 2024 la fin de deliberar y, en successo accessos se constituir planta se accessor la constituira en el alguerra.

#### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Examen y aprobeción, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de — Gestión de la sociedad corespondiente al ejercicio 2023, verificado por los Auditores de la Competita.
- 2.~ Propuesta y aprobación de aplicación del resulta do del ejercicio 2023
- Propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de Administración
- 4.— Nombramiento de auditores, por plazo de un año para elaboración del informe correspondiente al ejección 2023.
- 5.- Propuesta y aprobación de dese horribramiento y elección de los miembros del Consejo de Administración, por plazo de tres años.
- 6.- Ruegos y Preguntas
- Z— Delegación de facultades en la Secretana del Consejo de Administración para la formalización, elevación a publico y substanación de los ecuerdos adoptados facultándola para firmar guantos documentos sean precisos hasta su macripción en el Registro Mercantil.
- 8.- Piedaccion y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.
- "Se mforma a los socios que podran obtener de la sociedad, para su examen, ya sea en el domicilio social o para eu envio de forme timediata y gratulte, previe solicitud por escrito, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.
- En Roquetas de Mar 8 de abril de 2024 : La Secretaria. del Consejo de Administración, Angeles Martínez

### La OTAN reforzará su presencia en el Ártico para vigilar a Rusia

- La Alianza reconoce graves brechas de seguridad y escasa capacidad para detectar fuerzas del Kremlin en la zona
- Según los expertos, cualquier conflicto en el Gran Norte sería una pesadilla por las temperaturas extremas

ROSALÍA SÁNCHEZ CORRESPONSAL EN BERLIN



Ministerio de Defensa británico acaba de comprar 159 mo-tos de nieve Lyns Brutal BRP por 12 millones de euros. Están destinadas a su Royal Marine y no servirán precisamente para patrullar en las playas de Bristol. La adquisición ha sido justificada por la necesidad de obtener «medios más rápidos de desplazamiento a grandes distancias en misiones de reconocimiento sobre nieve o hielo». La compra se enmarca en un programa más amplio de adquisiciones para potenciar la capacidad en operaciones árticas, con vistas a un hipotético enfrentamiento en este escenario con el Ejército ruso, que al contrario que muchas fuerzas armadas europeas cuenta con buen equipamiento y gran experiencia en este entorno extremadamente adverso

Con este mismo objetivo, el Reino Unido está trabajando en un programa de colaboración internacional para dotarse de 60 vehículos todoterreno árticos, con el que reemplazar los viejos blindados Bv206s y BvS10 Viking, Estas decisiones, como las que están tomando otros aliados, se producen después de las maniobras Nordic Response 24, realizadas en marzo. Integradas en las grandes maniobras Steadfast Defender de la OTAN, las mayores de este tipo desde la década de 1980, ensayaban el rápido traslado de una gran fuerza de tropas de EE.UU. y Canadá a Europa, con el fin de hacer frente a un ataque enemigo en el continente europeo.

El propósito de Nordic Response era entrenar la etapa en la que estas tropas llegan al Cabo del Norte, las partes septentrionales de Finlandia, Suecia y Noruega. El ejercicio movilizó a traves de Laponta a 20.000 soldados, además de 110 aviones y helicópteros, así como 50 barcos de 14 países, el más grande de ellos el portaaviones HMS Prince of Wales de la Armada británica, que comandaba un escuadrón de barcos del Reino Unido, Estados Unidos, España y Dinamarca. Y puso de manifiesto una brecha de seguridad que los miembros de la OTAN se apresuran ahora a sellar

Ningun miembro de la Alianza tiene barcos reforzados contra el hielo con capacidades antiaéreas y antisubmarinas, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlandia y Suecia han priorizado capacidades destinadas a otros teatros de operaciones, como el Indo-Pacífico y el mar Baltico, Islandia solo opera barcos de la guardia costera. Noruega tiene barcos guardacostas reforzados contra el hielo, pero no están diseñados para operaciones militares. En esta misma region, además, los submarinos nucleares rusos pueden pasar desde el mar de Barents, a través de la Puerta del Oso entre Escandinavia y Svalbard (Noruega) y bajo el hielo a lo largo de la costa del este de Groenlandia, sin ni siquiera ser detectados. La laguna defensiva de la OTAN es evidente

«La línea de suministro, que atraviesa GIUK Gap, el punto de acceso estratégicamente importante al Atlántico Norte entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, es una ruta vital para que las fuerzas estadounidenses y canadienses entreguen suministros al norte de Europa en caso de un conflicto militar», estima Liselotte Odgaard, investigadora del Instituto Hudson para Foreign Policy. «Actualmente, Mosců puede cortar esta línea de suministro sin reacción de la OTAN, ya que los estados nórdicos en el Artico no tienen la capacidad de detectar las fuerzas rusas que operan en Bear Gate y frente a la costa del este de Groenlandia»

### Poco presupuesto

Odgaard señala limitaciones presupuestarias que «explican la vacilación a la hora de adquirir equipaciones costosas», al mismo tiempo que un deficit de actualización en la estrategia de la OTAN. los buques reforzados contra el hielo no se cuentan entre las contribuciones a los requisitos minimos de fuerza de la Alianza.

Los gobiernos aliados toman medidas a distancia, debido al riesgo de que Rusia interprete como una creciente presencia de la OTAN en la región, susceptible de respuesta, las operaciones para garantizar la libertad de navegación por parte de los Estados que no

Putin y Shoigú, su ministro de Defensa, en la Tierra de Francisco José //AFP tienen fronteras con el océano Artico. como Gran Bretaña, Francia y Alemania. «Una Rusia que se percibe a sí misma como vulnerable en el Ártico podria reaccionar con más fuerza de lo que seria deseable desde la perspectiva de la OTAN», sugiere Odgaard. Alemania por ejemplo, solapa ese factor ampliando su cooperación militar con Noruega y los nuevos socios de la OTAN, Finlandia y Suecia. «Simplemente queremos estar aún más presentes aquí en el Alto Norte», ha dicho el ministro de Defensa, Boris Pistorius, que trabaja en la adquisición conjunta de submarinos y de la Fragata 127, «Nos encontramos en una situación de seguridad muy grave... En realidad, está claro que aquí en el Artico, en el mar de Noruega, los hilos, por así decirlo, se unen», concluyó durante su visita a la estación fronteriza noruega en Pasvik. Desde ahi, la siguiente gran ciudad del lado ruso es

Dos bombarderos rusos sobrevolaron un punto entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido por primera vez desde la Guerra Fría Murmansk, que con sus alrededores en el mar de Barents alberga la Flota del Norte, de importancia estratégica para Rusia porque incluye sus submarinos nucleares. Toda la region se encuentra al norte del Círculo Polar Ártico

#### Frío extremo

Estados Unidos contiene también su presencia en la región, pero entrena en Alaska, donde sus fuerzas de Operaciones Especiales se transforman para ser más operativas en entornos de frío extremo. El Pentagono ha ampliado drásticamente su enfoque sobre cómo seria una guerra en el Artico y ha enviado este invierno a Alaska a los boinas verdes del 160 Regimiento de Aviación a poner a prueba sus limitaciones. A cuarenta grados bajo cero, en el campo de entrenamiento a las afueras de Fairbanks, las baterias pierden su carga, los rifles de asalto quedan inutilizados, las unidades de sangre se congelan y el equipamiento de plástico se vuelve quebradizo. La conclusión fue que cualquier conflicto en el Artico sería una pesadilla. Fuerzas altamente operativas en Afganistán e Irak son alli irrelevantes. La unidad SEAL bajo el mando del capitán Bill Gallaguer, de-



sembarcó en Marmot Bay con trajes secos y constató que «aqui el entorno puede matarte más rapido que cualquier enemigo». Dos unidades de las fuerzas especiales alemanas KSK han entrenado, por su parte, en el norte de Canada, con los transportes A400M y C-130J, en una tierra congelada y deshabitada en un radio de 150 kilómetros, a 30 grados bajo cero, sin electricidad y castigados por vientos helados. Las ametralladoras y lanzagranadas fijadas a los trineos, de los que tiran perros o soldados con esquis o motos de nieve Skidoo, debian ser calentadas antes de disparar

Otro asunto a resolver es el hecho de que los satélites que monitorean la actividad al norte de Circulo Polar Ártico tienen «puntos ciegos», según ha reconocido la subsecretaria de Defensa. Iris Ferguson, y que la erosion costera y el deshielo del permafrost han causado estragos en las ubicaciones de radar y aeródromos de EE.UU., en una región en la que Rusia dispone de instalaciones militares que datan de la era sovietica y están nuevamente activas.

En marzo, dos bombarderos rusos sobrevolaron un punto estratégico entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido sin problemas aparentes y por primera vez desde la Guerra Fria. Estados Unidos ha desplegado cuatro de sus bombarderos estratégicos Rockwell B-1B Lancer en la Base Aérea de Morón de la Frontera, después de que las aeronaves testasen la capacidad de respuesta rusa en el Ártico, en el espacio aéreo internacional sobre el mar de Barents. La mision fue respondida por la presencia de un MiG-31 ruso

El jefe de las fuerzas armadas de Noruega, Eirik Kristoffersen, confirma que el número de tropas rusas estacionadas cerca de su frontera representa menos de una quinta parte de lo que era antes de la invasión de Ucrania. «Pero en el frente maritimo y aereo, así como desde el punto de vista de las fuerzas nucleares, mantienen todas sus fuerzas intactas en la región».

### Territorio en disputa

Para mejorar su vigilancia, noruegos y estadounidenses están construyendo una estacion satelital contra misiles de crucero en Andøya, en el norte de Noruega, la primera de su tipo fuera de los Estados Unidos, Estará ubicada a 300 km al norte del Circulo Polar Ártico, junto a una nueva base de drones de largo alcance. La base aerea de Andøya fue clave durante la Guerra Fría, pero se cerró en 2023, cuando Noruega sustituyó el P-3 Orion por el avión P-9 Poseidon. Alberga una pista de aterrizaje de 2.440 metros de largo y una trayectoria de viento cruzado de 1.670 metros

Vuelve a ser altamente relevante desde que Putin ha declarado que «la zona artica tiene una importancia estratégica especial para nosotros». Sobre el terreno, durante una visita a Arkhangelsk, el presidente ruso ha asociado la región del Artico «sobre todo con el fortalecimiento del potencial energético de nuestro pais, la ampliación de las capacidades logisticas y la garantia de la seguridad y la defensa nacionales», por lo que ha considerado una mayor presencia militar en la región como «una prioridad indiscutible» para Rusia.





Artilleros ucranianos disparan contra una posición rusa // APP

### El gasto militar global alcanza su máximo histórico: 2,3 billones de euros en 2023

▶ La tensión en Oriente Próximo y la guerra en Ucrania aumentan la inversión en defensa

R. SÁNCHEZ BERLIN

Mientras el resto del mundo lleva dos años batiendo records de inversión en armamento, España se mantenia hasta ahora en un plano prácticamente irrelevante. Pero el último informe Sipri, publicado ayer por el Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz, revela un giro en nuestra política de defensa La inversion española en armamento aumentó un 9,8% en los últimos doce meses, hasta alcanzar los 23.700 millones de euros

A pesar de ello, todavia no cumplimos con la exigencia de la OTAN, que insiste en la necesidad de que esta partida presupuestaria alcance el 2% del PIB. Los gastos en armamento a nivel mundial registraron en 2023 su mayor subida en más de una decada y alcanzaron un montante récord de 2.4 billones de dolares, con los incrementos mas notables en Europa, Oriente Próximo y Asia, Estados Unidos, China, Rusia, la India y Arabia Saudí figuran por ese orden en cabeza de los paises que más gastaron en armamento. «El gasto militar a nivel mundial alcanzó una cima, y por primera vez desde 2009, se incrementó en los cinco continentes», explica Nan Tian, investigador del Sipri, para quien este floreciente mercado «refleja la degradación de la situación de la paz y la segundad en el mundo», «No hay realmente ninguna región en donde la situación esté mejorando», añade

Pero la fiebre del armamento se extiende con especial intensidad a los paises que conforman el flanco oriental de la OTAN, donde una extensión del conflicto se contempla como una posibilidad realista. En Europa, Polonia presenta el mayor incremento del gasto en Defensa, un 75%, hasta los 31 600 millones de dolares. El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció el viernes la intencion de su Gobierno de que 820 de los 1.000 tanques K2 para los que Polonia ha firmado un contrato de compra con la surcoreana Hyundai sean construidos por una empresa polaca, en un intento de reorientar toda esa inversión hacia el mercado nacional Otra zona donde la inversión en armamento crece considerablemente es en Oriente Próximo. En Israel se incrementó un 24% y alcanzó los 27500 millones de dólares en 2023. Arabia Saudí, el país de la region que más gasta en armas y el quinto a nivel mundial, elevó su partida en Defensa un 4,3% y sumó 75.800 millones de dólares a ese presupuesto. Estados Unidos, lider mundial en gasto en Defensa, aumentó el suyo otro 4,3% y sumó 916.000 millones de dolares el año pasado. China aumentó su inversión armamentistica por vigesimonoveno año consecutivo y con un 6%, hasta los 296.000 millones de dólares. El fortalecimiento militar de Pekín v la agravación de las tensiones en la región incitaron a los países vecinos, como Japón y Taiwán, a seguir esa misma tendencia.

INTERNACIONAL



DE LEJOS

PEDRC RODRÍGUEZ

### Guerracivilismo en versión americana

¿Por qué la película 'Civil War' tiene mucho más de realidad que de ficción?

Sin ánimo de hacer ningun 'spoiler', la recién estrenada 'Civil War' es una de las películas más inquietantes sobre Estados Unidos. Dirigida y escrita por Alex Garland, el brutal largometraje nos sumerge en una segunda guerra civil americana, pero sin diferenciar entre buenos y malos. Todo un alarde de ambiguedad moral que resulta demasiado relevante en estos tiempos que los historiadores comparan con la elección de Lincoln en 1860 y la reelección de Roosevelt en 1940.

Se nos muestra una América dividida entre las fuerzas de Estados Unidos lideradas por un presidente en su tercer mandato nada constitucional y los secesionistas conocidos como el Frente Occidental, que comprende California y Texas Pero la película no explica cómo se ha llegado a este enfrentamiento Para eso, ya está la actualidad de EE.UU., más rabiosa que nunca: la impunidad de políticos, gobiernos estatales enfrentados con el gobierno federal, la amenaza de violencia política en un país de gatillo fácil y la abismal fractura de la sociedad en torno al aborto, la inmigracion, las armas, la política de identidad y la legitimidad de sus elecciones

Más de un siglo y medio después de la primera guerra civil americana -con más de un millón de muertos- las referencias a una nueva 'civil war' van mucho más allá de Hollywood. Por mucho que el término se utilice de forma imprecisa, como una especie de sinónimo de la creciente tribalización, no faltan voces de alarma sobre el riesgo de que 'guerra civil' no sea una simple metafora histórica sino la banalización de un escenario de violencia politica sostenida

Algunos extremistas alineados con el trumpismo hablan de una batalla organizada por el control del Gobierno federal. Otros preven algo parecido a una insurgencia prolongada, salpicada de erupciones como el asalto al Capitolio. Y no faltan quienes creen que el país está entrando en una guerra civil «fría» alimentada por una polarización y desconfianza inextricables. Tampoco ayuda que Trump anuncie un baño de sangre si no gana las elecciones del próximo 5 de noviembre.



El expresidente Donald Trump, durante su comparecencia en el juicio // RELITERS

## Trump urdió una «trama criminal» para adulterar las elecciones de 2016

La Fiscalía le acusa de encubrirla «mintiendo una y otra vez sobre sus registros financieros»

CORRESPONSAL EN NUEVA YORK



El futuro de Donald Trump depende de lo que el jurado de su primer juicio considere sobre los «34 trozos de papel», segun los definió ayer su defensa, que están en el centro de la causa. Esos «trozos de papel» son los documentos financieros –cheques, recibos, asientos contables- que el expresidente de EE.UU emitió en la compensación a su abogado, Michael Cohen, por el pago para silenciar una alegación de romance que podría haber descarrilado sus opciones poco antes de las elecciones de 2016, las que le llevaron a la Casa Blanca.

Ayer, en los alegatos iniciales, la primera gran jornada del juicio histórico contra Trump, con todos los ojos de EE.UU. puestos en un juzgado del sur de Manhattan, las partes expusieron narrativas muy diferentes sobre esos documentos financieros.

La fiscalia defendió que Trump falsifico esos documentos para ocultar un plan criminal para interferir en esas elecciones. La imputación contra el expresidente son 34 cargos por falsificación de documento financiero en primer grado. Esa falsificación documental es un delito si está vinculado a la comision de otros delitos, y eso es lo que ayer empezó a argumentar la acusación.

«El acusado, Donald Trump, orquestó un plan criminal para corromper la elección presidencial de 2016», dijo Michael Colangelo, uno de los miembros del equipo de la Fiscalia. «Después, encubrió esa conspiración criminal mintiendo una y otra vez sobre sus registros financieros en Nueva York»

### Endeblez de la imputación

La imputación contra Trump, liderada por Alvin Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan, del partido demócrata, es considerada la de menor entidad entre las causas penales que persiguen al expresidente y actual candidato republicano a la Casa Blanca (pero, ante retrasos y tacticas dilatorias de sus abogados, quiza la única que llegue a juicio antes de las elecciones de noviembre). Algunos expertos han criticado la endeblez del armazón legal de la imputacion, en la que Bragg tiene que convencer al jurado de la existencia al menos de una intencion de cometer otros delitos -por ejemplo, el de 'conspiración para promover una elección'- pero sin necesidad de probarlos.

El relato de la fiscalia se basó ayer en la existencia de una conspiración forjada entre Trump, Cohen y David Pecker
-entonces un editor de tabloides- para
facilitar en 2016 la elección del multimilionario neoyorquino silenciando escándalos sexuales que podian haberle
perjudicado en su elección. En esencia,
Trump pagó para ocultar tres historias
negativas.

La falsificación de documentos por

la que se juzga a Trump se refiere al pago de 130 000 dolares para silenciar a Stormy Daniels, una actriz porno que dijo haber tenido relaciones sexuales en 2006 con Trump, quien le prometió un papel en 'El aprendiz', su popular programa de telerrealidad. Pero hay otros dos casos que la fiscalia utiliza para establecer el patrón de conducta en esa conspiración, el pago a otra mujer, Karen McDougal, que fue modelo de 'Playboy', para la publicación de su histona en uno de los tabloides de Pecker -que después no se publicó, una táctica conocida como 'catch and kill' ('atrapar y matar')- y otro pago a un portero que acusaba a Trump de haber tenido un hijo fuera de su matrimonio (se demostró que no era cierto).

«Fue fraude electoral, puro y simple», dijo Colangelo, algo que la defensa de Trump rechazó con contundencia en su turno. «El presidente Trump es inocente, el presidente no cometió crimenes», indicó Todd Blanche, el abogado que dirige la defensa. Blanche dijo que no hay nada ilegal en comprar el silencio de alguen, que es una práctica ordinaria. Y sobre la acusación de 'conspiración electoral': «No hay nada malo en tratar de influir en el resultado de una eleccion. Se llama democracia»

Blanche calificó la falsificación de esos «34 trozos de papel» como una simple «violación de registros financieros», nada que ver con un delito. Negó, como ha hecho Trump, que el expresidente mantuviera esa relación íntima con Daniels y trató por todos los medios de atacar la credibilidad de Cohen, que será el testigo estrella de la acusación.

ABC MARTES, 23 DF ABRIL DF 2024

### El informe sobre la Unrwa cuestiona su neutralidad, pero Israel no aporta pruebas de los vínculos con Hamás

Indica que los procesos de verificación del personal contratado son «insuficientes»

J. ANSORENA NUEVA YORK

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa, en sus siglas en inglés) tiene problemas de neutralidad en el desarrollo de sus funciones y necesita mejorar sus sistemas para evitar que haya en su plantilla miembros o simpatizantes de Hamás y de otros grupos terroristas, segun el informe independiente presentado ayer en la ONU por Catherine Colonna, exministra de Exteriores de Francia. El informe, sin embargo, también defiende que Israel no ha aportado pruebas sobre sus duras acusaciones de que parte de los empleados de Unrwa estan afiliados o tienen vinculos con Hamás

La Unrwa atiende las necesidades de casi seis millones de palestinos en Gaza y Cisjordania, además de refugiados acogidos en Jordania, Líbano y Siria. Es una organización transversal gestiona campamentos de refugiados, dirige más de 700 escuelas donde estudian más de medio millón de miños, ofrece atención medica y reparte comida y suministros.

Israel denunció en marzo que al menos una docena de empleados de la
Unrwa participaron en los ataques terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre, que dejaron más de 1.200 muertos y desencadenó una respuesta militar de Israel en Gaza que todavía perdura.
Las autoridades de Israel también dijeron que otra treintena de miembros de
Unrwa participaron en los ataques con
labores de asistencia y que Hamás está
infiltrado con fuerza en la agencia de la
ONU, donde el 12% de sus empleados
están afiliados con esa u otras organizaciones terroristas.

El informe de Colonna denuncia que, pese a un Marco de Neutralidad «robusto» de la Unrwa establecido en 2017, los «problemas de neutralidad persisten» y afectan a diversos ámbitos: «Miembros de la plantilla que expresan públicamente sus posiciones políticas, libros de texto en los países anfitriones y sindicatos de empleados polítizados que amenazan a los gestores de la Unrwa y provocan problemas operativos».

El informe reconoce que hay medio centenar de investigaciones sobre neutralidad en marcha, pero que la Unrwa no tiene capacidad de llevarlas adelante con solvencia y rapidez. Otro ejemplo de la dudosa estructura para hacer frente a problemas de neutralidad es que su Oficina Ética, donde se registran

problemas de neutralidad, solo tiene tres empleados, frente a una plantilla de 32.000 personas.

### Problemas políticos

El informe denuncia también que los procesos de verificación del personal contratado son «insuficientes». La Unrwa «adolece de apoyo de servicios de inteligencia para llevar a cabo una verificación eficiente y comprensiva», pero, ademas, se ve lastrada por problemas políticos en el seno de la ONU. Por ejemplo, la Unrwa verifica que sus empleados no esten incluidos en listas de

organizaciones o individuos sancionados por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, por los equilibrios políticos que lastran al órgano, no están incluidos ni Hamás ni Yihad Islámica.

El informe cita las acusaciones especificas de Israel, pero asegura que las autoridades de este país «todavía no han aportado pruebas que las soporten». También asegura que la Unrwa habia entregado de forma periodica a Israel listas de los empleados para su verificación y que «el Gobierno de Israel no ha informado a la Unrwa de ningun problema en relación con su plantilla por esas listas desde 2011».

INTERNACIONAL 27

Israel aseguró a los autores del informe que no consideraba esas listas como un proceso de venficación de neutralidad, ya que las recibirá sin información de los numeros de identidad de los empleados. Sí que recibieron esa información en los listados de marzo de 2024 y fue entonces cuando Israel denunció la presencia de miembros vinculados a Hamás.

El informe de Colonna contiene una bateria de recomendaciones a todos los niveles para combatir esos problemas de neutralidad persistentes en lo que tiene que ver con la verificación de sus empleados, el uso de las instalaciones o la educación

Israel atacó el informe tras su publicación. «El informe Colonna ignora la sevendad del problema y ofrece soluciones cosmeticas que no enfrentan el enorme alcance de la infiltración de Hamás en Unrwa», criticó Oren Marmorstein, portavoz del Ministerio de Exteriores



Recuperan decenas de cuerpos enterrados en una fosa comun en Jan Yunis, en el sur de Gaza 🔠

### TRAS EL ASALTO ISRAFLÍ AL HOSPITAL NASSER EN GAZA

### Encuentran casi 300 cuerpos en una fosa común en Jan Yunis

AGENCIAS MADRID

El Gobierno de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), informó ayer de que fueron recuperados 283 cadáveres de una fosa comun hallada en el recinto del Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja, despues de cuatro días de trabajo.

Durante la jornada de ayer fueron localizados 73 cuerpos, de los cuales 42 fueron identificados. El resto no han podido ser identificados «sabiendo que el Ejercito de ocupación

los ha ocultado deliberadamente, enterrandolos profundamente en arena y echando escombros encima» El Gobierno gazatí destacó que entre los cadaveres había mujeres y personas mayores, así como cuerpos con heridas, maniatados o sin ropa, «lo que indica que fueron ejecutados a sangre fria».

«Este crimen inhumano perpetrado por el ejercito de ocupación al atacar el complejo médico Nasser, al asaltarlo dos veces, y destruir algunas de sus instalaciones demuestra el alcance de la barbarie de esta ocupación y la inmoralidad de su ejército, que destruye toda la vida y medios de supervivencia dentro de la franja de Gaza», denunció el portavoz del Gobierno gazatí, Salama Maaruf, en un comunicado. Maaruf pidió la intervención de la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional para investigar esta «masacre» y la del Hospital Al Shifa.

Los servicios de rescate palestinos entraron en el Hospital Nasser
el pasado viernes tras la retirada, el
7 de abril, de las fuerzas israelies del
sur de la Franja -como paso previo
a la operación sobre Rafah- para determinar el alcance de la ocupación
del centro sanitario. Las autoridades gazaties estiman en unos 2.000
los desaparecidos como consecuencia del ataque.

28 INTERNACIONAL MARTES, 23 DE ABRIL DE 2024 ABC



Proceso de recuento en el referéndum celebrado en Ecuador // REUTERS

### Ecuador aprueba que el Ejército colabore con la Policía para combatir el crimen organizado

Con entre el 60 y el 73% de los votos se aprobó reforzar las leyes de seguridad y permitir la extradición

THALÍA FLORES CORRESPONSAL EN QUITO



Los ecuatorianos dieron un gran espaldarazo en las urnas para que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, y que la institución militar realice el control de armas en las rutas autorizadas para el ingreso a los centros de rehabilitación, al aprobar, el domingo, con entre el 60% y el 73%, las preguntas del referendum y consulta popular planteadas sobre temas de seguridad, que incluyen permitir la extradición

El Gobierno de Daniel Noboa se ha adjudicado un triunfo importante, al haber conseguido la aprobación de nueve de las once preguntas propuestas, lo que le servirá para su proyecto de participar en las elecciones de 2025; aunque no tuvo apoyo para reformar el Código de Trabajo para la contratación laboral por horas, modificando el Código Laboral, así como para reinstaurar el arbitraje internacional, reformando en la Constitución de 2008, lo que representa un serio revés, porque la creación de empleos fue una de sus grandes ofertas de campaña, así como la promesa de traer inversión extranjera, para lo que requiere seguridad juridica.

Ha resultado extraño que el correismo que promovió «once veces no», se
proclame ganador de la consulta cuando solamente consiguió el respaldo a
dos preguntas, justamente, la del trabajo por horas, al que se opusieron con
vehemencia los sectores sindicales
que se movilizaron por todo el país
advirtiendo que supondrá la precarización laboral, y al arbitraje internacional, porque están convencidos de
que litigar las controversias en tribunales del exterior es perder soberania.

### Asesinato a tiros

La consulta popular y el referendum planteados por Noboa se realizó con orden, pero fue empanada por el asesinato a tiros del director de la cárcel El Rodeo, de Manabi, Damián Parrales, ocurrido hacia el mediodia del domingo, hecho violento que se suma al asesinato de tres alcaldes en un mes.

La inseguridad se ha vuelto el mayor de los tormentos en un país afectado últimamente también por una crisis energética producto de la sequía, ante lo cual los cortes de suministro de luz son cotidianos y duran entre cinco y ocho horas continuas.

En medio de este drama, la madrugada de este lunes 22 de abril la Policia dio un golpe al recapturar a Fabricio Colon Pico, cabecilla de Los Lobos, a quien la fiscal Diana Salazar denunció por haberla amenazado de muerte a ella y a su pequeña hija. Había cambiado su apariencia luciendo ahora cabello rubio. Se fugó de la cárcel de Riobamba el 8 de enero pasado y tiene un largo historial criminal.

### Daniel Noboa toma impulso para su reelección en 2025

ANÁLISIS EMILIJ. BLASCO



resultado del referendum celebrado el domingo en Ecuador confirma la amplia aceptación de Daniel Noboa como presidente del país y le impulsa para su reelección dentro de un año. Los ecuatorianos aprobaron nueve de las once preguntas planteadas, todas ellas referidas a cambios constitucionales o del Código Penal para dotar a las autoridades de mayores poderes en la lucha contra el crimen organizado. Las dos cuestiones rechazadas -sobre arbitraje internacional en materia económica y comercial, y sobre contratos laborales- quedaban fuera del núcleo de la acción del Gobierno, centrada en combatir la ola de violencia que sufre el pais.

Noboa se impuso allí donde naufragó su antecesor, Guillermo Lasso. En febrero de 2023, Lasso vio desestimadas las ocho propuestas que planteó a la ciudadanía y en consecuencia, en medio de una lucha política con la Asamblea

Nacional, disolvió esta y dimitió como presidente. En las elecciones que hubo tras el verano Noboa ganó por sorpresa, para un mandato de apenas dos años hasta completar el periodo de cuatro.

periodo de cuatro
para el que había sido elegido Lasso.

Si en el referendum de 2023 la población rechazó, con un 51.5% de voto negativo, la posibilidad de extraditar ecuatorianos implicados en graves delitos, algo hasta ahora prohibido por la Constitución, esta vez una pregunta similar obtuvo el 65,1% de apoyo, segun la estimación preliminar de la autoridad electoral. Se trata de un arma importante en la lucha contra el narcotrafico. cuestión que ha crecido en importancia en el país especialmente en los dos ultimos años. No habrá extradición si existe el riesgo de condena a muerte o trato inhumano, ni para delitos políticos, salvo en caso de terrorismo.

Mayor apoyo tuvo, con el 73% de votos afirmativos, el cambio constitucional para normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Los últimos meses los militares ya han estado en las calles cumpliendo esas funcio-

nes, junto a la Policía, pero en un régimen de estado de excepción. El resto de las cuestiones aprobadas, con un respaldo superior al 60%, plantean un endurecimiento de las penas, la ampliación de la tipificación de delitos y un refuerzo de la judicatura en el contexto de la ola de violencia que castiga al país.

Aunque Noboa no cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional y el mayor grupo de oposición, vinculado al expresidente Rafael Correa, se le ha enfrentado fuertemente por la controvertida entrada policial en la Embajada de México para detener a Jorge Glas, el referéndum supone un mandato popular de reforma constitucional que la Asamblea está obligada a realizar

La gestión de Noboa no esta siendo facil, pero el aumento del clima de violencia, con impacto en la vida política, no se está girando en contra del presidente. De momento, su asertiva actitud frente al crimen organizado le está dando una amplia aceptación popular, que superaba el 80% cuando a comienzos de marzo cumplia cien días como presidente

Otros problemas se le han acumulado a Noboa, como frecuen-

La extradicion es

un arma importante

en la lucha contra

el narcotráfico.

problema que

ha crecido en los dos

últimos años

tes apagones debidos a deficiencias en la red electrica. La pronta destitución de la ministra de Energía mostró a un presidente rápido en las decisiones, que aplica a la politica la diligencia propia de

su formación como empresario.
También ha querido acoger el
impulso que supone la victoria del
referendum con un pequeño ajuste
en su Gobierno, nombrando a un
nuevo ministro de Gobierno.

Si bien voces criticas han comparado a Noboa con el presidente de El Salvador, Navib Bukele, quien en su lucha contra las pandillas se ha saltado estándares de protección de derechos individuales, conviene precisar, por un lado, que el recurso a las Fuerzas Armadas para tareas policiales es algo habitual en los países latinoamericanos, dado que son Estados con reducidos ingresos fiscales y cuyas policias cuentan con pocos recursos. Por otro, Noboa está procediendo con sentido institucional, buscando cambios normativos mediante los mecanismos constitucionales previstos, no a través de la actuación de la Corte Suprema de Justicia mediante jueces impuestos por el propio Gobierno.

### Las autonomías salen del Covid con un lastre de 15.000 millones en gastos extra

▶ Un informe de Fedea detecta un «efecto escalón» de mayor gasto tras la pandemia y mayor presión fiscal

BRUNO PÉREZ MADRID

Gobierno no deja de decir que la gestion de la pandemia se ha solventado sin dejar ninguna cicatriz a la economía española, pero es probable que haya rasgunos que ahora no se aprecian con claridad y que terminarán apareciendo más pronto que tarde. El último informe sobre la situación de las finanzas autonómicas tras el ejercicio presupuestario de 2023 realizado por el 'think tank' Fedea, difundido ayer, detecta lo que parece ser un incremento estructural del gasto de las comunidades autónomas respecto a la situación previa a la pandemia equivalente a un punto del PIB -unos 15.000 millones de euros-, que «podría ser persistente», asegura, y que puede convertirse en un obstáculo en el proceso de consolidación fiscal que las administraciones publicas españolas no tendrán más remedio que transitar en los próximos años.

«Tan preocupante como la persistencia del déficit depurado (de factores atípicos) es el comportamiento en los últimos años de los gastos e ingresos subyacentes, que no parecen querer volver a sus niveles prepandemia a pesar de la rápida recuperación del PIB en ese periodo», asegura el autor del informe, Angel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea y uno de los analistas más respetados en materia de presupuestos autonómicos.

Senaia que entre 2019 y 2020 los gastos de las comunidades autonomas se incrementaron en 1,55 puntos de PIB, en parte por los incrementos de gasto necesarios para hacer frente a la pandemia y en parte también por el efecto derivado del desplome del PIB, mientras que el trienio siguiente y pese al fenomenal crecimiento de la economía ese gasto extra apenas se corrigio en

medio punto, dejando una carga extra de un punto del PIB.

Si la deriva del gasto autonómico no ha tenido un impacto mayor sobre el deficit, que en 2019 estaba en el 0,23% y que el año pasado cerró en el 0.91%, ha sido porque sus ingresos no han dejado de crecer en el periodo a lomos del episodio inflacionista.

Y también porque han influido otros factores que han operado a favor de la estabilidad de las cuentas autonómicas, como la operativa de los mecanismos de liquidez dispuestos por el Estado, que han reducido la factura por



Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que congrega a Hacienda y comunidades autónomas // EP

### Ingresos y gastos subyacentes del conjunto de las CC.AA.

En millones de euros Gastos 149 705 2014 Ingresos 153 069 2016 Sin transferenciasi a , to 983 otras administraciones publicas 159 213 2017 149 4 13 \*\*Gasto subyacente 165 151 Corregido de factores 2018 ,59698 attpicos que alteran tas cifras 171 741 2019 .64 404 173.009 2620 .58 121 183.335 2021 1/3671 203 395 2022 194 332 219 093 2023 209 584

### TRAS LA PANDEMIA

Más gasto público

Fuente fedea

El gasto autonómico corregido de factores atípicos se ha incrementado en terminos brutos en cerca de 50.000 millones tras la pandemia, si bien en términos relativos (descontando la inercia propia del crecimiento) ese alza ha sido inferior, de en torno a un punto de PIB.

millones de euros recibieron los gobiernos autonomicos del Estado en forma de entregas extraordinarias para hacer frente a los gastos del Covid. La cifra excedio las necesidades reales derivadas de la pandemia y según Fedea azuzó el gasto de las comunidades autónomas tras la pandemia.

intereses de las autonomias acogidas a ellos por encuma incluso de la que habria resultado de haber tenido que pagar el interes medio que se le pide a los titulos del Tesoro Español en el mercado generando ahorros extra que han llegado a rondar los 3.000 millones anuales para el conjunto de las comunidades autónomas beneficiadas.

### Déficit inflado en 2023

El trabajo de Fedea observa una corriente de fondo. Y es que la tendencia a la reducción de los deseguilibrios fiscales de las comunidades autónomas que se habian ido corrigiendo progresivamente desde el fin de la crisis financiera hasta 2019 se ha detenido posteriormente, estancándose en lo que el informe considera como un nivel «preocupantemente elevado». Alarmantemente alto, pero inferior a lo que muestran las cifras oficiales. El informe de Fedea advierte de que el déficit del 0,91% registrado por las comunidades autónomas en 2023, según las métricas oficiales, está inflado y en términos reales debería situarse en el entorno del 0,65%. La razón es el sesgo a la baja de las entregas a cuenta del sistema de financiación, que se corregiran según la mecánica habitual del sistema dentro de dos años pero cuyo efecto ha hecho que el deficit observado de los dos últimos años haya sido superior al deseguilibrio real de las cuentas de las comunidades autónomas

### Cataluña y los gastos

El informe de Fedea incluye también una visión retrospectiva sobre el comportamiento por el lado del gasto de las comunidades autónomas desde 2003. cuando se completó la cesión de la gestión de la sanidad publica a los gobiernos autonómicos y ya se puede trazar una comparación entre la evolución del gasto en todas ellas. Los datos sorprenden poco. La lista la lidera Cataluña. que ha incrementado a euros constantes el gasto por habitante en un 49% en los últimos veinte años, por delante incluso del País Vasco que los ha aumentado en un 46%, si bien con una radio de acción más amplio para financiar ese incremento del gasto. La Comunidad de Madrid se situa por debajo de la media, marcada por un crecimiento del 32%, con un crecimiento del gasto dos décadas después de apenas el 29%.

Otro dato relevante es la comparación con 2009, el ejercicio en que las autonomías batieron su récord de ingresos gracias a la burbuja inmobiliaria e miciaron su declive. Cataluña ya ha recuperado el nivel récord de gasto que alcanzó entonces e incluso lo ha superado, aunque la evolución desde entonces ha sido menor que en País Vasco o la Comunidad de Madrid que con unas cuentas más saneadas han podido incrementar más su nivel de gasto sin forzar su déficit en estos anos.

30 ECONOMÍA

### Las exportaciones a Israel caen un 35,6% en plena crisis diplomática por Gaza

▶ Los economistas alertan de que la postura política de España daña las relaciones comerciales

#### BLANCA MARTÍNEZ MADRID

Las relaciones comerciales entre España e Israel se deterioran cada vez más coincidiendo con el conflicto de Gaza y la posicion cada vez más beligerante contra Israel del Gobierno español. En lo que va de año, las exportaciones a este país han caido «a un ritmo progresivamente acelerado», asegura el Club de Exportadores. En concreto, según datos del Ministerio de Economia y Comercio, en febrero se pasó de exportar a Israel por importe de 201,5 millones de euros en 2023, a vender solamente 129,7 millones en el segundo mes de 2024, un 35,6% menos. En el mes de enero la caída de la exportación española a Israel fue del 32%

Los datos de cierre de 2023 ya presentaban un descenso de las ventas a este país del 11%. Es decir, si en 2022 las exportaciones sumaron 2.158,7 millones de euros, un año más tarde se redujeron a 1.906,8 millones. Esto implica una interrupción en la tendencia alcista, que comenzó en 2014, con la excepción del año del confinamiento, cuando tambien descendió el comercio con Israel

Ante estas cifras, el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas de España, Antonio Pedraza, explica que «la postura política de España está danando seriamente la balanza comercial entre ambos países, hasta el punto de que es esperable que el superávit actual a favor de España, se pierda».

En terminos de la balanza comercial nuestro pais presentó en 2022 un superávit de 1.104 millones de euros. Sin embargo, en 2023 cayó hasta los 933,3 millones y en el mes de febrero has sido de 40,7 millones

«Era uno de los países de la región con los que España presentaba superávit comercial. Hay que resaltar que la caída de las ventas de productos españoles a este país de Oriente Próximo se concentró en el último trimestre del año, y concretamente a raíz de los atentados terroristas del 7 de octubre y del deterioro de las relaciones diplomaticas entre España e Israel», detallan desde el Club de Exportadores.



El primer ministro belga, De Croo, con Netanyahu (centro) y Sanchez // EFE

### Relaciones comerciales España-Israel

En millones de euros Exportaciones 2.158,7 Importamones 1906,8 1809.6 1.530,2 13327 1.054,2 973,5 823 9 734 4 649,3 Hasta febrero 253,3 1991 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2024 2021 2023

Explican, en este sentido, que la crisis diplomatica con Israel puede derivar en crisis comercial, «como ha ocurrido con Argelia desde que se reconoció la soberania marroquí sobre el Sahara Occidental»

Fuente: DataComes Manisterio de Economia, Comerçio y Empresa.

### El precedente de Argelia

«Si nuestras empresas venían exportando a Argelia mercancias por valor de 1.916,6 millones de euros en 2020 y 1 887.7 en 2021, las ventas en 2022 se redujeron a 1.017,8 millones y en 2023 no llegaron siquiera a los 350 millones, al ser de 331,8 millones, (frente a unas importaciones de 6.424,8 millones)», recuerdan

De hecho, el año en que Pedro Sán-

chez llegó a La Moncloa, 2018, España vendió a Argelia mercancias por valor de 3.380,6 millones de euros. Es decir, diez veces más que las registradas en 2023.

ABC

Segun el último informe del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) sobre las relaciones España-Israel, que data de finales de 2022, los cinco bienes que España más exporta a Israel (en 2020) son: coches (15,8%), cerámica sin esmaltar (5,6%), barras de hierro laminadas en caliente (3,8%), trajes de mujer sin tejer (2,7%) y petróleo refinado (2,7%). Los cinco bienes que España más importa de Israel son: pesticidas (7,5%), máquinas de dispersion de líquidos (4,9%), alarmas acústicas (4,7%), nitritos y nitratos (4,18%) e instrumentos médicos (3,4%).

El informe también señala que en 2021 las exportaciones de servicios superaron a las de bienes. En concreto de las exportaciones de servicios israelíes a España, están vinculados a la alta tecnología, transporte, informática e I+D. En los ultimos años estas han aumentado en más del 100%. alcanzando los 340 millones de euros en 2021. Por otra parte, la exportación de servicios españoles a Israel asciende a 324 millones de euros en 2021. Además del sector turistico, destaca el peso de la consultoria, informática, transporte y otros servicios empresanales. Sin embargo, para Israel el peso en su exportación del sector servicios es más elevado que para España.

### PRECIOS CASI DE BURBUJA INMOBILIARIA

### La venta de vivienda nueva hace su mejor mes en una década

#### ANTONIO RAMIREZ MADRID

Comprar vivienda nueva hoy en Espana es caro, pero sobre todo inaccesible por la poca oferta disponible en el mercado, la elevadísima demanda, y la concentración de las promociones en las grandes capitales españolas y en el litoral español, donde también compite el cliente extranjero. Hay furor por hacerse con una casa a estrenar, las promociones se agotan antes de la culminacion de las obras e incluso muchas de ellas lo hacen cuando están sobre plano. Lo que ha fraguado que en el pasado mes de febrero se vendieran 11.528 viviendas de esta categoria, el mes de mas ventas en una década para la obra nueva, según los datos del INE. Las compraventas totales ascendieron en ese mes a 52.796 operaciones, un aumento interanual del 5,8%, el primero en 13 meses.

Los precios de la obra nueva son delirantes y bastantes más elevados que

### RECUPERACION DEL MERCADO

52.796
son las compraventas de viv

son las compraventas de vivienda que se produjeron en febrero, un 5.8% más que en el mismo mes del ano anterior, y el primer avance interanual en diez meses.

11.528

casas de obra nueva se vendieron en febrero, la mayor cifra lograda en un mes en una decada. los de la usada, que son la inmensa mayoría de las que se venden en el mercado. Su valor medio por unidad se acerca ya peligrosamente a los 3.000 euros por metro cuadrado, como corroboran las cifras de Sociedad de Tasación (2.871 euros/m²) correspondientes al cierre de 2023. En Madrid (4.385 euros) y en Cataluña (4.569 euros/m²), comprar una casa para estrenar encara ya los 5.000 euros por metro de superficie.

Según la patronal de los promotores APCE, los precios de las casas de nueva construcción no se reducirán hasta que no se acople la producción de vivienda a los niveles que exige el mercado, que en estos momentos son «muy inferiores» a los necesarios. ECONOMÍA 31

# Los hoteleros culpan al aumento «desbocado» de los pisos turísticos y a los gobiernos de las protestas

► El sector recuerda que su actividad permite a Hacienda recaudar 3.400 millones al año solo en Canarias

#### NERFA SAN ESTEBAN MADRID

El debate sobre la sostenibilidad del sector turístico no es nuevo. Hoteleras, empresas de transporte, y los distintos operadores que forman parte del mismo estudian en los últimos tiempos, incluso de la mano del Gobierno, la fórmula que evite la saturación de algunos lugares y consiga repartir la riqueza por todo el país. Las protestas que este pasado fin de semana se vieron en Canarias, donde más de 50.000 personas protestaron en las calles de las ocho islas por los «excesos» del turismo, no han pillado por sorpresa al sector.

«La cuestión está en cómo crecer de manera sostenible. Tal y como está empezando a salır, necesitamos concitar la mayor empatia con la sociedad, y traducir cualquier capacidad de crecimiento en la mejor distribución de renta», insiste el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, en conversación con ABC: «Tenemos que hacer los deberes para que el crecimiento del turismo induzca el mayor bienestar posible para los residentes». A juicio de Zoreda, las protestas en Canarias tienen «varias lecturas», «Hay algunas políticas, con algunos argumentos exacerbados, y luego hay muchos temas en los que el sector turistico privado no es el responsable: medio millón han crecido los habitantes de Canarias en 20 años. Las carreteras son las mismas, las depuradoras las mismas, los servicios publicos los mismos...», denuncia el vicepresidente ejecutivo de Exceltur.

En su análisis, el portavoz de la patronal turística se remite al estudio que realizó hace más de un año tratando de identificar «por qué existe un sentimiento larvado que cuestiona el valor del turismo». En sus reflexiones, las empresas turísticas encontraron el rechazo a la masificación en algunas zonas turisticas; y la llamada gentrificación («que está cogiendo fuerza y es la más preocupante de todas», dice Zoreda), resumida en que los vecinos se ven expulsados por unos alquileres al alza, fruto a su juicio del crecimiento de la vivienda turística, y unas calles -y comercios- entregadas al turismo, «Lo que no queremos es ilegalidad, crecimientos desmesurados, desbocados, que generan estos efectos sociales adversos». Zoreda apunta también al tema medioambiental. «Es verdad que ha habido hiper-



Protestas sobre el modelo turístico en Canarias REUTERS

desarrollismo inmobiliario por todo el litoral. El turismo y el crecimiento tienen limites. No se puede seguir creciendo de la manera que estamos creciendo en algunos lugares, tenemos que reevaluar la estrategia de crecimiento», reconoce

### Mala gestión pública

Y de aquellos polvos, estos lodos. «Desde hace cerca de un año somos conscientes de que este problema, como el de Canarias, está gestándose. Que hay aspectos que dependen de una mala gestión publica, que durante decadas no se ha preocupado en invertir según el crecimiento demográfico y turistico. 3.400 millones de euros en impuestos genera el turismo solo en Canarias. Estamos de acuerdo en que hay que gestionar el modelo, pero hay una gestion publica que tiene que estar en consecuencia: apenas un 20% de lo recaudado por turismo vuelve a turismo» La patronal turística tiene claro a quién acusa como culpable: «Las viviendas

El Gobierno asume que «queda trabajo por hacer» para el «equilibrio» entre lo positivo del turismo y sus externalidades

turísticas son el principal cáncer que afecta al sector y genera esta desazon. Pedimos al Ministerio de Vivienda que convoque urgentemente a los consejeros para mejorar la regulación de las viviendas de uso turistico. La sociedad canama está cada dia mas soliviantada por no encontrar vivienda digna». Desde la patronal de los hoteles, Cehat, su presidente Jorge Marichal apunta en la misma linea: «Las viviendas turisticas en Canarias se han duplicado en siete años. Tenemos un incremento poblacional brutal y las infraestructuras no han ido acordes. Es normal que esta situación haya reventado por algun sitio»

Fuentes del Ministerio de Industria y Turismo insisten en que el turismo «es beneficioso para los residentes y no puede percibirse como algo que sólo genera impactos negativos». Por eso, reconocen que «queda trabajo por hacer para mejorar el equilibrio entre sus efectos positivos y las externalidades que genera, especialmente en los destinos con mayor presión turística y de manera más relevante en los territorios insulares», defendiendo también las protestas. «La ciudadania canaria no está diciendo 'no al turismo', está pidiendo que se trabaje para modificar algunas dinámicas que están afectando a su modo de vida»

ESCUDO ANTIOPAS

### La CNMV admite a trámite la opa húngara a Talgo y la deja en manos del Gobierno

A. RAMÍREZ / D. CABALLERO MADRID La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) admite a tramite la oferta pública de adquisición (opa) del grupo húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon) para adquini el 100% de Talgo, segun comunicó la propia entidad ayer tras el cierre de mercado. El regulador dio su consentimiento tras entender que el folleto y los demas documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas el pasado 15 de abril, se ajustan al regimen de ofertas publicas de adquisición de valores que contempla el Real Decreto 1066/2007

Segun aclaró la propia CNMV en un comunicado, esta validación «no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorizacion de la oferta, o cualquiera de sus terminos y condiciones, «que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el articulo 21 de la precitada norma» Y deja la decision final en manos del escudo antiopas como ha remarcado en el propio comunicado. «La CNMV no autorizará la oferta hasta que se obtenga la preceptiva autorizacion previa a la que se refiere La Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior

Magyar Vagon logra así llegar al ultimo de los obstáculos para hacerse con Talgo. Pero todo apunta a que el del escudo antiopas del Gobierno será un escollo que dificilmente podrá rebasar. Porque el Ejecutivo de Pedro Sanchez ya ha dicho por distintas vias que no quiere que sea la empresa húngara, con conexiones con el Gobierno de Viktor Orbán. quien compre al histórico fabricante de origen vasco. La Moncloa dice que la tecnología de Talgo es «estratégica» y que atane a la movilidad mílitar entre países, por lo que no quiere brindar a una compañia con posibles lazos con Rusia de esas ventajas,

Por el momento, el Gobierno busca un caballero blanco, a ser posible español, dispuesto a hacer una contraopa por Talgo. A la operación están llamados otros fabricantes con presencia en nuestro país como CAF (España), Alstom (Francia) o Stadler (Suiza), pero ninguno de ellos está dispuesto ahora mismo a asumir ese encargo porque la operacion no casa con sus planes de negocio. La pelota está ahora mismo sobre el tejado de Criteria, el brazo inversor de La Caixa, que podría coger las riendas si encuentra un socio industrial que lo acompane.

32 ECONOMÍA

## Los inmigrantes copan el 63% de todo el empleo que se ha creado tras la pandemia

Colombia, Venezuela y Marruecos, los tres países que más trabajadores aportan

#### GONZALO D. VELARDE MADRID

La tendencia cada vez persistente de envejecimiento de la población que barniza la demografía de los principales países desarrollados bebe de una dinámica de menor natalidad y aumento de la esperanza de vida que, no en vano, tiene unas implicaciones macroeconómicas relevantes en el componente laboral que determina el avance de la actividad económica.

Precisamente sobre ese determinante del empleo versa la observacion de BBVA Research en un apéndice sobre 'Inmigración y dinamismo del empleo' elaborado por Rafael Domenech, en el que se revela la importancia capital de los inmigrantes en el saldo positivo que arroja el mercado laboral en los últimos años. Hasta el punto de que los extranjeros son responsables del 63,6% de todo el empleo creado entre el 1 de enero de 2020 y el mismo día de 2024 -de los 1,28 millones de ocupados sumados en estos cuatro años, unos 814.000 proceden de fuera del país-. Mientras que la población ocupada española aumentó un 2,8%, la extranjera o con doble nacionalidad lo ha hecho un 25,6%.

Este resultado en términos de contrataciones tiene su raíz en el importante avance en el mix de incrementos de población y de tasa de actividad de las personas extranjeras, que ganan cada vez más peso a medida que se solidifican las caidas de natalidad entre los nativos españoles. En este cuatrienio, la población residente en España se ha incrementado un 2.7%, mientras la nacida en el extranjero lo ha hecho un 25.1% en sólo cuatro años (un 23.9% Evolución de la población extranjera y nacional ocupada



#### Crecimiento de empleo por países de origen

Nacionalidades que generan mas empleos nuevos. Periodo 2020-2024. Nº de personas

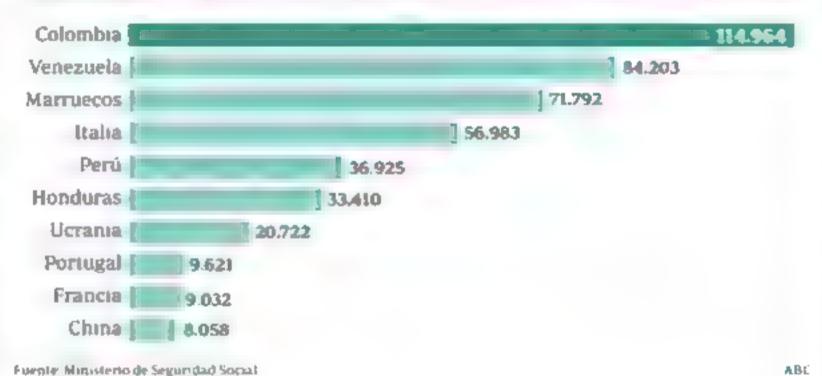

con nacionalidad extranjera). Como resultado, la población nacida en el extranjero ha pasado de representar un 14.8% de la población residente a principios de 2020 al 18.1% de 2024

Así, durante este periodo, el aumento de la población activa extranjera en España ha sido de 569.000 personas, lo que representa un 71,2% de la variación total. Y tal como explica Doménech esta tendencia tendrá un impacto también en la economía general más allá de la creación de empleo. Toda vez que este grupo de población ocupada que se inserta en la estructura social del país ge-

nera aumentos de la demanda agregada, incentiva la formación de nuevos hogares y eleva la demanda de vivienda residencial. «Toda esta mayor actividad económica se refleja en un cre cimiento de la recaudación impositiva», explica el responsable de Analisis

BBVA Research destaca que los ocupados extranjeros han crecido un 25,6% en los últimos cuatro frente al 2,8% de los nacionales Económico de BBVA Reserach.

Sin embargo, también se aprecia que mientras el PIB ha aumentado un 2,9% desde el cuarto trimestre de 2019, el PIB per cápita sólo lo ha hecho 0,2 puntos en estos cuatro años y la inversion por ocupado ha caído incluso un 11,5%, lo que lastra el crecimiento de la productividad. De hecho, el «menor capital productivo» que se observa en las incorporaciones al mercado laboral se refleja claramente cómo en los últimos años se ha apuntalado esta tendencia de creacion de empleo a pesar de registrarse un menor volumen de horas trabajadas.

#### Tendencia al alza

Con todo, explica Domenech en comentarios a ABC que esta tendencia será cada vez más estructural, teniendo en cuenta el importante cambio demografico que está experimentado la sociedad española. Así, explica el experto que ante la caida de la natalidad y el envejecimiento general de la población ocupada de origen nacional -que se encamina hacia una jubilación masiva con las retiradas del 'baby boom' del mercado laboral- prácticamente solo se podría producir un cambio en la tendencia a corto plazo en el mix de nacionalidades en la creación de empleo a través de la activación de la bolsa de parados, ahora en el entorno de los 2,7 millones de desempleados.

En una lectura paralela a la del BBVA Research, el registro de afiliación a la Seguridad Social refleja que en los ultimos cuatro años la afiliación de extranjeros ha crecido en 643.680 cotizantes. Aquí, los tres países que más empleados han sumado son Colombia (con 114 964 nuevos cotizantes), Venezuela (84.203) y Marruecos (71.792). En el cuarto puesto aparece de forma llamativa Italia con 56.983 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Perú cierra este top cinco de país de origen de los nuevos trabajadores del mercado laboral español con 36.925 afiliados más.

### ANTE LA OPA SOBRE NATURGY

### Reynés renuncia a su bonus a largo plazo para ser neutral

NEREA SAN ESTEBAN MADRID

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, renunció ayer a su bonus a largo plazo con motivo de las conversaciones entre Criteria Caixa y Taga con CVC y GIP y la posible opa sobre la compañía.

Tras anunciar la energética pública de Abu Dabi su interés en la empresa, el ejecutivo renuncia a este posible pago para que su postura no se vea condicionada. En concreto, en un hecho relevante remitido a la Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la gasista informó de que Reynés, «con el objetivo de poder seguir actuando con absoluta independencia y neutralidad ante cualquier potencial oferta, y así seguir defendiendo el interés de la compañía y de todos los accionistas, evitando cualquier posible conflicto de interés ligado al resultado de cualquier potencial oferta, ha propuesto a la comision de

nombramientos y retribuciones retomar su esquema de remuneración al modelo inicial previsto en su contrato de febrero de 2018 y en la política de remuneraciones aprobada por la Junta General de Accionistas en junio de 2018».

Es decir, que Reynés deja de participar de los beneficios económicos de cualquier posible liquidación del «vehiculo ILP – Incentivo a Largo Plazo» (el esquema de remuneración que Naturgy puso en marcha en 2018) «por causa de cualquier potencial oferta actual o futura o por cualquier otra causa» Una veintena de directivos de la gasista están adheridos a este plan. No obstante, el presidente ejecutivo es el único de ellos que está en el

consejo de administración y tiene capacidad de decidir u opinar sobre la posible opa.

El pasado 17 de abril, Taga, la compañia energética pública de Abu Dabi, confirmó sus conversaciones con Criteria Caixa para una potencial cooperación en Naturgy, detallando además que estaba negociando también con los fondos CVC y GIP sobre una posible adquisición de su participación en la gasista española. Esas conversaciones, que «podrían resultar en una oferta sobre las acciones de la compañía», han llevado a Reynés a tomar esta decisión, acordada por unanimidad por el consejo de administración, amparado en la politica de remuneraciones vigente desde marzo de 2022.

IBEX 35 +1.50 FTSE 100

**CAC 40** 

DOW JONES

**MADRID** 

8.023,87 Afric 3,76% 8.040,36 Afric 6,59% 38,239,98 Afric 1,44%

DAX

NASDAQ 100

EURO STOXX 50

**FTSE LATIBEX** 

NIKKEL

S&P 500

4.936,85 Año; 9,18% | 2.489,

Año: -2.47% 37.438,61 Año: 11,88% 5.010,60

| IBEX 35                 |            |                    |            |             |             |                    |        |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|--------|
| VALOR                   | CHERRE     | VAR<br>AYER        | VAR<br>AND | MAN.<br>DIA | MIN.<br>DIA | RESTAR.<br>DIVID S | PER    |
| Accre is                | 10000      | 13,610             | 1758       | 1 19 (      | 200 00      | 1.71               | 12,18  |
| Accretion to the figure | 27.55      | $O = \mathbb{R}^3$ | 3. P3      | 1928        | .211        | 162                | 17,19  |
| 10-1-1                  | 1) 10-1    | (h.b.)             | 4.04       | 1005        | 3332        | 311                | 6.09   |
| 10%                     | 38 100     | 0.00               | 123        | 18 Z        | TN H        | 1 3                | 12,20  |
| \r.                     | 3 H1       | 0.16               | S. No      | 1 %         | 1 1 1       | 1.11               | 13.21  |
| 111-1115                | · ·        | 0.50               | 41.00      | Here 160    | 5 (-1       | 1.6                | 15,64  |
| An ellis St. Hall       | 21.20      | 1.26               | 6.12       | 2125        | .73 %       | lex                | 4,34   |
| h Samidel               | 4 15       | O fr               | 11125      | 81          | 100         | 24.1               | 7,06   |
| B Santander             | Lot i      | 1.15               | 24.48      | 100         | 1 .         | 1 1                | 5,72   |
| h tkirt                 | " A        | 11.5               | × 10       | " 17        | 718         | 15                 | 8,13   |
| HOA                     | \$ (A)     | 2                  | 26.9       | 166-1       | 24 126      | 5.70               | 6,89   |
| CESTALK                 | 11/10      | 101                | MESE       | 126         | (20)        | ( >                | 7,63   |
| ()                      | 3 ( (      | 1                  | 17.87      | 1 1/4       | 31.152      | 3.0%               | 23197  |
| l mga s                 | ,35        | 139                | 911        | 3 476       | 4           | 12.16              | 15,99  |
| Lieles                  | 115        | 1 55               | 12         |             | (3          | 12.66              | 9,74   |
| 1 contracts             | A HOUSE    | 1-1                | 1 42       | 1 +         | 1 21        | 1.27               | 34.66  |
| 1 to co                 | 17-10      | 1.30               | 265        | 1::53       | 1945        | ii 81              | 13,02  |
| ( , , )EX \             | 8 21       | 1.11               | 10 -       | Nills       | 5.21        |                    | 6.13   |
| 11/6 - 1 - 1/14         | 2 (31)     | \$1 1 <sup>m</sup> | 1.51       |             | 11:29       | 361                | 12,46  |
| h x x                   | 147.50     | 2 r.M.             | 11 1       | 11 1        | 1917        | , 69               | 19,59  |
| linta                   | , ( )      | C.15               | 225-561    | INC         | 1 11        | 1 (1)              | 9,63   |
| lignos contra           | 200        | . 5                | 1 1058     | 1133        | - F         | Las                | 15,40  |
| 1 \ta                   | 2 11       | 7 51               | :115       | 2 1,        | 1 //        |                    | 3,71   |
| Lab dos)                | Selan      |                    | 8108       | 86          | 7.1C        | 163                | 26,58  |
| Log                     | 2 : 460    | Uha                | 3.1        | 2           | 2 120       | 1,29               | 10,26  |
| M. ptp.                 | 2.2 m)     | 2(1                | 5.80       | 22"         | 2 21        | to J*              | 7,29   |
| Maner et de             | - >        | u.),               | 24         | n. ym       | 70%         |                    | 11.60  |
| Visita                  | 71 (41)    | 1"                 | 2 104      | 1993        | 78          | 127                | 14.20  |
| V 11 18                 | , a, M.H.) | 1.35               | 17         | ) H-        | <u> </u>    | 319                | 14,16  |
| Red Lice Sea            | 5-490      |                    | 141        | 2-1-1       | 1 10 200    | P                  | 110    |
| Renead                  | .1885      | 43.53              |            | 157.1       | 10.1        | 2 (8)              | 111    |
| 5.6.5                   | 5. 45.2    | 1.2                | 21         | 7 14        | 5.55        |                    | s gast |
| Solarja                 | )<         | 1                  | C #        | 3-41        | 3 +         |                    | 5.0    |
| ch or teal              | 11612      | 2.20               | 2.5        | - (11       | 1.63        | 11                 | -2 C   |
| s to and                | 1,5        | ( 1)               | 29/21      | 414         | 1.1         | 1 -2               | 6.5    |



### SUSCRÍBETE A ABC

Llama al 91 111 99 00 y encontraremos la oferta que mejor se adapte a ti.

#### + Los que mas suben-

| VALOR            | CIERRE   | DIA(no | ANDIN |
|------------------|----------|--------|-------|
| SHIRING          | 70)      | - x3   | w 1   |
| Orszop           | 994      | 1.51   | LA    |
| No Hor           | 1 529    | UN     | 1     |
| familia          | 1 2      | h 15   | 1 1   |
| A Sar and 1      | milety " | 145    | 23.66 |
| A Tod            | 6 2      | 3.11   | 5.291 |
| 1,               | 2 37     | 3.5    | 14.5  |
| No. June 1-5     | 4,24 4   | 2.80   | 36    |
| nin dei Sur      | (-)      | 2 %    | 101   |
| Tubos recurridos | 665      | 2.62   | s 43  |

### Evolution del fbex 35

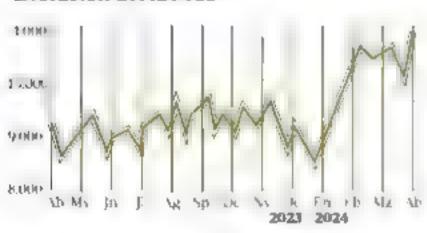

#### - Los que mas bajan

| VALOR         | CHERRE | DIA (%) | ANU(5) |
|---------------|--------|---------|--------|
| in the        | 25,650 | 2.64    | 24.50  |
| 16.3 st.      | 0,818  | 2,62    | 2.25   |
| 4 3, 11 4     | 6.720  | 261     | 9,80   |
| 4 16 54       | 17,145 | 4,58    | 7,12   |
| Las V         | 6.226  | 1,44    | -46,77 |
| 3(( g)1 1/d   | 0.545  | 4.37    | 16.41  |
| V Last        | 94,900 | L25     | 1,17   |
| las b         | 5,885  | 1,18    | 44.22  |
| Note that put | 19,350 | -0.92   | 31.09  |
| Aut a         | A.940  | -0.67   | 592    |

### Mayores subidas y bajadas internacionales

| +           | PRECIO | 0 %   | _             | PRECIO | 0 %  |
|-------------|--------|-------|---------------|--------|------|
| Enreades; h | 50     |       | Entrostana, 5 | 0      |      |
| Prosus      | 2934   | 1,56  | Schneider     | 20-05  | UR   |
| la est      | 27 45  | Te.   | ads in        | 25 5   | 12   |
| Dow Jones   |        |       | Dow Junes     |        |      |
| - 1p        | 1 75   | 7.74  |               | 36.0   | 15   |
| J. Morga    | [89.1] | 9.5   | 1 1 - 10 - 19 | 301 2  | 46   |
| First 100   |        |       | Fire 100      |        |      |
| CRH         | 62,060 | 23.22 | Prestulio     | 5,870  | 2.49 |
| 144,500     | 424 4  | 1 12  | AL REPORT     | 22     | 1.0  |

| Gas natural | 1798 | 221% | Brent | 87.00 S | -0,33% | Ото 2.331,\$ | 2.52% |
|-------------|------|------|-------|---------|--------|--------------|-------|
|             |      |      |       |         |        |              |       |

| Mercado conti<br>VALOR_<br>A. Dominguez | ULTIM.<br>4,58 | DIA<br>2,46 | AÑO<br>B,40   |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Aedas                                   | 18 18          | 192         | 11.00         |
| Airbas                                  | 151.00         | 1.72        | 14"           |
| Atmificual                              | 0.13           | 1,56        | 0 "8          |
| Alantra                                 | 8,94           | -0,67       | 5,92          |
| <u>Vimitali</u>                         | 8,24           | 0.00        | 2,20          |
| /urber                                  | (1.34)         | II (st      | 12 80         |
| Attickest                               | 5 60           | 1 56        | 0,51          |
| Aperam                                  | 27.80          | 1.91        | -15 11        |
| Applus Services                         | 11.52          | -0,35       | 15,20         |
| Attenmedia                              | 61112          | 1,69        | 5 2 8         |
| Atresmedia                              | 7.94           | ( 34        | 41.21         |
| Audax                                   | 1,77           | 1,26        | 36,00         |
| Azkoyen                                 | 6,20           | 1,31        | 2,52          |
| Berkeley                                | 0,21           | 2,15        | 2.2.11        |
| B. Riujanas                             | 4.16           | 0,97        | -9,96         |
| Borges                                  | 2,60           | 0.78        | 1,56          |
| Cevasa                                  | 5.85           | 0,00        | 2.50          |
| Cte. Automotive                         | 25.85          | 1.17        | 0.51          |
| Cl. Baviera                             | 28,40          |             |               |
| Çoca Cola                               | 63,00          |             |               |
| ÇAF                                     | 32,00          |             |               |
| C Alba                                  |                |             | 0.73          |
| Deoleo                                  |                | 1,39        |               |
| Dia                                     | 0,01           |             |               |
| Duro Felguera                           |                |             | 16,41         |
| Ebro Foods                              |                | 1,14        |               |
| Ecoenet                                 | 3,86           |             | 8,10          |
| Edreams                                 | 5,10           |             | 20,47         |
| Elecnor                                 | 20 15          | 2,28        | 3,07          |
| Ence                                    | 3,20           | 4,09        | 13,14         |
| Ercros                                  | 3.55           | -0,14       | 34,28         |
| Faes Farma                              | 3,16           | -0 16       | 0,63          |
| FCC                                     | 12,54          | 0,16        | 13,87         |
| GAM                                     | 1,31           | 0.00        | 11.02         |
| Gestamp                                 | 2.62           | 1,26        | -19.75        |
| G. Dominion                             | 3,29           | 2,02        | -2,06         |
| Grenergy                                | 25,85          | 2,64        | -24,50        |
| Grifols B                               | 5,89           | 1,18        | 44,22         |
| G San Just                              | 103            | 0.19        | 16.1          |
| G CaCilana v                            | 35.10          | 7 50        | 13.59         |
| Derpipel                                | 8.50           | (.00        | 2 '8          |
| inns de Sur                             | 35             | 281         | 5 (5)         |
| Lab Reig Jofre                          | 2 52           | 0,40        | 12.00         |
| Lar España                              | 7 12           | 0.14        | 19 02         |
| Liberias 7                              | 1,22           | 1,67        | 19,61         |
| Libea Directa                           | 0,36           | 1,81        | 12,22         |
| Lingotes                                | 6,72           | 2,61        | 9,80          |
| Metrovacesa                             | 8,15           |             | 4.8           |
| Miquel 3 Costas                         | 11 30_         |             |               |
| Montebalito                             | 1,39           | 0,00        | 4,79          |
| Naturhouse                              |                | 1,21        | 3,09          |
| Neinor                                  | 10,68          |             | 1,14          |
| NH Hoteles                              | 4.21           |             | 0,36          |
| NEW COPPE                               | 0.76           | 111         | N 12          |
| Nextil                                  | 0,36           | 0,28        | 6,58          |
| Nyesa                                   | 0,00           | 0,00        | 8,33          |
| OHLA                                    | 0.32           | 0,00        |               |
| Oryzon                                  | 1,98           |             | 4,87          |
| Pescanova                               |                | 4,83        | 90,73         |
| PharmaMar<br>Pro                        |                | 1,07        |               |
| Prim                                    | 10,00          |             |               |
| Prisa                                   | 0.34           |             |               |
| Prosegur Cash                           | 1,65           | 3 30        | -6,14<br>8.66 |
| Realia                                  | 1.03           | 0.49        | 3,30          |
| Renta 1                                 | 1,03           | 0.00        | 3,34          |
| Renta Corp.                             | 0,82           |             | 2,25          |
| Solter                                  | 214            | ( ()()      | 37.47         |
| Squirrel                                | 150            | t (e)       | 100           |
| Tilge                                   | 1 31           | ( )3        | 1.16          |
| I. Reunidas                             | 9,07           |             | 6,56          |
| Tubacex                                 | 3,30           | 2,01        | 5,86          |
| Tobos Reunidos                          | 16"            | 2 62        | 3,00          |
| Urbas                                   | 00,0           | 2,50        | 4.65          |
| Vidrala                                 | 94,90          | 1,25        | 1,17          |
| viscofan                                | 59.80          | 1 18        | 115           |
|                                         | 2 T CR I       | 1.63        |               |

#### Precio de la electricidad Mercado mayorista 23.4.2024 5.84 € MWh

### Cifras económicas

|            | LIPC . | PCH          | PARO   | Titros |
|------------|--------|--------------|--------|--------|
| 1 - Pally  | 3.70   | <u> 1</u> (H | 3,4,64 | 4.50   |
| Z di seku  | 2 (4)  | 1            | 16.18  | E. et  |
| £ 1        | .50    | 3.6          | 3 14   | 5, 5,  |
| , spun     | Hitt   | 1 0          | 2.0    | 1      |
| N 60       | £)     | 4 14         | 3.     | 1 11   |
| فينظم فالأ | 7,50   | 7.434        | 5 146. | 5, 11  |

### Divisas

Euribor

Value 1

| DIA1292                  |          |
|--------------------------|----------|
| Valor de                 | Leuro    |
| chodres 51               | 1.165    |
| cab as wer ings          | 5 Ht 1   |
| ( D) 25 5 6 5            | 911      |
| Terres a Roieses         | 164.620  |
| Y Tables Charles         | 7 1      |
| conspiral rues           | 391324   |
| DENGTON CAPINE MITTINESS | 6,460    |
| Late may free organ      | 11 +9    |
| Con man can sah          | 2 1877   |
| South Light Colored      | 929 903  |
| Sometime and Editor Deep | 633      |
| Uniform State Land       | -14 [    |
| Zudy huds a              | 1, , 7   |
| And Charles with a       | 181      |
| 4 Amer St. spagner       | 1.451    |
| Renta Nuclear Treatter   | 75 (419) |
| Journal 15 Lockers       | Her Ct.  |
|                          |          |

#### 3,855 3, 11 Litties

Renta fija española

3.91

| Interes<br>medio           |
|----------------------------|
| Letras y Diminisch, 2,086% |
| donos a vanos 2,848%       |
| Bonos & Sanos 1,251 v      |
| Obligacia (o anes 3,629%   |
|                            |

ANTERNOR

F. (but)

0.018

| Mercado secundario       | Heath | Vanda 50 |
|--------------------------|-------|----------|
| Bono alemaa              | 2 181 | 0.28     |
| Efentnen ei fegbertanbt  | 1_4   | 1 4 1    |
| Printed to the Spirit of | Phys. | 5 17     |

### EMPRESAS EN BREVE

### MásOrange ficha a Víctor del Pozo, ex consejero delegado de El Corte Inglés

MasOrange ficha a Víctor del Pozo, ex consejero delegado de El Corte Ingles entre 2017 y 2022. Ocupará en la teleco el cargo de director general de Innovacion, Alianzas y Nuevos Servicios. Entre sus tareas estará reforzar la innovación, así como impulsar y ampliar los llamados nuevos negocios de la compañía más allá de las telecomunicaciones, como son energia, seguros o financiación. D. C. MADRID

### **Grupo Freixenet** presenta un ERTE para 615 trabajadores en mayo por la sequía

Grupo Freixenet ha solicitado este ERTE para el personal de las empresas Freixenet S A. y de Segura Viudas S.A.U., y segun prevé se activaria a partir de mayo «La intensidad variara en funcion del periodo del año y de la evolución de las causas que la motivan», explican desde la empresa, que detalla que la plantilla afectada estará entre el 20 y el 70% total del grupo, hasta un máximo de 615 trabajadores. N. SAN ESTEBAN MADRID

### El Gobierno endurece la ley contra los agresores sexuales a menores

- ▶ Pretende impedir que personas con antecedentes penales puedan burlar la normativa para trabajar con niños
- ▶El Consejo de Ministros reforma hoy el Registro Central de Delincuentes de este tipo para aumentar su efectividad

JUAN FERNANDEZ-MIRANDA



os titulares recientes: «Segunda pena a un joven por agresion sexual a una menor tras haber sido ya condenado a 13 años por violar a otra en Pamplona»; «Entrenador de futbol condenado a dos años de prision por agresión sexual a una menor a la que entrenaba». El nexo en comun de estas dos noticias es que se refieren a condenados por agresión sexual que supuestamente habían aportado un certificado negativo y que cometieron una agresion

Otros dos titulares: «Detenido un profesor británico por agredir sexual-

Son solo cuatro casos del rosario de ejemplos que se producen en los entornos laborales y que afectan principalmente a monitores deportivos y de actividades culturales y de ocio así como a profesores y entrenadores en colegios. El Gobierno ha detectado la existencia de una serie de lagunas en la legislación vigente, por lo que ha decidi-

do tomar cartas en el asunto

Segun ha podido saber ABC, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy una reforma del Registro Central de Delincuentes Sexuales para reforzar la protección de la infancia y

### LAS REFORMAS

### Controles periódicos

La legislacion actual establece que cualquier trabajador que tenga contacto frecuente con menores debe entregar a su empresa un certificado de que no tiene antecedentes penales por delitos sexuales. Pero si la condena es posterior, pasa desapercibida al empleador. Ahora la empresas podrán solicitar periodicamente estos certificados.

### Certificación más completa para la UI

Cuando un ciudadano europeo pide ese certificado en nuestro pais puede ocurrir que esté limpio en España, pero si los tenga en su lugar de origen. La nueva norma establece que hasta que no se disponga de una información completa (España y el país de origen) no se emita el certificado

### Inclusión de la trata

El registro incluirá la trata de seres humanos No habrá certificado para quien esté condenado por estos delitos, con independencia de la edad de la victima y el tipo de trata.

de manera que puede ocurrir que un trabajador no tenga dichos antecedentes antes de integrarse en su puesto de trabajo, si los tenga despues, pasando desapercibida esta situación para el empleador. Para tratar de resolver este agujero legal, la reforma pretende habilitar a las empresas y entidades, ONG e incluso colegios profesionales para solicitar un certificado negativo de antecedentes sexuales a los empleados que realicen actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad. con el consentimiento de estos. De esta forma, se busca permitir a los empleadores venficar de manera efectiva si la persona que van a contratar no tiene antecedentes sexuales y facilità un control periodico que pueda detectar si una persona ya contratada es condenada con posterioridad por un delito sexual o de trata.

### Agresores extranjeros

En la actualidad, cuando un ciudadano europeo que reside desde hace poco tiempo en España pide un cer-

Los ciudadanos ya no deberán solicitar el certificado al poder hacerlo en su nombre las empresas empleadoras



SOCIEDAD 35 ABC MARTES, 23 DF ABRIL DE 2024

tificado de inexistencia de antecedentes penales, puede ocurrir que obtenga un certificado «limpio» en Espana al carecer de antecedentes en nuestro país, aunque sí los tuviera en su país de origen. Para tratar de impedirlo, la reforma del Gobierno establece que a partir de ahora, hasta que no está el certificado completo (España y pais de origen) no se obtendrá el certificado de antecedentes sexuales. Con la nueva regulación se trata de impedir que, en el espacio europeo, alguien pueda escaparse de los delitos cometidos en otro Estado miembro.

#### Trata de ser humanos

El tercer eje sobre el que pivota la reforma del Gobierno parte de una cuestión terminológica el Registro Central de Delincuentes Sexuales será. también «de trata de seres humanos». En consonancia con este cambio de denominación, ahora también incluirá información sobre las personas condenadas por trata de seres humanos, con independencia de la edad de la victima y de la finalidad de la trata

Por último, la reforma también prevé que no sean los ciudadanos quienes solicitar este registro al poder hacerlo sus futuros empleadores Es más, habilita a las personas mayores de 16 años a solicitar los certificados sin asistencia de representante, que hasta ahora era obligatorio, algo que tiene importancia a la hora de solicitar trabajo como monitores de campamento o socorristas de piscina, donde dicho certificado es necesario al estar en contacto con menores.

> Agentes de la Policia registran el domicilio de un pedofilo // ABC



### Los psiquiatras, a la ministra: «Los medicamentos para la salud mental no matan»

Los profesionales ven «falta de seriedad» en que el ministerio apoye discursos contra los psicofármacos

**ELENA CALVO** MADRID

«Los tratamientos farmacológicos a largo plazo matan. Se sabe que hay unos 20 años menos de media de vida de las personas medicadas y con diagnostico psiquiatrico». Esta afirmación se escuchó el pasado miércoles en el Ministerio de Sanidad durante la presentación del Comisionado de Salud Mental Fue Silvia Garcia, paciente, la que dijo estas palabras y que junto a las pronunciadas por la ministra Monica García dos dias antes sobre la «sobreutilización» de los psicofármacos han generado gran malestar y preocupación entre los psiquiatras, que temen que estos mensajes calen en los pacientes que necesitan los tratamientos y empeoren su situación.

La ministra de Sanidad aseguró recientemente que la prescripcion y consumo de los psicofarmacos estaban «alcanzando proporciones alarmantes» y anunció una guia para profesionales sanitarios sobre «deprescripcion de psicofármacos». Pero los psiquiatras creen que este tipo de mensajes por parte de una autoridad resultan peligrosos para los pacientes, «No podemos meter en el mismo saco a todos los psicofármacos. Es probable que haya una utilización excesiva de tranquilizantes, de benzodiacepinas, pero no podemos decir lo mismo del consumo de antidepresivos y antipsicóticos». señala Manuel Martín Carrasco, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatria y Salud Mental (SEPSM). Estos mensajes, dice, deben hacerse «demanera responsable y matizada». «No estamos de acuerdo en que se hagan afirmaciones genéricas en temas tan delicados. Pueden hacer pensar a muchas personas que están correctamente tratadas que no lo están y se les puede hacer mucho daño», asevera.

Martin Carrasco desmiente además la afirmación de que esos farmacos «matan» y cree que es «una falta de seriedad» que el ministerio la acoja. «Se dijo que quienes los toman viven 20 años menos y no es cierto. Lo que si es cierto es que las personas con enfermedades mentales graves viven menos. De hecho, hay una evidencia abrumadora. La última es de la revista con mayor impacto en la Psiquiatría, la 'World Psychiatry', que establece que las tasas de mortalidad acumulada (en



La ministra de Sanidad, Mónica Garcia, la semana pasada en Valencia // EFE

lud mental) durante un seguimiento de 20 años fueron de un 46% para personas que no recibieron ningun antipsicótico, de un 25% para cualquier uso de antipsicótico y del 15% para el uso de clozapina». Hay más mortalidad, dice, pero no por el tratamiento.

También Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatria y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañon, considera que estos mensajes «son dañinos», «Es un discurso que puede hacer mucho dano. ¿Por qué solo los psicofarmacos? ¿Por qué no los farmacos en general? Todo el mundo está de acuerdo en el que la sobreutilización de fármacos es dañina, sean los que sean», remarca, Muestra su enfado, además, por las afirmaciones que se escucharon en el ministerio. «Que en un ministerio se diga lo que se dijo y aplaudan la ministra y la comisionada... Si yo soy el padre de una persona que toma psicofarmacos denuncio al ministeno, porque son fármacos recomendados, autorizados y reembolsados por el Ministerio de Sanidad».

Arango tampoco cree adecuado el enfoque que desde el ministerio se le está dando a los problemas salud mental, con gran peso en los factores sociales como principales causas. «Llevamos años investigando sobre los fac-

«Es un discurso que puede confundir y hacer mucho daño a los pacientes», denuncian los profesionales

pacientes con trastornos graves de sa- tores determinantes en los trastornos mentales, incluidos los sociales. Y claro que lo social tiene importancia, pero no lo explican todo, ni mucho menos», afirma. El «empecinamiento» por achacar a la vivienda o precariedad laboral los trastornos de salud mental, dice, responde solo a la «agenda politica».

### Es «muy peligroso»

La preocupación por el discurso del ministerio ha llegado también hasta la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, asegura a ABC la consejera Fátima Matute. «Salieron escandalizados del acto de Sanidad y vinieron a hablar con nosotros porque estaban muy preocupados», explica. Llevará el asunto al próximo Consejo Interterritorial, asegura, pues lo considera «gravisimo» y «muy peligroso» para quienes sufren estos trastornos.

Por su parte Belén González, comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, señala a este diario que los pacientes deben tener a su disposición psicofármacos «siempre que sea necesario», pero «ante la falta de tiempo y de recursos humanos y un modelo demasiado centrado en lo biológico en lugar de en lo biopsicosocial, se ha tendido a dar respuestas preferentemente farmacológicas», llevando a un «aumento preocupante» de su consumo. «España es el principal consumidor de hipnóticos y ansiolíticos del mundo, y la prescripción de antidepresivos no deja de aumentar», lamenta. Estos farmacos, como el resto, «no son inocuos», y por tanto, igual que se usan cuando son necesarios, «deben ser retirados cuando ya no sean útiles».

36 SOCIEDAD

### Pablo Álvarez

Primer astronauta español en más de 30 años

### «Nos metieron en un lago y tuvimos que sobrevivir a diez grados bajo cero»

 El leonés se graduó ayer en una ceremonia en Colonia y está preparado para viajar al espacio

JUDITH DE JORGE MADRID

«Ya puedo decir que soy astronauta de verdad. Es muy, muy emocionante». Pablo Álvarez se mostraba entusiasmado pocas horas después de recibir las alas de la Agencia Espacial Europea (ESA) que acreditan que está preparado para volar al espacio, el primer español que las consigue en más de 30 años después de Pedro Duque. La ceremonia de graduación se celebró ayer en el centro de entrenamiento de la ciudad alemana de Colonia, donde el ingeniero leonés de 35 años ha realizado la mayor parte de su formación básica durante el último año. Junto a él se han graduado otros cuatro europeos, la francesa Sophie Adenot, la británica Rosemary Coogan, el belga Raphael Liègeois y el suizo Marco Sieber -todos seleccionados en 2022 en el Consejo Ministerial de la ESA-. También una australiana, Katherine Bennell-Pegg, gracias a una colaboración con la agencia espacial de su pais. Durante este tiempo, Álvarez ha aprendido ruso -se sacó el B2 en menos de dos meses-, se ha metido en una piscina con un pesado traje espacial o ha hecho ejercicios de supervivencia a diez grados bajo cero. Según confiesa en una videoconferencia, algunas pruebas han sido más duras de lo que pensaba

#### -¿Cual ha sido el mayor desafío durante este año de entrenamiento?

—La cantidad de materias distintas que tienes que dominar y cómo cambias muy rápido de una a otra. Un dia estás haciendo actividades extravehiculares en la piscina (simulación de las caminatas espaciales) y luego tienes una clase de mecánica orbital o de primeros auxilios. Dos días después, te encuentras en los Pirineos haciendo un refugio para pasar la noche al raso.

-¿Le ha sorprendido algo en especial por su dureza?

—No era muy consciente de la dificultad de los entrenamientos para los paseos espaciales. Durante casi cuatro horas te metes en un piscina con un traje de astronauta que es muy incómodo, muy pesado y dificil de utilizar... una nave espacial con forma de persona.



Pablo Álvarez, durante la ceremonia de graduación // EFE

Moverse requiere mucho esfuerzo y tienes que tener en cuenta las comunicaciones, la segundad, lo que hace tu compañero, seguir el procedimiento para instalar una carga o una reparación

-¿Y las pruebas de supervivencia?

-Cuando te metes en una capsula espacial, si algo va mal, puedes aterrizar en casi cualquier entorno, en un océano o en la montaña. Debes estar preparado para sobrevivir el tiempo necesario hasta que llegue el equipo de rescate. Por eso, hacemos simulaciones en las que trabajamos en equipo. Una era sobre un caso de hipotermia. Nos metieron en un lago con ropa. El agua estaba a uno o dos grados, pero fuera habia menos diez. Tuvimos que hacer el rescate, conseguir leña, una tienda de campaña, tratar al enfermo... La verdad es que pasamos bastante frío.

-Ha viajado a varios centros espaciales, ¿alguno le ha impresionado?

—Houston. En la piscina de entrenamiento en Europa caben uno o dos módulos de la Estacion Espacial Internacional (ISS), allí entra prácticamente entera. Es gigantesco. Hicimos submarinismo para reconocerlo. Dentro de poco volveré con el traje de astronauta para hacer el entrenamiento. Tambien tengo muchas ganas de ir a ver un lanzamiento tripulado. Pero el día que vea mi cohete, el que me va a mandar fuera del planeta, será un momento que se me quedará grabado para siempre.

—¿Ha cambiado la preparación de este

—¿Ha cambiado la preparación de este año respecto a lo que se hacía antes de la invasión de Ucranía?

-Estoy convencido de que sí. Después



Invasion de Ucrania

«Hemos aprendido ruso en Alemania y no conozco a ningún cosmonauta. La guerra ha influido» de la invasion de Ucrania, la ESA cortó muchos lazos con Rusia. Hemos aprendido ruso en una escuela de idiomas en Alemania en vez de ir a Moscú. He conocido a astronautas canadienses, americanos, de Emiratos, Japon... pero a ningun cosmonauta (astronauta ruso). Creo que eso da a entender el impacto que la geopolítica ha tenido en nuestro entrenamiento.

-Tanto Sara García (candidata a astronauta en la reserva) como usted han subrayado la importancia de tener un perfil psicologico concreto.

-Lo he notado cada dia en mis companeros. Es genial trabajar con ellos. Hemos crecido como grupo. Todo el mundo se imagina que hay un ambiente supercompetitivo. No sé si viene de peliculas como 'Elegidos para la gloria', pero no es así. Son personas que trabajan en equipo, capaces de convivir en una mision de larga duración y que a la vez rinden en situaciones de emergencia y mantienen la calma necesaria.

### Viaje a la estación espacial

–Una vez graduado, ¿qué es lo que viene ahora?

La graduación no es el final de nada. Solo certifica que la ESA piensa que ya estamos preparados para ser asignados a una mision, que requerirá otros dos años de entrenamiento específico. Hasta entonces seguiremos preparándonos para rendir lo máximo posible. Tenemos que aprender a pilotar aviones, a usar el brazo robótico de la estación espacial en Canadá, el laboratorio europeo Columbus...

### -¿Cuando volará al espacio?

-Los cinco astronautas europeos que nos graduamos vamos a volar entre 2026 y 2030. Todavía no se ha definido el orden, pero es bastante reconfortante saber que una vez acabada esta formación, la espera no es larga. Ha habido astronautas que han tenido que esperar hasta 12 o 14 anos. Las misiones serán de larga duración, seis meses en la ISS para hacer experimentos y desarrollos tecnológicos. Cada astronauta participa en unos 200 experimentos de todo tipo. Los ejecutamos e intervenimos si hay algún problema. Somos las manos de los científicos en el espacio. Y mantenemos la estación en orden. Se limpia los sabados durante cuatro horas y nos turnamos, como en un piso de estudiantes.

### -¿Ve mas cerca la posibilidad de lr a la Luna?

-Todavía es pronto. El primer objetivo es la estación espacial, coger experiencia y aprender como funciona por dentro. Pero quiero esforzarme al máximo para aprovechar cualquier oportunidad que venga, incluida la Luna. No es que sea mi sueño, es que es el de casi cualquier persona.

-¿Es ahora una persona diferente?

en la mochila. He estado muchas veces fuera de mi zona de confort y de eso se trata el entrenamiento. Pero creo que al final las bases de quien soy no han cambiado. Siempre les digo a mis amigos que si alguna vez detectan algo raro en mí, hagan de guardianes para asegurarse de que eso no ocurra. ABC MARTES, 23 DF ABRIL DF 2024



El presidente de la Fundacion BBVA, Carlos Torres Vila, y el director Rafael Pardo (en el centro de la imagen), posan junto a mas de 300 becados - ABC

# Ideas locas que no acabaron en un cajón

▶ El programa de becas Leonardo de la Fundación BBVA celebra sus diez primeros años de apoyo a investigadores y creadores artísticos

NURIA RAMÍREZ DE CASTRO MADRID

A la inmunóloga Pilar Martin, la beca Leonardo le permitió patentar un biomarcador para distinguir con un simple análisis de sangre la inflamación del musculo cardiaco causada por una infeccion (miocarditis) de un ataque al corazón. El arquitecto José Miguel Adam emprendió una línea de investigación para fabricar superedificios que resisten a la destrucción de terremotos, incendios o ataques terroristas. El biologo Pau Carazo demostró que cuando aumenta la temperatura se altera el comportamiento sexual de los insectos hasta el punto de poder provocar su extinción. Y la editora Marta Barrio pudo vivir de la literatura durante el año para alumbrar su libro

Pilar, José Miguel, Pau y Marta son solo cuatro de las más de 600 historias. de éxito que amalgama la Red Leonardo, una miciativa de la Fundación BBVA que nació hace una década para apoyar a investigadores y creadores culturales de numerosas disciplinas en un momento intermedio de sus carreras profesionales. Existía un vacío de ayudas para ese perfil que cuentan con el conocimiento y la ilusión para desarrollar proyectos, pero sin una posición estable para desplegar todas sus aptitudes e incluso sus «ideas locas», como explicó ayer la investigadora Pilar Martin durante el encuentro celebrado en Madrid para celebrar estos diez primeros años de ayudas.

«Obtener una beca Leonardo en Biomedicina supone un empujon a nuestros proyectos y en muchos casos el rescate de ideas locas, que pudiendo haber acabado en el fondo de un cajón de laboratorio, se han transformado en mejoras en el diagnóstico o en el tratamiento de numerosas enfermedades. ¿Puede haber algo más satisfactorio que esto?», preguntó al auditorio

#### Innovación radical

El espíritu de estas becas es apoyar la innovación radical sea cual sea su disciplina, tal y como haría un genio como Leonardo Da Vinci. Como recordó el biologo Pau Carazo, sencillamente «somos exploradores»: «La ciencia básica está alumbrada por la misma necesidad de exploración que existe detrás de la creación de una ópera de una novela o de una obra de arte».

En estos diez años, la Fundación BBVA ha invertido 22.5 millones de euros en los proyectos de 607 investigadores y autores que hoy conforman una comunidad de excelencia que suma mentes y talentos. Las becas han dado lugar a 630 artículos científicos, 149 libros, nueve patentes, 130 obras artísticas. 34 documentales, 118 conciertos o 36 composiciones musicales. «Volver a España»

Pero más allá de reconocimiento, han proporcionado un espaldarazo a carreras que necesitaban un empujón para su consolidación. A algunos cientificos les ha permitido volver a España y tener su propio grupo de investigación. En otros casos, la ayuda causo un efecto llamada para atraer más fi-

La Fundación BBVA ha invertido 22,5 millones de euros en los proyectos de 697 investigadores y autores

nanciación y, sobre todo, realizar ciencia radical que nunca hubieran podido llevar a cabo. Una de esas investigaciones 'diferentes' es la que desarroiló José Adam. Este arquitecto planteó un objetivo práctico: cómo comprender los mecanismos de un edificio para no colapsar ante los efectos de un evento extremo. Hasta ahí no resultaba extraño, lo más dificil era contar con dinero para construir un edificio a escala real que se convirtió en una suerte de probeta de ensayos. Si el edifico fallaba de manera imprevista, el proyecto sería un fracaso, «¿Quién iba a financiar un proyecto de tan alto riesgo?», se preguntaba Adam. La beca Leonardo fue el germen de un proyecto que ya cuenta con cuatro millones de euros de financiación. Y aquel estudio ya ha conseguido desarrollos para construir edificios mas seguros.

#### OFRECE PAGOS POR USARLA

## Europa amenaza con prohibir TikTok Lite por ser «tóxica»

RODRIGO ALONSO MADRID

TikTok Lite, la nueva aplicación menos exigente a nivel técnico del gigante chino de las redes sociales, tienta a los usuarios con pagos economicos por navegar por su interior y conseguir nuevos internautas y descargas. Pero esta política podría tener los dias contados en Europa. La UE amenaza con cancelar esta característica de forma provisional a partir del jueves de esta semana por no proporcionar una respuesta satisfactoria a las preocupaciones de los reguladores sobre su impacto en la salud mental, especialmente en la de los más jovenes.

La Comision Europea ha iniciado una investigación, en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en ingles), debido a que la empresa china no habria presentado un informe de evaluación de riesgos antes del lanzamiento de la aplicación, algo a lo que está obligada debido al eleva-

do numero de usuarios que tiene en la UE. Se señala, ademas, que esto es «especialmente preocupante para los ninos, dada la presunta ausencia de mecanismos eficaces de verificación de la edad en TikTok»

La Unión Europea pidió información a la aplicación acerca de este sistema el pasado 17 de abril y le dio un día para compartir la respuesta, que no llegó. Ahora ha dado un nuevo plazo que se cumple hoy. En caso de que TikTok no cumpla con la orden, la Comisión podrá imponer multas a la empresa de hasta el 1 % de los ingresos anuales totales. El comisano Thierry Breton calificó la aplicación de «tóxica y adictiva, en particular para los ninos».

El escritor Albert Soler ha sido vetado por las librerías de su ciudad para firmar durante Sant Jordi su obra 'Puigdemont: el regreso del Vivales'. Se ha ido al popular bar Cuéllar para presentarlo ante sus lectores

# La libertad es un bar a las afueras de Gerona

SERGI DORIA GERONA

lbert Soler, gerundense de cuna, no ha podido firmar este Sant Jordi ejemplares de 'Puigdemont: el regreso del Vivales' en las librerías de su ciudad «Por una razón u otra. ninguna librería me ha encontrado hueco para firmar. Pasaré el dia en Barcelona, que tiene más mar y menos caspa», explica. Y no será porque su editor, Luis Campo Vidal, no lo intentó: «En una librería justificaron la negativa diciendo que solo firmarían libro infantil», comenta. «¿Y qué hay más infantil que el proceso independentista?», apostilla Soler

Soler tiene buenos amigos. Son como los de la canción de Serrat, aquellos que «se exhiben sin pudor, beben a morro y se pasan las consignas por el forro». Por ejemplo, Antonio Cuéllar. El que fue su compañero de pupitre en los Maristas le ofreció su barpara firmar ese libro condenado por el Indice Gerundense Desde 1983. Cuellar regenta el bar homónimo en el barrio de Vila-Roja, afueras de la inmigración al este de Gerona sobre el río Oñar Vila-Roja son bloques encaramados a la colina que en su tiempo fue la Costa Roja donde el general Duhesme sitió Gerona en 1809. En el septimo Episodio Nacio-

Puigdomont:

el segreso del Vivales

nal, Galdós menciona este topónimo predestinado a ser vailadar

La familia Cuellar llegó a Gerona en los años sesenta procedente de Andalucía y se construyó una barraca en la zona de Les Pedreres, «El padre de Antonio era un

tío sin estudios, pero espabilado. Él es el pequeño de cuatro hermanos. nacido en Gerona, todavía en Les Pedreres», nos explica Soler. La familia se trasladó a Vila-Roja y abrieron un bar que no era como el actual: «El primer Cuellar era minúsculo, pero Antonio ha ido adquiriendo locales adyacentes hasta contar con un parking privado para la clientela»

#### El lugar más seguro

El Cuellar, proclama su dueño con orgullo, «es el bar más seguro de Gerona, puedes dejar la cartera en la mesa e irte a dar una vuelta, y nadie te la va a tocar. O la llave puesta en el coche. Id al parking y lo veréis. Por la noche dejo las sombrillas y las neveras lienas de helados en la calle. Nunca me han robado nada». Soler lo corrobora: «A Cuellar lo respetan tanto en Vila-Roja que nadie se atreveria a hacer algo así en su bar».

A Vila-Roja se accede por una carretera empinada. Pintadas con banderas de España y en protesta por el deficiente servicio eléctrico del barrio recorren los muros. Una pancarta con una rojigualda flanqueada por una 'senyera' y la bandera europea nos recibe. «Bienvenidos a España. Som catalans y somos españoles». El Bar Cuéllar asoma en el horizonte. Su

> dirección oficial, calle Font 13. ha sido sustituida por Avenida del 155. Antonio Cuellar sale a recibirnos con una camiseta que luce en la espalda, personalizado, el lema de Vila-Roja: «Sóc català y Soy español»

REGRESO DEL..' Editorial Sagesse. 210

páginas, 18 euros.





Vecinos y lectores en la firma de libros en el bar Cuellar // A. QUIROGA

En uno de sus artículos, Vila-Roja. donde la ley se cumple', Soler homenajea a los vecinos que el 1-0 de 2017 impidieron que el separatismo pusiera urnas en el colegio del barrio: «El bar Cuellar sigue siendo su centro y sus vecinos no lo consideran un barrio de Gerona sino un pueblo con entidad propia. Contribuye a ello el hecho de sentirse olvidados y mingunea-

dos por el ayuntamiento, es decir por la Gerona catalana, la de-toda-la-vida».

En la Gerona que fue inmortal y ahora es independentista pasan cosas muy raras. Es el mundo al revés. La burguesía de los barrios residenciales se declara reprimida por un Estado espanoi al que identifica con las clases trabajadoras de la periferia. Como los genfaltes secesionistas le tienen alerABC MARTES, 23 DE ABRIL DE 2024



gia a Vila-Roja no se molestaron en lanzar sus cantos de sirena a este barrio abandonado del presupuesto municipal y autonómico. Así han funcionado la anterior alcaldesa de Junts, Marta Madrenas (hoy premiada con un escaño en el Congreso), el actual alcalde de la CUP Lluc Salellas o el Vivales Puigdemont.

La vispera de meterse en el maletero y largarse a Belgica se paseó con su señora por el Barrio Viejo de Gerona, ese tan bonito que visitan los turistas. Nunca se le habría ocurrido hacerlo en Vila-Roja: «A lo mejor le habrían tirado claveles desde alguna ventana, pero con el tiesto y todo, que en este sector la gente es muy ecologista y no arrancaría nunca una flor de la tierra que la ha visto crecer». ironiza Soler. Como los galos de Astérix, el Cuéllar es un islote hispanico y libertario en el mar de la Gerona identitaria, subraya Soler: «Cuando la sentencia del 'proces', la alcaldesa Madrenas suspendió los fuegos artificiales en señal de 'duelo'. En Vila-Roja no se resignaron a quedarse sin fuegos artificiales y montaron los suyos en el barrio».

Los CDR tampoco han ido más allá del tanatorio: «Nosotros no molestamos, pero no permitimos que nos moleste nadie», advierte Antonio Cuéllar. Para que la bandera española no lleve a confusiones interesadas, una anécdota vivida por Soler Estaba pimplando cañas en la terraza cuando irrumpieron unos 'motards' de Vox blandiendo banderas con el águila franquista. Cuellar y otros parroquia-

nos les pusieron en su sitio: «Recogieron las banderas mientras musitaban disculpas una y otra vez, y humillados pidieron permiso para, por lo menos, entrar a tomar una cerveza. Se les concedió la gracia», recuerda Soler. «Esos se creen que porque aquí somos españoles somos fachas», sentencia Cuéllar.

En el bar sirven chocos, chipirones a la andaluza, bravas, choricillos, morcillas, morros (la mejor tapa de la casa, dicen), gambas a la plancha, hamburguesas. Antonio Cuellar está al pie del cañón con su mujer, sus dos hijos y media docena de camareros: cinco son de la hondureña Villa de San Francisco y uno de Restrepo, Colombia, «un valle cercano a Calima», nos cuentan En la pantalla de plasma transcurren videos musicales de MTV una sesion continua que deja de serlo cuando hay futbol y sobre todo si el que juega es el Real Madrid. Si pides una caña o un vermú, el camarero te lo acompaña de lo que pille a mano (acostumbran a ser los morros, seguro que repites) Buena costumbre

#### Servir libros

A cuarenta y ocho horas de Sant Jordi, este año el bar sirve libros. Soler
pasa revista a la clientela: «En un rincón de la barra están siempre el Pijo,
el Hippy y el Gallina, tres colegas ya
de mediana edad, con otros amigos
del barrio. El Pijo fue boxeador. Otro
personaje es el Isidro, un tío con pierna ortopédica, que la enseña siempre
que puede y hace demostraciones, es
lampista y muy animoso». Este domingo han ilegado al Cuellar muchos
fans que no son del barrio ni clientes
habituales.

La mayoría adquieren su libro en Cris el bar, al no haber podido encontrarlo en Gerona: «Lo encargué hace tres Viv semanas en una libreria y después de en u consultarlo a tres distribuidores me el a dicen que no lo tienen», lamenta una señora. Otro cliente pregunta a Soler ras

En el barrio de Vila-Roja, «donde la ley se cumple», los vecinos impidieron el 1-0 que el separatismo pusiera urnas ilegales

Unos de Vox llegaron al bar con banderas franquistas y se lo afearon: «Se creen que porque aquí somos españoles somos fachas»

«¿Cómo era Puigdemont antes de ser político?», pregunta un vecino. «Debió de quedarle un trauma al no sentirse querido...»

¿Cómo era Puigdemont antes de ser político? «Lo recuerdo en la discoteca, solo en la barra, con americana pensando que ligaria, pero nadie se le acercaba. Debió de quedarle un trauma al no sentirse querido... En la redacción de 'El Punt' se ponía muy nervioso cuando el telefono sonaba más de tres veces. Esa impaciencia podría explicar cómo empezó el 'proces'».

Soler no para de firmar ejemplares: en catalán (portada amarilla) y en castellano (portada roja). A lo largo de hora y media los lectores rodean la mesa de la terraza donde tiene su negociado. Uno de ellos, venido de Barcelona y aficionado a la ópera, deleita a los presentes con un pasaje del verdiano 'Nabucco'. Soler se pone de pie, a su vera, pero no canta. Chocos, ensaladillas, callos y los Crispi Chicken Cuéllar comparten mesa con 'Puigdemont: el retorno del Vivales'. «¡He firmado más aquí que en una paradita de Gerona<sup>1</sup>», celebra el autor

La libertad es un bar de las afue-



La oficiosa 'Avenida 155' en el barrio gerundés de 'Vila-Roja' // A QUIROGA

10 CULTURA

# Luis Mateo Díez se autorretrata como un «pecador impecable»

▶ El escritor recoge hoy el premio Cervantes en el Paraninfo de Alcalá de Henares

BRUNO PARDO PORTO MADRID

Luis Mateo Diez entra por unas puertas altas de madera antigua como los árboles. Viste una chaqueta gris, una camisa a cuadros, se agarra las manos, aguanta las fotos, dice: «Aunque no lo aparente soy un octogenamo. Ya son ochenta y dos castañas». Ríe, celebra entrar en uno de los lugares «más hermosos del país, del mundo» (estamos en la Sala del Patronato de la Biblioteca Nacional), avisa a los periodistas de que contestará lo que buenamente le dé la gana a lo que ellos buenamente pregunten: privilegios de la edad. Y no miente. La cosa empieza por el riesgo de la hagiografía y sigue por los pecados mortales, un arsenal de piramientos de un hombre que ha llevado la imaginación al limite, y que allí, al otro lado de la mebla, se encontró con una realidad que casi es la nuestra. Y desde ailí se autorretrata.

«Los grandes halagos ilegan y no son merecidos, pero los pequeños hay que recabarlos, provocarlos, son diminutas satisfacciones (...) No voy a ser modesto, porque no es bueno tener la autoestıma baja», suelta, con esa naturalıdad de los años que aligeran el espiritu, que lo aligeran todo, menos el cuerpo («el cuerpo pesa, la vida es incómoda, pero merece la pena, eso es lo malo»). Faltan veinticuatro horas para que recoja el Cervantes vestido de chaqué, veinticuatro horas para que lea su discurso, para que escuche las glosas que le han preparado, «Yo me miro en el espejo y me veo bien. No guapo, pero bien. El chaqué me hace gracia, es una vestimenta un poco pajaril que me despierta una cierta imaginación funeraria. Me lleva a la imagen de Dracula, pero no del feo Drácula, sino del yacente (y aquí viene el volantazo]. Como los Cristos yacentes; siempre me gustaron mucho, son muy bonitos. El Cristo crucificado, en cambio, me aterra».

Por lo que sea, el rey de Celama pasa a hablar de los pecados, por los que tiene una simpatía nostalgica, aunque el prefiere la melancolia, que tiñe sus recuerdos de un color amarillento que los vuelve más sólidos, más concretos. «Tuve una adolescencia y una juventud en la que lo del pecado mortal me parecia la esencia de las cosas más beneficiosas del mundo. Sentia un regocijo enorme cuando confesaba el pecado mortal, cuando escuchaba las denominaciones que hacía el sacerdote. Él evaluaba la densidad del pecado y determinaba si era de obra, de pensamiento, de aquí,



Luis Mateo Diez, retratado en la Biblioteca Nacional // EFE

## Criptograma

POR JOSÉ MARÍA MERINO

Liberal con el ser humano, aunque consciente de los despropósitos que hacen infeliz a gran parte de nuestra especie, Magistral autor de ficciones que han instaurado un nuevo y genial espacio imaginario con humor cervantino, Donde palpitan innumerables y sorprendentes personajes, en peculiares escenarios y tramas, perfilados con asombrosa destreza literaria, me enorgullece y reconforta mi larga y solida amistad con él, (dijo José María Merino).

de allá..., Y eso a mi me refocilaba [ríe, abre hueco para la frase]. Yo era un pecador impecable». Entonces se daba un aire con Don Quijote: era un joven delgado, de rostro afilado y barba hirsuta. Hoy lleva una perilla discreta, y lo que afila el verbo: «Las creencias y las ideologías son esas cosas tan terribles que les pasan a los seres humanos, los caminos desbaratadores para la libertad». Verdad, ¿Sancho?

Es todo una cuestión de armonía, ritmo, musica; se piensa por aliteración.

«Pecado es una palabra bonita, como
fracaso. Mis personajes son héroes del
fracaso». Su ambición, confiesa, es la de
la totalidad. Quiere echar la vista atras
y ver un cosmos, no unos libros; quiere
un bosque, una naturaleza propia, quizá una selva. «En la literatura hay que
ser ambicioso, en la vida no tanto. Aunque yo sé que esto que deseo está predestinado al fracaso», reconoce.

#### **Obsesiones**

Hay preguntas que son ya una tradición por estas fechas. «¿Qué consejo le daria a los jovenes escritores?». Y él asegura que tiempo, paciencia, trabajo: «La escritura es una tensión de aprendiza-je. Escribir es leer para escribir. Escribir es el resultado de la reiteración, de la entrega. Y supongo que eso solo se consigue con obsesión». No hay secretos, no hay manías que conjuren la inspiración. Él solo tiene una: escribir con el titulo de la novela ya puesto. A veces, muchas, la frase final le llega antes que el final de la historia.

Luis Mateo abre el campo, pero sigue con los consejos de abuelo. Tres principios, solo tres: «Generosidad, discreción, sentido comun. Con eso puedes ir por la vida con un cierto honor».

Ni una mención a la actualidad, y no es por azar: «Hay demasiada actualidad, hay que cuidarse». Y para acabar narra una escena rocambolesca en la que un hombre huye a su casa para dejar de escuchar las noticias, pero el frutero quiere comentar el ultimo zasca de un diputado a otro, igual que el portero de su edificio, igual que el vecino que se encuentra en el ascensor El hombre al fin llega, cierra la puerta, suspira. ¿Y qué se encuentra? Un premio Cervantes después de una semana ajetreada.

#### VISITA DI L'MINISTRO

## El Museo de América descoloniza 200 cartelas y Urtasun lo aplaude

J. G. MORA MADRID

Ernest Urtasun visitó ayer el Museo de América, donde constató los cambios realizados en cerca de 200 cartelas con el fin, segun el ministerio, de «hacerlas más igualitarias y respetuosas con algunas de las personas y los pueblos altí representados». El titular de Cultura, que ha fijado la descolonización de los museos como una de sus prioridades, ha compartido con el equipo del centro «la anomalía que suponia que en pleno 2024 aún se utilizaran en los

museos españoles palabras como 'indio' o 'mulato', en vez de utilizar el nombre y el apellido de las personas retratadas o hablar de pueblos indigenas».

La nota del ministerio senala que Urtasun fue informado por el director del Museo de América, Andrés Gutiérrez Usillos, que lo acompañó en el recorndo, del «trabajo de investigación realizado por la institución para localizar a muchas de las mujeres que aparecían en las obras y que hasta hoy seguían siendo anónimas en el museo».

El ministro aplaudió que el museo «aborde esta transformación desde la complejidad y atendiendo a los actores implicados». A su juicio, «las sociedades avanzan y gracias al trabajo de nuestros profesionales, nuestros museos lo hacen también con ellas».

El Museo de América está en el ojo del huracán desde que Urtasun anunció su intención de descolonizar los museos, por el contenido de sus colecciones y porque custodia el tesoro Quimbaya, que Colombia reclama para sí desde hace años. El ministro colombiano reveló que en la reunión que mantuvieron en diciembre trataron el tema, aunque ninguna de las partes informó de ello. El PP ha registrado una iniciativa parlamentaria para que Urtasun aclare qué ocurnó.

ABC MARTES, 23 DF ABRIL DF 2024



Vasco Szinetar, en Casa Sefarad, Madrid // ERNESTO AGUDO

## Vasco Szinetar

Fotógrafo y artista visual

# «Conozco los totalitarismos, te sustraen de la historia»

El venezolano explora la diáspora y la memoria en su exposición 'Cuerpo de exilio', en Casa Sefarad

KARINA SAINZ BORGO MADRID

Las imágenes de Vasco Szinetar son un testimonio de ida y vuelta: retratos de escritores, cineastas, políticos y personajes que él capturó con su cámara de 35 milímetros. Las hizo de pie, ante espejos de baños publicos y habitaciones de hotel. Siempre eligió lugares de paso, parajes anónimos. A todas aquellas imágenes las distingue un detalle: Szinetar siempre forma parte de elias. Tal y como el Velázquez de Las Meninas', plantean una puesta en escena, una memoria de los otros y de sí mismo.

En la exposición 'Cuerpo de exilio', que exhibe su fotografía en Casa Sefarad hasta el mes de septiembre, el artista venezolano explora la diáspora a través de los viajes que se ha visto forzado a emprender y que lo han llevado a fijar la mirada en ciudades tan distantes como Bogotá, Berlín o Madrid para volver los ojos sobre su propia ciudad, Caracas. Comisariada por el escritor Juan Carlos Chirinos, el es-

pectador asistirá a un éxodo visual del que no es ajeno Szinetar, descendiente de judíos de Europa del este emigrados a Venezuela, siempre viajeros y buscando donde asentarse.

Vasco Szinetar es, como el país en el que nació, fruto de una potentisima mezcla. Acaso por eso su carácter inquieto, vibrante y lucido. Sin afectaciones ni solemnidades. Hijo de Andrés Szinetar, de origen rumano, y Esther Gabaldon, venezolana, estudió en la Escuela superior de cine en Polonia, entre 1970 y 1972, y en la London International Film School entre 1973 y 1976.

Desde entonces, Szinetar ha desarrollado un importante trabajo que, inscrito en el arte conceptual, ha servido para levantar una memoria cultural iberoamericana. Como fotógrafo ha publicado varios libros, entre ellos 'Retratos' (Caracas: Monte Avila, 1987) y también varios poemanos. En la actualidad es responsable de la colección fotográfica del Archivo cultura urbana.

—Su trabajo es íntimo. ¿Cómo se retrata uno en el exilio?

-Mi trabajo se soporta sobre mi experiencia personal y familiar. A mí me tomó el espacio privado. Cuando estoy en la calle no hago penodismo. Hay una necesidad de dar cuenta de ese viaje personal, en el tiempo, en la historia. -¿Como es el cuerpo en el exilio?

-Es un registro diferente y una circunstancia diferente. Nos movemos entre el humor constante y la relación con la tragedia. Pero sin necesidad de hacer eso un tema. Miro desde el silencio, no desde el bullicio, no desde la acción, busco los momentos mas apartados, más íntimos del mundo que me circunscribe

—¿Y en el caso particular del exilio en Bogotá?

-Este trabajo comenzó con unos autorretratos mios en Colombia. Empecé a registrarme y a realizar algunas fotos en el sitio donde viviamos William Niño y yo. Él me dijo: «Aquí hay un trabajo». Cuando regresé a Caracas, tenía ya el concepto. Ya tenía algo fundamental, que es lo que uno tiene que tener: precisada la obsesion y el tema. Porque no hay trabajo de ningun autor si no estás soportado so-



Fotografia

«No hay trabajo de un autor que no esté soportado sobre la obsesión. El artista debe conocerla y trabajarla» bre la obsesión. El artista lo que tiene que hacer es reconocer sus obsesiones y trabajarlas.

-¿Y en su caso cuál es?

Lo privado. Estoy trabajando en un proyecto que se llama el viaje familiar. Comienza con el encuentro con mi mujer y llego hasta ahora, registrando a mi familia en los espacios intimos. O sea, me aprovecho de mi mismo

-¿Por qué exponer, aquí, en Casa Sefarad?

-Uno se va acercando a sí mismo y a su contexto de las maneras más raras. Mi padre era un judío de Transilvania, comunista, que llega a Venezuela y se casa con una niña bien del campo, de izquierda. Y mi papá, que era un judio, en vez de ponerse a invertir, se convierte en un agente viagero y fundador de células comunistas en Venezuela. Me estoy encontrando de alguna manera con mis raíces. Bueno, porque vengo de una familia judia del Centro Europa, y de una familia de Boconó, uno de los espacios más icónicos de Venezuela.

 La devastación de la Revolución bolivariana retratada por usted no es épica.

-Porque las grandes tragedias se expresan en los espacios íntimos. Es fundamental para entender el corazón de la historia

-Usted fue el precursor del selfi. De incluirse a sí mismo en los retratos.

-Como un sistema, claro.

 Dar método al paso del tiempo, al viaje hacia la muerte

-Exacto. Y fundamentalmente el mio Porque yo, a través de la excusa de retratar a otros, voy dando cuenta de mi desarrollo, de mi deterioro, de mi paso por el tiempo y la vida. Entonces, tú ves fotos donde yo estoy joven, con mucho humor radiante, y otras donde empiezo a envejecer, tengo una mirada más melancolica, más distante Es la necesidad de dar constancia del tránsito por la vida

—Jorge Ferrer asegura que las revoluciones no inauguran un nuevo tiempo, sino que lo abolen. Sacan a la gente del tiempo.

-Yo fui comunista, un joven comunista, a los 12 años. A los 20 me case v me fui a Polonia comunista. Estuve dos años y conozco el totalitarismo. Ellos te sustraen de la historia. O sea, es una de las grandes experiencias más terribles, ¿me entiendes? Porque te venden la felicidad, te venden el paraíso y entras al infierno. Y la cotidianeidad es lo que yo trato de hacer. Y yo trato de retratar en esta exposición a esa Caracas. Puedes estar Berlin o Madrid, y retratarla desde esa perspectiva distante, un poco silenciosa, pero cuando acercas, en mi caso, en Caracas, lo que ves es la devastación. Y eso es lo que estamos viviendo. Cuando yo vengo a Madrid y pregunto en la calle por cualquier cosa, yo me encuentro con un venezolano. Digo, «¡Dios mío, qué terrible!». Mis hijos están en el exterior, los hijos de mis amigos están en el exterior. Entonces, uno vive como con una herida demasiado grande.



Xavi le da instrucciones a Lewandowski en el Bernabéu // AFP

# Laporta desvía el fracaso hacia el gol fantasma

El presidente amenaza con exigir la repetición del clásico y va a pedir a Xavi que se desdiga y siga en el club

SERGI FONT BARCELONA

falta de seis jornadas para que acabe la Liga, la temporada del Barcelona ya se puede dar por finiquitada tras una semana negra en la que el equipo azulgrana ha quedado eliminado de la Champions League y ha perdido todas sus opciones en la Liga tras la derrota en el Bernabéu, que aleja al Madrid a once puntos. Y al igual que tras el partido ante el PSG, todas las miradas se han posado sobre la actuación arbitral como justificación ante una temporada en blanco. Joan Laporta ha comparecido publicamente para desviar el fracaso apuntando al presunto gol de Lamine Yamal, que ni el árbitro ni el VAR concedieron, asegurando que Lunin sacó la pelota de dentro de la portería.

Abandera el presidente el victimismo que enarbolaba Xavi («es una verguenza que no haya tecnologia de gol Dije que ojalá el árbitro pasara desapercibido y acertara. Ninguna de las dos», se quejó el técnico) para anunciar que van a estudiar todas las imágenes y audios de la jugada. «De confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y no descartamos pedir la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en un partido de ámbito europeo por un error del VAR», amenazó Laporta. El mandatario se refería al Anderlecht-Genk de la Liga belga de esta temporada que hay que repetir en mayo por un gol que el VAR no dio

El malestar en el seno del club alcanza todos los estamentos. Jordi Finestres, jefe del Gabinete de presidencia, publicó un duro mensaje en las redes sociales: «Si con 40 cámaras y con VAR vivimos escándalos como el de ayer, no puedo imaginarme lo que sufrieron las generaciones de barcelonistas en las décadas del franquismo, sin televisión o con dos planos generales, con una prensa bajo control y unos estamentos federativos favorables al club-estado».

Al margen de las quejas arbitrales, la ausencia ya de objetivos deportivos permite al Barcelona empezar a planificar definitivamente la plantilla de la próxima temporada. Y el primer punto a tratar es la continuidad de Xavi Hernández, que aseguró que en junio abandonaria el banquillo culé a pesar de tener aún otro año más de contrato

Sin nada en juego, la prioridad de Laporta es hablar con el técnico para abordar su futuro. En este sentido, hay prevista una reunión entre ellos a la que se sumarán el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, y el director deportivo, Deco. Xavi sigue manteniendo su postura pero ya no es tan reacio a cambiar de opinión. El técnico ha visto cierta evolución y mejora en el equipo, se ha sentido respaldado públicamente desde dentro del club y también por la aficion, que en más de una ocasión le ha dirigido cánticos de «Xavi, quedate». Sigue creyendo que su proyecto es válido y se siente reconfortado por el rendimiento de los jóvenes en los que ha apostado, como Lamine Yamal, Fermin o Cubarsí. Desde dentro del club se valora su propuesta futbolistica y su apuesta por los jovenes.

Sin objetivos deportivos, el club planificará ya la plantilla de la próxima temporada, sin descartar una venta importante Navi solo necesita la promesa de Laporta de que reforzará al equipo para
poder competir mejor en Europa y en
la Liga. Llegados a este punto, las peticiones del técnico chocarán con la
situación económica del club, que se
ve obligado a aligerar la masa salarial
y realizar algun traspaso de jugadores
importantes para aliviar su tesorería
y poder acudir al mercado. Frenkie de
Jong, Araujo o Raphinha, con clubes
interesados y bien valorados, podrían
ponerse a la venta por un precio de entre 50 y 70 millones de euros.

#### Lewandowski y los Joaos

Tampoco tiene claro su futuro Robert Lewandowski, al que Xavi sustituyó ante el Real Madrid obviando su jerarquia en el equipo. El polaco, con un contrato creciente que expira en 2026, ya tiene 35 años y su fichaje aún no está amortizado (el Bayern lo vendió por 45 millones más otros cinco en vanables) El equipo necesita un relevo, un goleador de futuro. Su marcha se veria con muy buenos ojos y seria un alivio para las arcas del club, ya que sus emolumentos son una pesada losa. esta próxima temporada percibirá 32 millones de euros brutos, aunque el Barcelona podria rescindir su contrato si no participa en el 55% de los partidos en su tercer año, ya sea como titular o acumulando un minimo de 45 minutos en cada encuentro.

Tambien está en el aire la continuidad de Cancelo y Joao Felix. Los dos acaban su cesión y tanto el City como el Atlético de Madrid pretenden un traspaso que el Barça no está dispuesto a pagar. Además, el delantero, que ya llegó sin el beneplácito de Xavi, ha tenido un rendimiento muy irregular.



TODO IR Á BIEN

SALVADOR SOSTRES

### Discutiendo el precio

porta quiere quedar ni Laporta quiere que continúe y ahora simplemente estamos discutiendo el precio. Xavi sabe que si se va no cobra y Laporta no quiere quedar como el malo que lo echa.

Ni Laporta ni Xavi sırven para el Barça. En cuanto a Xavi, sus expulsiones son el resumen de la temporada: gesticulación trasnochada, inconsistencia en el juego y manifiesta incapacidad para enseñar nada a sus jugadores que les permita ser mejores. Laporta ha sumido al club en la bancarrota y el poco dinero que quedaba lo ha gastado en fichaies hechos a medida de su entorno comisionista - Mendes, Zahavi, Deco, Cury y Echevarría- y ha dejado un equipo envejecido y sin dinero para pagar los refuerzos que imperiosamente necesita. Vitor Roque, comprado a precio de escándalo, sólo ha servido para lo que cobró André Cury por su traspaso, el tercero más caro del futbol brasileño. Pese al triste rendimiento, el presidente insiste en quedarse a Cancelo y Joao Félix. ¿Quién lo entiende? Nadie, ¿Quién cobra? Jorge Mendes

El Barça es hoy un concurso de farsantes. En la rueda de prensa del Bernabéu un detalle escenificó la comedia infinita de tanto héroe falso. Desde que lo instaurara Pep, el entrenador del Barça empieza atendiendo a las preguntas en catalán también cuando juega en campo contrario. Es una deferencia a las radios catalanas que emiten en directo, justificada por sus boyantes audiencias. El domingo, los periodistas de 'Mundo Deportivo' y 'Sport', que son periódicos escritos en español, hicieron sus preguntas en catalan, de modo que tuvieron luego que traducir las respuestas. Es una cosa y lo mismo acusar al Estado de represión cuando te fugas o te entregas, que ir al Bernabéu a hacerte el grande hablando en catalán cuando en Cataluña para no perder negocio publicas tus diarios en espanol. Farsa. Farsa y fraude. Grandilocuencia de presunta dignidad y la extrema mezquindad de cada acto.

Al Barça se le agotaron los héroes y solo le quedan piratas al abordaje. Cada cual a su botin, sin importarle el destino del club ni en lo
institucional ni en lo deportivo. Los
primeros farsantes son los socios,
que van a pagar por su fanatismo y
fatuidad quedándose sin su club
cuando en menos de dos años Laporta culmine su obra vendiéndolo a un árabe

# El rato de gloria del gregario descarado

 Lucas Vázquez se corona como el actor secundario más decisivo del Madrid

DANIEL CEBREIRO MADRID

Muchos nombres sobrevolaban la cabeza del aficionado del Real Madrid para dirimir qué jugador seria decisivo ante la semana crucial que afrontaba el conjunto blanco, entre el Manchester City y el clásico. Pocos, por no decir ninguno, habrían acertado adivinar que uno de los futbolistas más determinantes respondería al nombre de Lucas Vázquez. El gallego sumó a su penalti convertido en la tanda del Etihad una exhibición ofensiva frente al Barcelona, con participación directa en los tres goles de los de Ancelotti. Un gregario que disfruta de una gloria nada habitual para su rol secundario, pero bien merecida dado su rendimiento.

Lucas Vázquez (Curtis, La Coruña, 1991) recaló en la cantera del Madrid allá por 2007. Tres años más tarde, en plena progresión por las categorías inferiores, coincidió en un equipo juvenil para la historia que rozó el triplete con Morata y, precisamente, con Carvajal, su competencia actual por un puesto en el lateral derecho del Bernabéu. Tras devolver al Castilla al futbol profesional y disputar dos temporadas en Segunda, y ante la falta de oportunidades en el primer equipo, en 2014 optó por aceptar una cesión en el Espanyol. El buen hacer del extremo en Cornellá llevó al conjunto bianquiazul a ejercer la opcion de compra de la que disponía para hacerse con los servicios de Lucas Vázquez.

después el Madrid de Rafa Benitez apostó por recomprar a su canterano, a sus 24 años, y desembolsó un millón de euros al Espanyol para recuperar en propiedad al gallego. El objetivo, incorporar a la plantilla un jugador con velocidad, desborde, de perfil bajo y conocedor de la casa, con todo lo que ello conlleva. A pesar de su corta experiencia en el fútbol de elite. demostró un buen nivel en su primera temporada, aunque se reservó su mejor jugada para el ultimo encuentro de la

Sin embargo, unos días

campaña. En la final de Cham-

pions de Milán, frente al Atlético de Madrid en 2016, Lucas Vázquez sustituyó a Benzema cuando peor lo pasaba el Madrid, pocos minutos antes del tanto del empate. El conjunto blanco resistio hasta los penaltis y el gallego fue el elegido para inaugurar la tanda. En vez de reflejar la tensión del momento, cogió la pelota y durante el recorrido hasta el lugar de lanzamiento, jugó con el esférico haciendo maniobras con las manos, al mas puro estilo baloncestistico. Marcó su penalti y levantó su primera Liga de Campeones. Toda una demostración de personalidad que el madridismo recordó después de su penalti convertido en el Etihad, antes del cual también jugó con la pelota dando toques como si de un entrenamiento se tratase

#### Libre en junio

Nueve temporadas después, el gallego puede presumir de haber conseguido 19 títulos con un rol de suma importancia desde su llegada a Chamartin. Las necesidades del equipo le retrasaron hasta la posicion de lateral, aunque lo de menos a la hora de valorar su rendimiento es su demarcación. Es un jugador que, a pesar de su cartel, ha demostrado año tras año que siempre se encuentra preparado para dar un paso adelante y cumplir Teniendo en cuenta su precio y el fructifero resultado que ha dado, uno de los fichajes más rentables del Madrid en los últimos tiempos.

A pesar de ello, el contrato de Lucas Vázquez con el club blanco finaliza en algo más de dos meses. El jugador ha expresado en más

de una ocasión su deseo de permanecer en el equipo de su vida, a la espera de que desde la planta noble del Bernabéu se le presente una oferta de renovacion. La semana fantástica del canterano puede terminar de convencer al

vencer al Madrid de que, a sus 32 años, todavía tiene mucho futbol que ofrecer a la parroquia blanca.

Ancelotti y sus companeros se rinden al nivel de
Lucas Vazquez, con el que
han alcanzado las semifinales de la Champions y han
casi sentenciado la Liga, dos
objetivos que ocupan su mente
y le ahuyentan de abordar su futuro. Lo que tendrá asegurado es el
haber pasado de secundario de
lujo a «jodida leyenda».

Lucas Vázquez // IGNACIO GIL

PIDIVISION LOS PARTIDOS

| PARTIDO                | HORA RESULTADO |
|------------------------|----------------|
| Authoris Club Granada  | - 11           |
| Celta Vigo Las Palmas  | 4.1            |
| has One sha            | _ 1            |
| Variation of the same  | 1.2            |
| tiffona Cail a         | 41             |
| Getale Real Sociedad   |                |
| America y conceal      |                |
| Asset At Mara 13       | 2.0            |
| Real Marian Hark stora | . 32           |
| No. a Madriford        | - 1            |

CLANTICACION

|                  | PT  |     | G   | 1   | ₽    | GF   | G   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| L. Real Mudrid   | 110 | 32  | 25  | -6  | 1    | 70   | 33  |
| k 2. Barostona   | 70  | 32  | 27  | 7   | 4    | 64   | 37  |
| 3. Griona        | 68  | 32  | 27  | - 5 | - 6  | 67   | 1   |
| 4. At Madrid     | 151 | 32  | 19  | 4   | g    | 59   | 3   |
| S. Athletic Club | 58  | .12 | 36  | 30  | - 6  | 5.2  | 36  |
| 6. Real Sociedad | 51  | 1,2 | 13  | 12  | 2    | -66  | 1   |
| 7. Betts         | -68 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | ā    | 40   | .56 |
| a Minning        | -17 | 32  | 13  | - # | - 22 | 35   | 3-  |
| 9 1 1 1 4 .      | 42  | 32  | 11  | 9   | 12   | 52   | 5   |
| 10 Camp          | 40  | 12  | 9   | .01 | 10   | 341  | 4   |
| 13 ya wha        | 79  | 12  | 11  | - 6 | 15   | 37   | -41 |
| 12 Sc n a        | 37  | 3.2 | 9   | 1   | 13   | - 4  | -1. |
| 13 "an mrs       | 37  | 12  | 160 | 7   | 1.5  | 30   | 11  |
| 14 Shires        | .15 | 3.2 | y   | - # | 15   | .231 | Ŀ   |
| 15 mm            | 14  | 32  | 7   | 13  | 13   | 277  | 1-  |
| 16 40 0          | 37  | 32  | - 6 | 1.1 | 13   | .26  | .3. |
| 12 Kella Valu    | 32  | .32 | 7   | 10  | 15   | 37   | 4   |
| In. Coder        | 25  | 32  | 4   | LL  | 15   | 22   | -0  |
| 19 Cranada       | 129 | 12  | 3   | 9   | 20   | 3,3  | - 6 |
| 720 Grania       | 14  | .2  | 1   | -11 | 20   | 37   | 6   |

#### 2º DIVISION 105 PARTIDOS

| 1 21. 5 103          | HORA RES | ULTADO |
|----------------------|----------|--------|
| ter to regames       |          |        |
| A out a summer to    |          | . 1    |
| Har by a rec         |          | ( )    |
| N a at Basing to for |          | - 0    |
| 1 3 1 E              |          |        |
| E ar a a a a grade   |          | 7      |
| agas, Ama, sa        |          | A .    |
| contraction of       |          | - 11   |
| K 157 L              |          | 2 )    |
| W Car Car            |          |        |
| Ent also in the se   |          | 2.0    |

I G E P GF GC

( 12 (H 1)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P 1   |      | 24      | HG.  | Sec. | 448  | 14%     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|------|------|------|---------|
| 4.1   | e godin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.3   | 351  | 1 ***   | +7   | - 1  | -4"  | 21      |
| 4. 2. | 2 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ha    | de-  | h       |      | ж    | 11   | 4       |
| 1     | s uncorn id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tr.   | dti  | Jç      |      |      | 44   | 43      |
| 4.    | Esphine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1   | dti  | ť       | 514  | 7    | No   |         |
| 8     | "La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4"    | 46   | 1/2     | - 3  | 44   | Qt.  | 100     |
| 6     | ght h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.5   | - An | 15      |      | 47   | 41   | 4       |
| 2     | 431-14 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.5   | 46.  | 14      |      | 13   | 45   | - 1     |
| 5     | a reary fields                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -54   | 46   | -3      | - 2  |      | 4.5  | 42      |
| 9     | In the original to the same of | 2.6   | 16   | 15      | 9    | 110  | 55   | 760     |
| 117   | 6 4 g 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s i   | 461  | 1       |      | p.1  | dy   | de      |
| 14    | 11.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 46   | -2      | 16-  | N    | 42   | 40      |
| 12    | Taller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - dra | 16   | 12.     | 416  | F4.  | - 2  | 10      |
| 13    | 40 19 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15    | M    | 4.5     | 1.7  | .1   | - 5  | 69      |
| 14.   | Mer u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.2   | 16   | - 2     | 45   | 1.7  | 1    | 2-      |
| 15    | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -12   | 36   |         | 1.7  | 14   | de   | 5)      |
| 16    | , F Jr 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42    | 30.  | - 11    | - 9  | 10.  | 1.7  | nl a    |
| 17    | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14    | léi  | 266     | 49   | 15   | 4,   | 51      |
| 1.6   | 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 41  | -16  | 149     | 4.5  | J#.  |      | 40      |
| 19    | ter non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113   | Mi   | . 9     | P.,  | 15   | 4,   | 51      |
| 10    | t the sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     | ₩.   | - 2     | Jah. | 1    | 4.2  | 45      |
| 7.21  | Charles J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/,   | 2/   | 2       | 9    | di   | ,Fil | 8       |
| 22    | 1 men a ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36    | 36   | 9       | 9    | 45   | 3.7  | 5.7     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ux.  | W-FMW-D | 4.0  | - 11 | 4.4  | Sect. 1 |

#### SEVILLA MALLORCA

Un cabezazo de En-Nesyri (m. 60) y un contragolpe culminado por el canterano Isaac (m. 74) dieron aire a un Sevilla que suma tres triunfos seguidos y olvida el descenso. Enfrente, un Mallorca que solo acertó con un tanto de Prats (m. 94) y que sigue al borde del abismo.



En-Nesyri e Isaac marcaron // EFE

2

MARTES, 23 DE ABRIL DE 2024 ABC

#### **ES FÚTBOL Y ES FEMENINO**

## La Liga F no funciona

#### MANUEL MERINERO

ASESOR EN FUTBOL FEMENINO Y FXDIRECTOR DEPORTIVO DEL TACÓN Y EL REAL MADRID

El pasado domingo se abrian las puertas del Metropolitano para celebrar el partido de la Liga F entre el Atlético de Madrid y el Betis. Hasta hace tres temporadas, un evento de este calado tenía una repercusión notable tanto en interés mediatico como en asistencia de publico. En esta ocasión, y a pesar de lo avanzado en futbol femenino, asistieron 11.629 espectadores, muy por debajo del conseguido en otras ocasiones. Además, el partido no tuvo ningún impacto mediatico: ni antes, ni durante, ni después.

¿Ha dejado de interesar el futbol femenino? ¿Sólo resulta interesante cuándo a su alrededor se gestan polémicas escabrosas y morbosas? En absoluto. Para muestra, los 14.000 espectadores que asistieron a Riazor para ver el regreso del Dépor a la Liga F o las dos grandisimas entradas en las semifinales de Champions. El Chelsea espera llenar Standford Bridge, 41.841 espectadores, en la vuelta del próximo sábado contra el FC Barcelona.

¿A qué se debe entonces este aparente hastío y desinterés? Hay varios factores, pero el más evidente y grave es sencillamente que no funciona la Liga F. Cuando todos los actores que participan están incómodos,

algo no funciona. Es como si fueran cuatro en una barca y cada uno remara en una dirección. Se agotarian trabajando, para llegar a ninguna parte

Hace apenas unos días, Aitana Bonmati hacía unas declaraciones preocupantes; «Me gustaría decir que todo ha cambiado y que la Copa del Mundo nos ha dado más cosas, pero no puedo decir eso. La Liga F no es atractiva y lo peor es que no se ven cambios en un futuro cercano. Es triste».

Otro ejemplo: el nuevo propietario del Levante, José Danvila, afirmó en diciembre que «aunque hemos vivido unos tiempos maravillosos en el femenino, el club se tiene que reducir. Es imperativo. Lo vamos a sostener en la medida que podamos y con la estructura que podamos». José Luis Sánchez Vera, entrenador del femenino en el club, se mostró desconsolado: «Pues hasta aquí hemos llegado». Y así será. a final de temporada, tambien abandonará el club. No hay nada más descorazonador que el trabajo y el esfuerzo improbo de jugadoras y técnicos quede arrasado por las estructuras.

No son ejemplos aislados. Lo que piensa Aitana lo creen también muchas jugadoras que conocen bien los entresijos del futbol femenino, y lo que se hara en el Levante, es el preludio de lo que ocurrirá en otros clubes. «La foto que nos han vendido no se ajusta a la realidad», me decía recientemente el director general de uno de esos clubes. Incluso la directora deportiva del Real Madrid reconocía a su entorno más cercano que la posición del club blanco en las reuniones de la Liga F es votar que no a practicamente todo. En la gala de la Liga F de este año, el eslogan escogido fue desacertado: «Vamos ganando», ¿Quién va ganando exactamente?

Jugadoras y entrenadores españoles abandonan la Liga F. La ultima, Ana Tejada, de la Real Sociedad, sale camino de Estados Unidos convirtiendose en la jugadora española por la que se va a pagar el traspaso más alto. Curiosamente, la futbolista ni siquiera es internacional absoluta.

¿Cuál es el plan estrategico del departamento de la Liga F que dirige Pedro Malabia para que los clubes sean sostenibles cuando se acabe el dinero que aporta el CSD? ¿Qué pasó con el contrato con Finetwork que no se pago por no estar firmado? ¿Por qué una marca que apoyó y supuso una importante inyección económica como

«Si todos los actores

están incómodos, algo

no funciona. Es como

cuatro en una barca y

cada uno remando

en una dirección»

Iberdrola se ha ido como patrocinador a la Liga F portuguesa? ¿Es dejadez? ¿Inmovilismo?

A lo mejor, la estrategia es la misma que la que llevó a cabo el responsable de este departamen-

ejecutivo de la Asociación de Clubes de Futbol Femenino. A saber, agrupar los clubes que no eran de primera division, para tener un numero lo suficientemente numeroso que le valiera para su batalla con la RFEF. Una vez conseguido el objetivo de la profesionalización y la retirada de competencias a la RFEF, se abandonó a esos clubes a su suerte. La Asociación de Clubes de Futbol Femenino es el germen de la actual Liga F.

Hace falta actuar ya porque los datos y las noticias son alarmantes. Concretamente habria que tocar tres aspectos básicos, quizá dolorosos, pero eficaces. Empezar por una reducción de equipos en la Liga F. Seguir por una unificación en una sola categoría de la Segunda y Tercera RFEF. Y acabar por dar sostenibilidad económica, gastando en base a lo que se ingrese, cuando acaben las subvenciones. Solo asi se ordenarian las cosas y comenzaria una nueva era para un futbol femenino en España repleto de esfuerzo, talento y brillantez, pero escaso en estructura, motivación, ilusión y organización.

Lo medible no es cuestionable.



Aitana Bonmati, con el premio Laureus // LAUREUS

PREMIOS LAUREUS

## Aitana Bonmatí cierra el círculo

 La española cierra un espectacular año de títulos con el galardón a mejor deportista

JAVIER ASPRON / PABLO LODEIRO MADRID

Muy pocos podian creerse que por las entrañas de Madrid, con Cibeles como espectadora de lujo, leyendas de la talia de Usain Bolt, Novak Djokovic o Roberto Carlos desfilaran con una amplia sonnsa, muy atentos los astros a los jóvenes aficionados que se habían desplazado al Ayuntamiento de Madrid. El motivo de tal celebración era la nueva edición de los premios Laureus, culmen del deporte profesional que eligió a la capital española para entronar a los más grandes del mundo.

La organización dejó poco tiempo a la imaginación pues, con solo unos minutos de gala. Aitana Bonmatí fue nombrada mejor deportista del año, el ultimo reconocimiento de una temporada de ensueño para la futbolista de la selección espanol y del Barcelona. Con cara seria aunque emocionada, la catalana cerró su triplete tras hacerse con el Balón de Oro y con el premio a mejor jugadora de la UEFA, lider indiscutible la centrocampista de las campeonas del mundo y de un Barça que, esta semana, perdió su primer partido en casa tras cinco años.

La catalana, que recibió el premio de manos de dos leyendas como Usain Bolt y Lindsey Vonn, se impuso a cinco finalistas de prestigio: las atletas Shreicka Jackson (Jamaica), Faith Kipyegon (Kenia) y Sha'Carri Richardson Estados Unidos), la esquiadora Mi-

#### **GANADORES**

NOMBRE PREMIO
Aitana Bonmati Deportista femenina
Novak Djokovic Deportista masculino
Sel. españoia femenina Mejor equipo
Jude Bellingham Revelación
Simone Biles Mejor regreso
Fundación Rafa Nadal 'Sport for Good'
Diede de Groot Discapacidad
Arisa Trew Acción

kaela Shiffnn (Estados Unidos) y la tenista Iga Swiatek (Polonia).

«El año pasado fue increíble para mí y mis compañeras», reconoció Aitana al recoger su trofeo, el primero que se entregó en la gala. «Lo ganamos todo con el club y la selección. Es un deporte colectivo, por eso quiero agradecer el trabajo a todas mis compañeras». Además, dándole la razón a la azulgrana, la selección española fue galardonada como mejor equipo por las conquistas mencionadas El combinado nacional triunfo sobre el equipo europeo de la Ryder Cup, a la selección alemana de baloncesto, al Manchester City, la escuderia de Fórmula 1 Red Bull y a la selección sudafricana de rugby. Poca broma.

Novak Djokovic y Simone Biles fueron otros de los grandes triunfadores
de una noche repleta de estrellas en la
que algunos de los mejores atletas del
mundo (del pasado y del presente) se
reunieron en la capital española para
celebrar un año inolvidable para el deporte. El inicio de una gala que fue un
festival de reconocimientos al deporte español, pues Rafa Nadal y su fundación también se llevaron premio, y
Jude Bellingham, centrocampista del
Real Madrid, fue nombrado deportista revelación.

ABC MARTES, 23 DE ABRIL DE 2024 **DEPORTES** 45



Rodriguez Uribes // EFE

#### **LSCÁNDALO EN LA REEF**

### El CSD quiere suspender a Pedro Rocha el jueves

J. CARLOS CARABIAS

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha convocado para el jueves a las II de la mañana a su comisión directiva para someter a votación si suspende provisionalmente à Pedro Rocha, el único candidato a la presidencia de la Federación Española de Futbol, y a la comisión gestora que presidia hasta hace unas semanas. La intención de Uribes, presidente del CSD, es la inhabilitación del sucesor de Rubiales.

El CSD hace suyos los criterios del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que abrió un expediente a Rocha porque se había extralimitado en sus funciones, entre otras la renovación del seleccionador Luis de la Fuente, cuyo contrato terminaba en la mitad de la Eurocopa.

El CSD hace suyos los criterios del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que abrió un expediente a Pedro Rocha por entender que se habia extralimitado en sus funciones. entre otras cosas en la renovacion del seleccionador Luis de la Fuente. cuyo contrato terminaba en la mitad de la Eurocopa.

Uribes habia sentenciado a Rocha la semana pasada: «Es impensable que el representante del fútbol español para la Eurocopa o los Juegos Olimpicos pudiera ser una persona investigada en una causa penal y bajo sospecha por presuntas infracciones muy graves. No podemos permitirnos como país que esto suceda».

Fuentes conocedoras del proceso aseguran que es posible suspender a Rocha aunque no haya sido proclamado presidente, hecho previsto para el viernes 26. Aunque nada es descartable ya en este procedimiento. porque la comision electoral de la Federación desestimó ayer el recurso de Miguel Galan y, por tanto, la asamblea de la RFEF puede celebrarse aunque haya bajas de asambleístas.

El problema para el CSD es que Rocha no tiene ningun cargo directivo, es un candidato que ha superado los filtros legales en espera de proclamación. Ya no es presidente de la gestora ni tampoco de la Federación Extremeña.

**BALONCESTO - EUROLIGA** 

# Un bombardero guiado por la Biblia

Markus Howard, astro del Baskonia y de profunda fe, amenaza para el Real Madrid

PABLO LODEIRO MADRID

Tras una histórica temporada regular, batidos muchos de sus récords individuales y colectivos, y una vibrante repesca, esta noche comienzan los playoffs de la Euroliga, bella y dura peregrinación que culminará el 24 de mayo con la Final Four de Berlin. Es el Real Madrid el máximo favorito, actual campeón y autor de 27 victorias en 34 duelos. Superioridad que deberá demostrar en los cuartos de final, al

mejor de cinco partidos, donde espera un enemigo intimo, el Baskonia de Dusko Ivanovic, irregular conjunto, de mucho corazón y que llega a las eliminatorias con su estrella Markus Howard inducida en un trance anotador que tiene atónito a todo el continen-

Necesitaban los vascos rozar la perfección el pasado viernes, momento en el que se enfrentaron a la Virtus italiana por el último billete para los playoffs. Y, aunque su actuación fue muy solida en el plano coral, el escolta estadounidense ofreció un espectáculo sin parangón al

Markus Howard

Buesa Arena. 28 puntos y ocho aciertos desde el triple de 19 intentos, cuatro de ellos en el tercer cuarto, desequilibraron por completo el duelo y mandaron al Baskonia a los cuartos de final

El duelo ante los italianos no fue una excepcion, pues Howard se ha labrado una reputación de asesino infalible durante toda la campaña. Sin ir más lejos, ha establecido un nuevo record en cuanto a triples anotados durante una temporada de Euroliga. El pasado dia 19, ante el Partizan de Belgrado, el astro sumó su acierto numero 109 desde la larga distancia, caducando la marca del ruso Aleksey Sheved, para luego, en las ultimas jornadas, aumentar la cifra hasta los 137 gracias a un fantástico 40% de acierto. Y no solo Euro-

> pa teme a Howard. El pasado día 16, fijó una nueva meta tras endosarle 10 triples al Covirán Granada, la mejor de la historia de un jugador del Baskonia en la competición nacional. Un bombardero letal que, curiosamente, se inspira en la Biblia antes de no dejar prisioneros.

> > mado el deportista 179 centimetros y nacido en Nueva Jersey hace 25 años, desde su etapa universitaria en Norteamérica, siempre ha leido los textos sagrados en el vestuario antes de saltar al parqué. A Dios le dedica todas sus canastas y también lleva tatuadas varias referen-

> > cias biblicas (Jeremias

29:11 y Filipenses 4.3).

Como ha confir-

Incluso cuando defendía los colores de la Universidad de Marquette, antes de dar el salto a la NBA (solo estuvo una temporada con los Denver Nuggets en 2020), pasó un verano en Costa Rica construyendo pistas de baloncesto para jovenes necesitados, además de fundar la Fraternidad de Atletas Cristianos para extender sus creencias entre los cambeños.

Curioso debe ser el ambiente en el vestuario del Baskonia antes de la batalla. Mientras Howard se empapa de la Biblia y el también americano Matt Costello presta mucha atención (el pívot procesa una fuerte fe cristiana), otra de las estrellas de los vitorianos. el base Cody Miller-McIntyre, se zambulle en la meditación y en la aromaterapia para focalizar su concentración. Un ecosistema peculiar pero que ha dado sus frutos, listo el Baskonia para entrometerse en el camino del Real Madrid hacia una final a la que parece predestinada. Pero el bombardero al que guía la Biblia, que ya le endosó 35 puntos a los blancos el pasado dia cinco, está listo para crear una buena pirotecnia en el WiZink Center

#### El Baskonia, bestia negra

Muy cauto se muestra Chus Mateo, consciente de que el Baskonia es uno de los huesos más duros de roer a los que se haya enfrentado sus pupilos recientemente en la Euroliga. De hecho, el balance histórico entre ambos conjuntos es de 10-8 para los vitorianos, toda una anomalia, y la temporada pasada se llevaron los cuatro duelos en competición continental. «El Baskonia juega muy bien al baloncesto independientemente de Howard, Pero por supuesto que es un jugador a tener en cuenta y al que hay que vigilar: levanta once triples por partido en los ultimos dos meses», reconocía el técnico madrileño

#### **CUARTOS DE FINAL** (ALMEJOR DE CINCO)

Primer partido

R. Madrid - Baskonia 21.00 Barça - Olympiacos Mañ. PAO - Maccabi 19.30 Monaco - Fenerbahce Mañ.

**DOPAJE Los 23 positivos chinos** 

## Un extractor como excusa

J. C. CARABIAS

Fueron 28 muestras positivas por trimetazidina en 23 nadadores chinos, tres de ellos campeones olímpicos en los Juegos de Tokio (Zhang Yufei en los 200 m mariposa y relevo 4x200 m libre, Wang Shun en 200 m estilos y Yang Junxuan en 4x200 m libre), seis medallas en total, algunos de los mejores nadadores del planeta que poseen récords mundiales o han sido nombrados atletas del año por su federación internacional Ninguno fue sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y trece participaron en los Juegos Olimpicos.

La historia arranca, según la Agencia Antidopaje China (Chinada), en un hotel de Shijiazhuang, 11 millones de habitantes. El Huayang Holiday Hotel es la causa de una supuesta contaminación alimenticia que cuesta creer a cualquiera. La Chinada argumentó que habia encontrado trazas de trimetazidina en los extractores del hotel. Y que a consecuencia de estos restos, las comidas que sirvió el alojamiento a los deportis-

tas chinos habían provocado los positivos, según los datos publicados en la TV alemana ARD y en el 'New York Times'.

La versión de la Chinada junta la pandemia del Covid con el positivo de los nadadores. Asegura que poco después de la crisis mundial del coronavirus, sus investigaciones descubrieron más trazas de trimetazidina en otras zonas de la cocina del hotel. Como si fuese otro virus en propagación. La trimetazidina es un medicamento para los enfermos de angina de pecho que, como dopaje prohibido en el deporte, aumenta la resistencia fisica, limita la fatiga y provoca que el corazón trabaje de manera más eficiente. Es la sustancia por la que la patinadora Kamila Valieva fue suspendida cuatro anos.

ABC

# NOVELANEGRA

Sumérgete en el oscuro mundo del crimen con esta fascinante selección de grandes autores del género.

PRIMERA ENTRECA DOMINGO 28 DE ABRIL ARTURO PÉREZ-REVERTE FALCÓ

5,95 €

A LEGALIA MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE PAR





Disfruta de los personajes y las investigaciones policiales más misteriosas en una selección de 25 títulos de los autores más consagrados como Ken Follett, Stephen King, Pierre Lemaitre, Arturo Pérez-Reverte, John Grisham, Jo Nesbo, Fred Vargas, Mary Higgins Clark y muchos más

CADA DOMINGO UNA NUEVA ENTREGA POR SOLO 5,95 G

5 MAYO

KEN FOLLETT

DRAGÓN

IZ MAYO

PIERRE LEMAITRE

19 MAYO

JO NESBO SANGRE EN LA NIEVE 26 MAYO

STEPHEN KINC

Promoción do ámbro portrovias. Atendión di granto ES 105 SP 05.

## Sara Sorribes

Lenista

# «Estoy viviendo muy mal pensar que sea el último año de Nadal »

► La jugadora explica a ABC su gestión de los objetivos y el éxito a las puertas de debutar en Madrid

#### LAURA MARTA

Lleva cinco horas de posar para las cámaras bajo un sol que empieza a abrasar en el club de Chamartin (Madrid), pero sigue con la sonrisa puesta y las ganas animando a los demás. «Venga, a por lo siguiente». Sara Sorribes (27 años) es profesional en todo, dando siempre lo mejor de sí misma. Es lo que también espera ofrecer en este Mutua Madrid Open después de un 2024 algo complicado por los parones por lesión. —¿Cómo está viviendo este 2024?

—Dia a dia, porque me hubiese gustado que hubiese empezado un poquito mejor en cuanto a resultados.

—¿Es así como se marca también los objetivos? ¿O por mes o por año?

—Sí, dia a dia. Muy poquito a poco, porque creo que en este deporte las cosas cambian muy rápido y necesitas tener esa tranquilidad para poder llevario de la mejor manera.

-Ahora llega el Mutua Madrid Open, ¿qué le supone este torneo?

Es un torneo especial para mí. Al final hay muy poquitos torneos en casa. A mí me encanta competir delante de mi gente, de mi familia en el publico, que seguro que me apoya un monton. Hay una emoción muy bonita. También lo quieres hacer bien, quieres poder competir muchos días y eso siempre genera un poquito más de presion.

## -¿Cuál es su objetivo principal en el dia a día?

-Ser capaz de hacer las cosas que tenemos planificadas para cada jornada, ser capaz de entrar a la pista y entrenar al cien por ciento de lo que tenga ese día; que salga un buen trabajo. Y en cuanto a los partidos, ser competitiva. Y creo que eso es lo que en un momento u otro hace que los partidos caigan de tu lado.

#### -¿Qué es lo que la anima a seguir cuando algo no sale como espera?

Tengo un muy buen equipo y me ayudan un montón, pero eso forma parte del jugador. Uno necesita autoconvencerse y pedirse tranquilidad. Decirse que no pasa nada, darse todas las oportunidades. Si no piensas si eres bueno o tan bueno es más facil llevarlo. El fallar es normal, y que no siempre te puede salir todo lo bien que te gustaria.

—¿Aparecen las dudas de si una es buena o no si se entra en una mala racha? —Logicamente entran dudas, pero creo que son dudas bastante pasajeras. Porque al dia siguiente vuelves a ir a entrenar, vuelves a hablar con tu equipo, vuelves a seguir viendo el plan que estaba trazado. Entiendes que en este deporte no salen las cosas como a ti te gustaria todos los dias, porque si no siempre saldrian para ti y no saldrían para el otro. Hay que ir con calma. Hay poco tiempo también para tanto para lo bueno como para lo malo.

#### —Cada semana un torneo, para bien y para mal, ¿cómo se gestiona eso?

Es un deporte complicado en esa parte. No tienes tiempo para celebrar y tampoco para lamentarte, porque necesitas ponerte a entrenar y si te lamentas más tiempo de la cuenta también lo pagas. Por eso intento llevarlo dia a día, no marcarte unas metas supergrandes y unos objetivos dificiles. Así lo puedes llevar con más calma, que es necesaria para trabajar bien.

#### —¿Con qué se siente satisfecha en cada entrenamiento?

—Lo sientes. No sé cómo lo podria explicar, pero lo sientes cuando sabes que has estado concentrado al cien por cien, o que lo has intentado aunque no haya salido, o que vas en el camino. Eso el tenista lo siente

#### —Ha habido algunas situaciones raras para el circuito femenino. ¿Se sienten desatendidas?

-Yo por Nara Seguros (su patrocina-

dor) me siento muy respaldada, pero el circuito necesita seguir evolucionando en un montón de cosas. Y cada uno tira para su lado: el jugador por un lado, la WTA por el otro. Creo que se necesita encontrar un término medio.

#### -¿Sigue mucho el circuito?

-Si y está muy igualado, muy bonito y a mí me encanta. Yo soy una fiel seguidora, aunque juegue, pero me encanta Aunque intento no ver tanto tenis porque en muchos momentos no soy capaz de ver tenis normal. Lo estoy viendo, pero lo estoy analizando, fijándome, pensando en lo mio y creo que la cabeza también necesita desconectar

#### —¿Como está viviendo el probablemente último año de Nadal?

-Mal, muy mal. Porque me gusta mucho verlo jugar. El otro dia mi hermano me decia: «Es la persona que más te emociona ver jugar». Y estoy totalmente de acuerdo. Lo que transmite, cómo lo vive, cómo te lo hace sentir, es algo



Cuando las cosas no salen

«Si no piensas si eres bueno o tan bueno es más fácil llevarlo. El fallar es normal, hay que darse oportunidades» muy bonito, muy especial. Se le va a echar mucho mucho de menos, así que ojalá pueda acabar el año y ojalá pueda jugar un poquito más.

-¿Cuál es su primer recuerdo de él?

—Ganando Roland Garros ya muy pequeñita. Verlo subido al podio que ponen en Paris con la copa, ahí, escuchando el himno. Es imposible no aprender de él: la forma de afrontar las cosas, la manera de vivir los partidos, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Es algo espectacular, unido a todo lo que hace dentro de la pista, que es una maravilla

#### -Está habiendo polémica últimamente por el cambio de pelotas, ¿afecta tanto como para lesionar?

-Sí, yo creo que sin duda provoca más lesiones. Yo no he tenido problema de articulaciones, pero, por ejemplo, Pablo Carreño que lleva tanto tiempo parado, entiendo perfectamente que lo lleve mal. Creo que las pelotas deberian ser más parecidas. Hay mucha diferencia entre unas y otras y el cuerpo con tanta repetición y con tanto desgaste lo nota mucho

#### -Lesiones ha pasado unas cuantas. ¿Se aprende o es una faena?

–Se aprende mucho, mucho, mucho de las lesiones. Mi lesion del pie del año pasado fue un aprendizaje tremendo Todavía sigo con esas enseñanzas.

—¿Qué le diria a la Sara que empezó?
—Que disfrute, que pasa muy rápido.
Me acuerdo perfectamente del primer año de circuito y ahora llevo un montón. Que es una privilegiada, que viva todas las experiencias, que se las guarde para ella; que lo disfrute muchísimo.

## -Si le llegara un supermegacontrato de Arabia...

-No. Porque... no

-Con un circuito tan hecho, ¿qué son los Juegos Olímpicos para usted?

-Lo máximo. Es incomparable a todo lo demás. Ojalá pueda estar ahí



# La pesadilla con olor fecal de Sar-Isidro: «El garaje es un basurero»

- Un hundimiento de tierra en el parque de San Isidro reventó un colector e inundó dos cocheras de 70 vecinos
- ►El Canal de Isabel II trabaja para resolver la incidencia y admite que la reparación es de «gran complejidad»

AMINA OULD MADRID

esde hace unos meses, llegar a casa resulta una pesadilla para algunos vecinos del parque de San Isidro. Los fuertes olores, ruidos y hasta una inundación de aguas fecales en dos garajes no dejan descansar a los desesperados residentes de los bioques situados entre el 22 y el 26 de la calle de Carlos Dabán, que lamentan que una solución no esté cerca de lograrse. Desde el Canal de Isabel II aseguran que los técnicos se encuentran trabajando para subsanar la incidencia provocada por el hundimiento de un colector y admiten que la reparación entraña una «gran complejidad».

«Los garajes están prácticamente vacíos. Nadie quiere meter su coche aquí, aunque estén expuestos a robos por dejarlos en la calle», asegura Pepe Hernández, presidente de la comunidad de vecinos del número 26 de esta calle situada en el barrio de Carabanchel y el más afectado de la zona. El olor a desague recorre los tres portales dia y noche y es notable sin ni siquiera haber accedido a los edificios perjudicados, pues el hedor emana de las ventanas abiertas de la cochera

El problema tiene su origen a tan solo unos pocos metros de estas viviendas, en el parque de San Isidro, donde los técnicos municipales han trabajado a lo largo de los últimos dias para tapar un socavon de grandes dimensiones. El pasado mes de noviembre los vecinos advirtieron de un derrumbamiento de tierra que generó un hoyo en el césped y que fue aumentando en tamaño e inquietando a los residentes de la zona, testigos de como crecía dias tras dia

revisar el lugar y colocaron cuatro tablones cruzados para tapar el agujero de forma provisional, pero en su expansión se los acabó tragando, expli-

Los residentes del edificio afectado lamentan que la empresa pública no hiciera nada hasta que se produjo la inundación

el Canal de Isabel II asegura que sufragará todos los gastos a los perjudicados «tanto la limpieza como todos los daños causados» ca Hernández a este periódico. Así, la unica manera de mantener a la gente alejada fue colocar unas vallas de obra mientras la reparación no llegaba. «Es una chapuza lo que han hecho aquí», determina.

Sin embargo, la sorpresa llegaria para casì 70 vecinos cuatro meses más tarde. El pasado 9 de febrero Hernández necesitaba coger su coche de urgencia y al bajar al aparcamiento se encontró con que el agua, que había emanado de un sumidero, le llegaba casi a la rodilla. Ese dia, el colector que discurre por el parque de San Isidro se hundió, inundando los garajes de los numeros 22 y el 26

El problema, segun explica una nota informativa colgada por la administración del edificio en la entrada a los bloques, ha sido el hundimiento de una bóveda que protege las tuberías del Canal de Isabel II y al estar obs-

truida la misma, la suciedad acabó revocando hacia las tuberías comunitarias

Hoy, el insoportable olor aun no ha cesado y los residentes de esta calle madrileña tienen que convivir entre recordatorios de dejar las puertas y ventanas abiertas para ventilar y el incesante ruido de las bombas de achique, que desde el Canal de Isabel II han colocado para trasladar el agua del garaje a una alcantarilla y evitar de esta manera otra inundación

#### Ruido y miedo a okupas

Sin embargo, lejos de mejorar la situación de estos vecinos, les ha traído más dolores de cabeza. «El ruido de las maquinas no te deja dormir y el mal olor sigue entrando en las casas», expresa a ABC María Concepción, que vive en el bloque número 24 y asegura estar «cansada» de que des-



Sobre estas líneas y a la derecha, los obreros trabajando esta semana para tapar el socavón, que alcanza los 4 metros de diámetro // TANIA SIEIRA



ABC MARTES, 23 DF ABRIL DE 2024

Una bomba que extrae el agua para verterla en la alcantarilla // т. sieira

pués de «varios meses» nada parezca haber mejorado.

Antonio Arenas, también residente en el número 26, lamenta que ni desde el Ayuntamiento de Madrid ni desde el Canal de Isabel II se hayan movido hasta que se ha producido la inundacion. «Nuestro garaje se ha convertido en un basurero», resume. Además, asegura que ha sido él mismo el que ha decidido tapar el sumidero dejando el espacio justo para la manguera de la bomba que absorbe el agua pudiera funcionar, pues el hedor que des-



#### **COCHERA INUNDADA DE AGUAS FECALES**

El Canal de Isabel II ha instalado una bomba de achique para evitar que se vuelva a inundar la cochera de estos vecinos como el pasado febrero // т. STEURA

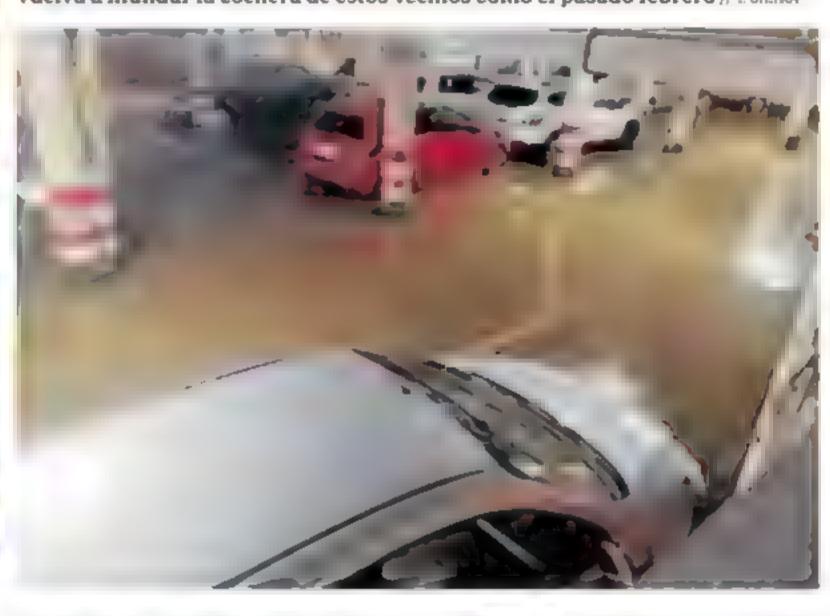

prende este agujero llegaba hasta las terrazas de las viviendas

El presidente de la comunidad vecinal indica que ningun técnico les ha informado sobre qué estaba pasando: «Tan solo colocaron un comunicado de que estaban revisando la incidencia en el portal». «Ahora se nota que están más pendientes de bombear constantemente y se puede respirar algo más, pero estamos muy cansados de todo esto», expresa Hernández, vecino de este bloque desde hace 50 años

Aunque la situación de «insalubridad» preocupe a los vecinos, otro de principales miedos que tienen son los okupas. «Cualquiera se mete a dormir en nuestro garaje», indica a este periodico Pepe Hernandez. Las puertas y ventanas de la cochera, así como las de algunas puertas del edificio se encuentran abiertos de par en par tanto de día como de noche para evitar que el olor se acumule, obligando a los residentes de este número a sacrificar su propia seguridad.

El trempo estimado de solución a este problema es lo que más inquieta a todos los residentes de la calle de Carlos Dabán que han manifestado su preocupación a este periódico. No saben cuánto tiempo van a continuar sufriendo esta situación, pero el verano se acerca y no tienen ninguna duda de que una vez empiecen a subir las temperaturas el olor será más intenso.

#### Llegada de las fiestas

Sin embargo, antes de la llegada de la temporada estival, hay una fecha marcada en el calendario madrileño las fiestas de San Isidro, cuya verbena se celebra precisamente en el parque en el que ha tenido lugar el hundimiento de tierra, que además está rodeado de zonas infantiles. Los trabajos en los últimos dias se han intensificado, según aseguran los vecinos, y desde el Canal de Isabel II afirman que el gran socavón del parque ya «se ha tapado»

Los técnicos han estado trabajando para subsanar esta incidencia y resolver la situación «cuanto antes»,
pero la reparación entraña «una gran
complejidad», tal y como señalan desde esta empresa publica. Las labores
se deberán realizar a casi 10 metros
de profundidad y la inestabilidad de
dicho terreno obliga a que se lleve a
cabo un entubado previo que proteja
la excavación y construcción de un
nuevo colector.

Una vez finalicen estas obras, el Canal de Isabel II asegura que sufragará a todos los vecinos afectados los gastos «tanto de la limpieza como todos los danos ocasionados por esta incidencia» y
lamenta las molestias a los perjudicados.

#### EL HARTAZGO DE LOS VECINOS

Pepe Hernández, vecino de la comunidad afectada, posa con la nota informativa del Canal de Isabel II en la que indica que están revisando la incidencia // T SIETRA

50 MADRID



La exalcaldesa socialista de Móstoles Noelia Posse // ARC

# Más Madrid pide a la Audiencia Provincial que procese a Noelia Posse por malversación

 La exalcaldesa socialista de Móstoles está a la espera de juicio por el caso ITV

M. CALLEJA MADRID

El PSOE de Madrid continua teniendo un presunto caso de corrupción en los tribunales, pendiente de la apertura de juicio oral, que afecta directamente a una de sus dirigentes más relevantes en los últimos años. Noeha Posse, alcaldesa de Móstoles entre 2018 y 2023 y ahora portavoz municipal del Grupo Socialista, Posse, junto a otros ocho concejales de la pasada legislatura, está acusada de prevaricación. Ahora, la acusación ejercida por dos exconcejales de Más Madrid Mostoles, precursores en la denuncia del caso ITV, ha recurrido el último auto de la juez de instrucción para que todos ellos sean procesados también por malversación de caudales publicos, un delito que sí implica pena de prisión.

La Fiscalia pide 12 años de inhabilitación para Posse y ocho miembros del anterior Gobierno municipal, por un delito de prevaricación dentro del caso ITV, donde se investiga si hubo perjucio a las arcas municipales cuando el ayuntamiento condonó la deuda a la empresa de las revisiones técnicas de los vehículos.

En el recurso de apelación presentado por Más Madrid, al que ha tenido acceso ABC, se afirma que concurren suficientes indicios que hacen

probable la comision del delito de malversación de caudales publicos. La juez que instruyó el caso dictó en febrero un auto por el que acordaba continuar la tramitación de las diligencias previas respecto a once investigados, entre ellos también un funcionario y un empresario. En la resolucion, la magistrada subrayó que es «obvio» el perjuicio causado a las arcas publicas como consecuencia del acuerdo de la entonces Junta de Gobierno local de 20 de octubre de 2020 Con ese acuerdo se aprobó por la vía de urgencia reducir al 50 por ciento la deuda del concesionario, el canonanual y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30 000 euros anuales.

«Dicho acuerdo se adoptó por los acusados, a pesar de contar con el informe desfavorable del interventor que alertaba de la contrariedad al ordenamiento jurídico del mismo, y con una clara consciencia de ilegalidad del mismo, puesto que habían sido advertidos de que los créditos de derecho publico son indisponibles por ley», sostiene la Fiscalia. El Ministerio Público subraya que los acusados ocasionaron «un perjuicio económico» al Ayuntamiento de Mostoles de 615.000 euros, al perdonar la deuda adquirida por aquella empresa y al reducir el canon anual.

El PSOE de Madrid, con Juan Lobato al frente, de momento no ha querido tomar ninguna medida disciplinaria contra la exalcaldesa de Mostoles, y se remite al Código ético del partido para no actuar hasta que se produzca la apertura de juicio oral contra los acusados.

# El PSOE advierte a Ayuso que vetar al Gobierno el 2 de Mayo sería «irresponsable»

 La Comunidad de Madrid mantiene la incógnita a falta de cursar las invitaciones

MARIANO CALLEJA MADRID

El Dos de Mayo se acerca y la Comunidad de Madrid ultima los preparativos de la recepcion oficial en la Real Casa de Correos, en pleno Kilometro cero. Todo normal, si no fuera porque aún está muy viva en el recuerdo la imagen del ministro Felix Bolaños intentando colarse hace un año en el palco de honor instalado en la plaza. El servicio de protocolo de Sol le impidió el paso con firmeza porque no estaba invitado. ¿Ocurrirá lo mismo esta vez? A esta duda se añade otra cuestion: en el equipo de Ayuso no se olvida que el Gobierno no invitó a la presidenta a la mauguración del AVE Madrid-Asturias. «Tendrá sus consecuencias. Golpe por golpe». Y esa consecuencia fue el anuncio de un veto a los miembros del Gobierno de Sánchez en los actos institucionales de la Comunidad

Ahora llega la fiesta grande del Dos de Mayo y las miradas se dingen a las invitaciones cursadas desde el Gobierno regional. Fuentes próximas a Ayuso subrayan que «se está trabajando en los preparativos y aun no se han emitido las invitaciones». Despejan así la polémica sobre un posible veto al Gobierno. Ni sí ni no. De momento, mantienen la incógnita y no hacen ningun esfuerzo por aclarar la situación, «Por ahora no hay novedades al respecto», reiteraron ayer en Sol.

En la Asamblea de Madrid confirman que aún no se ha recibido ninguna invitación oficial. Al menos asi lo aseguran miembros de los grupos parlamentarios de la oposición. El PSOE se huele ya lo peor.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Jesus Celada, en declaraciones a ABC, advierte de que si Ayuso
mantiene la idea de no invitar a los
miembros del Gobierno, será «una
muestra más de su nerviosismo, su
irresponsabilidad institucional, su
sectarismo político y de su rivalidad
con Pedro Sánchez». A su juicio, la
presidenta de la Comunidad de Madind se diferenciaria así incluso de su
compañero de filas y presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma Moreno,
«quien no actúa de esta manera»

El aviso del PSOE ante ese eventual veto a los miembros del Gobierno de Sanchez es tajante: «Gestos como este pondrían de manifiesto que Ayuso hace de Madrid una Comunidad insolidaria, exclusiva y cerrada que los madrileños no nos merecemos y que no nos representa». Seria, según el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, «una muestra más de la falta de transparencia y de pluralidad propia de la mayoria absoluta de Ayuso». Y lo compara con lo ocurrido en algunas instituciones, como el Consejo de Telemadrid, la Cámara de Cuentas y la Mesa de la Asamblea, «Todo esto es no entender que es la democracia».

Pese a estas críticas, el PSOE confia en que Ayuso «reconsidere su postura» sobre el veto que anunció hace meses y acabe invitando a representantes del Gobierno de Sanchez. En el PP, por ahora, prefieren guardar silencio hasta que haya decisión firme.



El ministro Bolaños, con Ayuso en la ultima recepción del Dos de Mayo ABC

# El 100% de los asuntos judiciales se tramitan ya electrónicamente

 En la Justicia de la región se digitalizaron más de 17 millones de documentos en 2023

SARA MEDIALDEA MADRID

La digitalización avanza imparable por nuestras vidas, ocupando cada vez más espacios. Y ha llegado también a la Justicia, donde se persigue el objetivo de alcanzar el papel cero y se están digitalizando ya más de 17 millones de documentos al año. Segun fuentes de la Consejería de Digitalización, aunque el plan de digitalización se ha ejecutado en un 82 por ciento y se espera tenerlo concluido para 2026, «las cifras indican que el cien por cien de los asuntos del sistema judicial madrileño ya se tramitan electrónicamente».

Esta consejeria y la de Presidencia tienen en marcha, de forma conjunta, el proyecto Justicia Digital, para la modernización de este campo, que durante muchos años ha transmitido la rancia imagen de los legajos amontonados por los pasillos de los juzgados. Digitalizar se traducirá, afirma el Gobierno, en reducir los tiempos de gestión hasta en un 20 por ciento, y reducirá el manejo de hasta 7,2 millones de documentos físicos al año

A día de hoy, ya se pueden presentar escritos, informes y expedientes de forma electrónica, y también hacer notificaciones, otorgar poderes judiciales o celebrar juicios telemáticos, entre otros trámites. Si las cifras de documentos gestionados el año pasado en formato digital son altas -17 millones-, este ano no le va a la zaga, en el primer trimestre del año, ya se han alcanzado los 4.65 millones de documentos en formato digital. En la actualidad, el 87 por ciento de los documentos que aportan Policia y Guardia



Imagen tradicional de un juzgado con montañas de papel // DE SAN BERNARDO

Civil a los procesos judiciales los remiten ya electrónicamente

#### Expediente electrónico

Para 2026, asegura el Gobierno regional, quedará totalmente implantado el Expediente Electrónico, que se utiliza ya en todos los órdenes jurisdiccionales menos en el penal, «por motivos de seguridad jurídica aun por resolver». A través de él, jueces. magistrados, fiscales y letrados de la administración de Justicia (antes secretarios judiciales) pueden tramitar integramente los expedientes por vía electrónica. Y el próximo año tambien podrán acceder al mismo los abogados, procuradores, asociaciones personadas en las causas y ciudadanos. que ahora solo pueden pedir que se les traslade información, pero no pueden entrar en el sistema.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA, EN CIFRAS

87%

de los documentos que aportan a las causas Guardia Civil y Policia se remite electronicamente.

horas/dia ahorra en desplaza mientos la entrega telematica.

4,65
millones de documentos se han digitalizado entre enero y marzo.

Para desarrollar la Justicia Digital, existe una partida presupuestaria de 52,7 millones de euros a gastar entre 2024 y 2026. Y tiene tres objetivos: lograr la meta del «papel cero», equipar tecnologicamente las sedes y los puestos de trabajo e interconectar las infraestructuras con el resto de la Administración (incluidos hospitales) y con los juzgados de otras comunidades.

La meta del papel cero es un objetivo ambicioso, si se tiene en cuenta que en la Administración de Justicia se gestionan aproximadamente 2,7 millones de escritos, y 8 millones de notificaciones telemáticas: presentarlos de forma informática y usar los avisos digitales ahorran unas 50.000 horas diarias en desplazamientos a abogados, procuradores y ciudadanos

Los siguientes pasos que se dan, en paralelo, son incorporar el índice electrónico de los expedientes, y completar la digitalización del Archivo Territorial, lo que reducirá notablemente el papel acumulado y liberará espacio en los edificios publicos.

#### **Buscador 360**

Está también «a pleno rendimiento», afirman en el Gobierno regional, el Buscador 360, una herramienta inteligente con la que jueces, fiscales y letrados pueden consultar toda la información. escrita y audiovisual, que forma un expediente. Ya hay 37 millones de documentos y más de 300.000 videos registrados en este buscador Esta herramienta permite que un juez que esté redactando una sentencia, si necesita consultar la declaración de un testigo o el informe de un perito, «sólo tenga que acudir al Buscador y la aplicación le devolverá el momento de la comparecencia o el documento que solicita»

Una última pata de este proceso pasa por la informatización plena de los edificios y los puestos de trabajo Algo que prometen tener dispuesto para «antes de que acabe la legislatura», en 2027. Habrá tambien un sistema de textualización por inteligencia artificial para transcribir todo lo que suceda en la sala, a modo de acta judicial, que pasará a ser acta digital. Y que también servirán para textualizar las resoluciones que dicten por voz jueces y magistrados.



# Aprobado el nuevo plan de la Ermita del Santo que rebaja su altura

 El PP saca adelante el proyecto tras rebajar la edificabilidad; decenas de vecinos vuelven a protestar pese al cambio

S. L. MADRID

El Ayuntamiento de Madrid dio ayer el penultimo paso administrativo para aprobar el nuevo proyecto de la Ermita del Santo. Esta vez, con menor edificabilidad (6.200 metros cuadrados menos), 2 000 metros cuadrados más de equipamientos y una reducción de la altura de las torres, de 28 a 23 como máximo, además de alejarlas de las viviendas. El Partido Popular logró ayer el visto bueno al plan de la Comisión de Urbanismo. El expediente será ratificado de forma definitiva, si todo marcha según lo previsto, en el próximo pleno municipal que se celebrará el próximo 30 de abril.

El último escalón será enviarlo después a la Comunidad de Madrid para que refrende el expediente Para ello, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior - la competente en la materia- tendrá un plazo administrativo máximo de cuatro meses

Con este proceso concluiría su tramitación urbanistica y podria iniciarse la gestion del desarrollo por los propietarios del suelo. El delegado del área, Borja Carabante, ya concretó que



Cacerolada vecinal contra el proyecto de la Ermita del Santo // ABC

espera que las obras en la Ermita del Santo empiecen «antes de que finalice este ano»

El proyecto, situado en el distrito de Latina, incluye la creación de un total de 584 viviendas, más zonas verdes y la conexion del entorno con Madrid Río y el parque Caramuel. La intervención de regeneración urbana permitirá obtener casi un 70 por ciento de suelo publico, que ahora está en manos privadas. La vivienda protegida en este entorno alcanzará el 29 por ciento, con un minimo legal del 10, de la edificabilidad residencial, y la mayor parte será con precio limitado

«Creo que, en definitiva, se han re-

cogido las expectativas de los vecinos, que lo que pedian eran más equipamientos, más zonas verdes y una menor edificabilidad en ese entorno. Es un proyecto de una nueva configuración, más eficiente, más sostenible, con más zonas verdes y más equipamientos porque, en concreto, se incrementan los equipamientos en 2.000 metros cuadrados», trasladaba Carabante semanas atrás, informa Ep

#### Cacerolada

Pese a los cambios introducidos tras escuchar las quejas de los vecinos que lo tachan de «pelotazo urbanístico», decenas de residentes de la zona se volvieron a concentrar ayer frente a la

El TSJM revisará la operación de Méndez Álvaro

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso del PSOE contra la operacion urbanistica en El Corte Ingles de Mendez Alvaro, Los votos a favor de PP y Vox, con el rechazo de PSOE y Mas Madrid, sacaron adelante en el pleno del pasado octubre la operacion urbanistica. En marzo de 2019, el Tribunal Supremo ordeno que se demoliera parcialmente el edificio. En su lugar, salvo que ahora el TSJM diga lo contrario, la empresa levantará una o dos torres de oficinas de hasta 27 plantas. Este planeamiento, que se diseño en el anterior mandato de PP y CS bajo el nombre de Nuevo Sur Méndez Alvaro, recalifica el terreno y lo divide en dos parcelas.

parcela para protestar con una cacerolada.

Los cambios introducidos en el proyecto tampoco convencen a la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita Maestre, ni a su homóloga socialista, Reyes Maroto, quienes consideran que reducir alturas «no es suficiente»

Ambas formaciones políticas censuran que «no se da respuesta a los grandes inconvenientes de esta operación». Consideran que, pese a esta modificación, sigue «recalificándose» una superficie dotacional de uso deportivo privado en favor del promotor para que pueda construir vivienda libre

## TUS ANUNCIOS

Publique em amencies en ABC per teléfone 902334556, for 913204629/913399051 y en amestra web www.tusenuncios.com PARA SUS Caritas con ANUNCIOS EN. Turquia y  $\mathsf{ABC}$ Caritas Kspañola Siria Financieros Dona ahora: Comerciales Brevest **Oficiales** Esquelas 00089 Bizoni ES69 2 100 5731 7 102 0044 7605 Capabank 91 542 33 92 ES44 10049 6791 7222 1601 2127 Santander CATTON AS alicidad@debed.com



ABC MARTES, 23 DF ABRIL DF 2024

# Pintura hiperrealista para los mejores deportistas del mundo

Gasol, Topuria,
 Alcaraz o Nadal,
 inmortalizados en
 óleos de gran tamaño

#### ÁLVARO G. COLMENERO MADRID

Rafa Nadal, Novak Djokovic, Tom Brady, Carlos Alcaraz, Pau Gasol o Ilia Topuna. Son nombres cuyos éxitos deportivos perdurarán para la historia, leyendas en sus disciplinas que trascendieron limites establecidos y cuyas hazañas quedarán en el imaginario de los aficionados. Algunos de ellos estuvieron presentes ayer en la gala de los premios Laureus, que se celebraron en la Galeria de Cristal del Ayuntamiento de Madrid, y cuya estatuilla fue a parar a manos del tenista serbio. ganador de 24 Grand Slams. No todos pudieron lucir juntos en el recinto donde se organizaban los galardones, pero sí lo hicieron no muy lejos de allí, en CasaClub, en forma de lienzos

Y es que los hermanos Javier y Trino Tortosa, segunda generación de marchantes de arte, presentaron en la capital una exposición de pintura hiperrealista centrada en las mayores estrellas del deporte, como nunca se ha visto antes. Estos almerienses de adopción han creado un nuevo concepto artístico, denominado Hyperemphatic Art, consistente en incorporar en un cuadro-retrato, a tamaño sobredimensionado, elementos reales que provocan en el espectador emociones nuevas, impactantes. «La idea es que la persona que disfrute la obra vea de cercaal deportista», asegura Trino Tortosa.

#### Tamaño 'superstar'

Esta colección de pintura está formada por 10 obras pintadas al óleo sobre lienzo, en tamaños realmente grandes (más de dos metros de alto). «Poder apreciar a estrellas del deporte, como Rafa Nadal, Pau Gasol, Ilia Topuria, Djokovic, Carlos Alcaraz, Carlos Sainz o Tom Brady de cerca, pero a través del arte, es un orgullo para nosotros, ya que hemos recibido un 'feedback' maravilloso», cuenta Javier Tortosa, que ha recibido a deportistas como Rafa Pascual -quien fuera estrella del voleibol- o el actor Jaime Nava, entre otros.

Gracias a las obras pictóricas que impulsan los hermanos Tortosa, se logran capturar instantes que evocan a momentos historicos del deporte español. «Los protagonistas aparecen retratados en situaciones de sus carreras que los forjaron como auténticas leyendas», precisan. Por ejemplo, Rafa Nadal, ganador de 14 Ronald Garros, aparece ejecutando un golpe de derecha y pone la guinda al cuadro una

pelota de tenis real. Ilia Topuria, campeón de la UFC, aparece concentrado sujetando una bufanda de España. O su vecino de galeria, Pau Gasol, trata de anotar una canasta saltando con el balón de baloncesto que se le ha colocado utilizando una esfera real. También emerge Alcaraz con una derecha efectuada con potencia, e incluso Carlos Sainz Jr. celebra una victoria con la bandera de España en su mano derecha. La colección podrá verse hasta hoy martes en CasaClub



Dos de los óleos que forman parte de la muestra // ABC





## Acuerdo entre la Academia de Ciencias Económicas y Swiss **Umef University**

▶ La transformación del mundo por la inteligencia artificial, base del convenio

**JUAN CARLOS VALERO** BARCELONA

En el transcurso de una jornada académica conjunta en Ginebra (Suiza) entre los miembros de la Swiss UMEF University y la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (Racef) bajo el título general de 'Las expectativas económicas inciertas en el inquietante orden mundial; los presidentes de ambas instituciones, el ex primer ministro rumano Petre Roman, y el doctor Jaime Gil Aluja, han suscrito este miércoles un convenio de colaboración.

La Swiss UMEF University es la primera universidad privada acreditada a nivel federal en Suiza y su presidente. Petre Roman, disertó en su ponencia inaugural sobre «Cómo la lA está transformando el mundo», mientras que Jaime Gil Aluja, presidente de la Real Corporación es-

pañola pronunció la conferencia titulada: «El maniqueismo visto desde la inteligencia artificial». A partir del principio de simultaneidad gradual apoyado en los conceptos de medida, valuación, grado, nivel y playa de entropia, principio que sustituye al del tercio excluso en el que se basa la visión binaria de la vida, Gil Aluja, padre de la teoría de la incertidumbre, ha generado una nueva matematica denominada difusa y en la que reina la matización, pilar de la Escuela de Econo-



Jaime Gil Aluja y Petre Roman, en la firma del convenio // ABC

mía Humanista de Barcelona.

Esos trabajos han permitido a la Racef introducirse en el mundo de la inteligencia artificial (IA) mediante la elaboración de algoritmos que han merecido la calificación de humanistas, por llevar incorporada, numérica y no numericamente, la subjetividad, «compañera permanente de la objetividad, en el pensamiento y decisiones del sujeto de las relaciones económicas y sociales». En el marco de la escuela económica humanística de Barcelona, la Real Corporacion ha publicado algoritmos tales como el 'Algoritmo para la descarbonización del planeta, el 'Algoritmo para la asignación óptima de los menores no acompañados a las familias adecuadas; el 'Algoritmo para la armonía entre generaciones' y el 'Algoritmo sobre la detección precoz de desórde-



Legados de la Caja de las Letras // TANIA SIEIRA

#### LEGADOS DE LA CAJA DE LAS LETRAS

## El Instituto Cervantes abre su cámara del tesoro

M, ARRIZABALAGA MADRID

Los pasaportes de María Teresa León y Rafael Alberti, la maquina de escribir de Nicanor Parra, las zapatillas de Alicia Alonso, la pipa de Buero Vallejo o la camisa que se ponía Fernando del Paso para hallar inspiración, asi como primeras ediciones, manuscritos, gafas, partituras, boligrafos, llaves, relojes, sombreros, vestidos... e incluso sobres y cajas secretas han abandonado algunos de los 1.800 cajetines de seguridad de la cámara acorazada del Instituto Cervantes para mostrarse al

publico por primera vez en la exposicion 'La mayor riqueza. Legados escogidos de la Caja de las Letras' que podrá visitarse hasta el 16 de junio en Madrid. «Estos objetos forman parte de la educación sentimental de nuestro pais» y «dan una imagen de la cultura como un bien comun, muy amplio, que hermana tanto la labor más academica, lo que se suele llamar alta cultura, como la más popular», explicó su director Luis García Montero en un recorrido por esta muestra que reune un centenar de legados depositados desde 2007.

#### TRIBUNA ABIERTA

## El véspero de Kant

POR ALFONSO GARCIA NUÑO

ESCARTES no era propiamente un idealista, sin embargo, en él, comienza la modernidad y, con su filosofia, se inicia un giro en la historia del pensamiento que culminará en Kant, del cual celebramos este 22 de abril el tercer centenario de su nacimiento.

A ese giro, el propio Kant lo calificó de copernicano. Hasta la modernidad, el centro de gravedad en el conocimiento estaba en la realidad conocida. Con la 'Critica de la razón pura', el centro se va a desplazar al cognoscente. Son los conceptos vacios de contenido que el hombre tiene con anterioridad a toda experiencia (a priori) lo que va a regir el conocimiento y no lo que sean de suyo las realidades. Gracias a eso son, para Kant, comprensibles las intuiciones sensibles

de las cosas. En vez de ser las cosas las que se nos donan en el conocimiento, somos nosotros los que construimos su conocimiento. ¿Pero cómo construir el conocimiento de lo que no conozco?

Tras Kant, la filosofia fue plenamente idealista. De una manera u otra, en el idealismo, en su contra o de diversos modos, se ha tenido, mayoritariamente, a la realidad dando vueltas alrededor nuestro; así escribía Nietzsche: «No hay hechos, sino solo interpretaciones». En la llamada posmodernidad, más bien tardo modernidad, la subjetivación, aunque presente su propio cariz, ha seguido estando presente. La verdad incluso ha llegado a considerarse un instrumento de dominio y verse preferible aferrarse a las propias opiniones o emociones. Pero, si se nos hurtan la realidad y la verdad, ¿qué le podrá quedar al debil frente al parecer del poderoso? Mas, insobornable e invencible, la realidad está ahí y es ella la medida de nuestro conocimiento, la que nos da y quita la razón.

Hace cien años, con motivo del segundo centenario del natalicio de Kant, Ortega, que se formó en el neokantismo, escribió un ensayo con tal motivo: 'Las dos grandes metaforas'. En él, además de una reflexión sobre la metáfora, hace ver que, en la historia del pensamiento, habria habido dos grandes momentos, el realismo del hombre antiguo y medieval y el idealismo del moderno, que estarían expresados en sendas metáforas, imagen de la gran gigantomaquia de la filosofia: Aristoteles frente a Kant. Ya desde 1914, empezó el filosofo madrileño a considerar que había que ir más alla de la modernidad sin que esto supusiera volver a un realismo ingenuo, incluso propuso una tercera metáfora en la cual podria encontrar su rostro el pensamiento venidero. Tras él, llegó un nuevo realismo, el de Zubiri, una de las filosofias más ambiciosas del pasado siglo. En el primer cuarto del nuestro, han aflorado una gran variedad de realismos en muy distintos países, que, aunque no lleguen a la altura del donostiarra, son sintomas de la fatiga y ocaso de la modernidad, esperanzador anuncio de un nuevo realismo.

#### ALFONSO GARCÍA NUÑO

Profesor en la Facultad de Filosofia de la Universidad San Dámaso





**EXCELENTÍSIMO SEÑOR** 

## DON IGNACIO FERRERO RUIZ DE LA PRADA

**DOCTOR ARQUITECTO** CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDEN DEL SANTO SEPULCRO DE JERUSALÉN

**FALLECIÓ EN MADRID** 

EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024

D. E. P.

Su esposa, Maria del Milagro Gracia Saracíbar, hijos, Ignacio y Maria del Mar, Luis y Miriam; metos, Nacho y Paula, hermana, María Dolores, hermanos políticos, Esteban Gracia Saracibar, Rosa Arce Fernandez y Luisa Gracia Saracíbar; sobrinos, primos y demás familia; Carmita e hijas

RUEGAN una oración por su alma.

El funeral por su eterno descanso se celebrará el miercoles, dia 8 de mayo, a las veinte treinta horas, en la iglesia de los Carmelitas de la calle Ayala 37, de Madrid





## Ofrece una Misa

por tus seres querido



ofreceunamisa.org

91725 92



## Magistrado del TC y jurista innovador

**OBITUARIO** 

#### Pablo García Manzano (1932-2024)

Aunó una envidiable dualidad como jurista que vivió con pasión hasta el final y como estudioso que profundiza e innova

📺 l pasado 20 de abril fallecía Len Madrid a los 91 años Pablo García Manzano, magistrado emérito del Tribunal Constitucional (1996-2004) y del Tribunal Supremo (1976-1996)

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense (1954), inició su andadura en la carrera judicial en 1956, para opositar más tarde como magistrado especialista de la jurisdicción contencioso-administrativa (1962). formando parte de las primeras hornadas de jueces que contribuyeron a conciencia a construir en silencio una solida jurisprudencia de la que aún hoy nos servimos con orgullo

De una vasta cultura y un amplio conocimiento de las principales ramas del Derecho, Pablo García Manzano aunó una envidiable dualidad como jurista, que vivió con pasion hasta el final: la de juez, que ha de resolver sin dilación teniendo en cuenta, con la pulcritud de un relojero, las circunstancias de cada caso y, al tiempo, la del estudioso que profundiza e innova.

No en vano colaboró como profesor universitario durante quince años hasta su nombramiento como magistrado del Tribunal Supremo. Es posible que, de haber hecho carrera academica, cosa que a veces parecía «añorar», habría podido ser un catedrático de referencia

Con todo, acaso su más intima vocación fuera la literatura. unida a una marcada curiosidad intelectual por tantos campos de las humanidades. De nuevo, la historia se repite: un jurista completo, que por sus raices humanistas, supo poner en el centro del Derecho al ser humano, concepción occidental ésta en las antipodas del entendimiento de la abogacía como un mero servicio de ingeniería social

Como persona -recia castellana- destacaba su bonhomía Como ciudadano, su sincero y preocupado sentido de Estado. En cuanto amigo, su nobleza, fidelidad y ansias de diálogo; escuchaba con fruición

Como juez irradiaba algo Siempre pensé que si un día debiera comparecer ante un juez querría hacerlo ante él, en el convencimiento de que aceptaría sin dudarlo su veredicto. Pero esa excelencia, rectitud e integridad que lucian en su quehacer profesional no eran algo separado de su vida personal. Desde su honda sencillez, que se mostraba casi como desvalimiento, su discreción y estoicismo no ha dejado a nadie indiferente y, menos aun y con mayor razón, a su familia extensa.

JAVIER BARNES

Catedrático de Derecho Administrativo

#### SORTEOS DE AYER

CUPÓN DE LA ONCE (Lun. 22)
49866 Serie: 013

TRIPLEX DE LA ONCE (Lun. 22) S.1: 518 S.2: 209 S.3: 865

MI DÍA DE LA ONCE (Lun. 22, Fecha: 16 NOV 2021 N' suerte: 03

BONOLOTO (Lun. 22,

16 23 25 28 36 37 Complementario, 45 Reintegro: 7

LA PRIMITIVA (Lun. 22,

4 14 22 29 35 42 Complementario: 40 Reintegro: 1 Joker: 8201236

SUPER ONCE (Lun. 22)

Sorteo l'

01-05-06-07-12-14-20-21-28-45-52-53-54-58-62-63-71-79-80-84 Sorteo 2.

01-12-17-25-26-29-30-40-49-52-54-55-60-61-67-71-76-77-79-83 Sorteo 3:

03-04-06-17-18-28-29-31-37-43-51-52-53-54-55-56-70-73-79-83

#### Suscribete ya a





Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



#### SORTEOS ANTERIORES

CUPÓN DE LA ONCE

Viernes 19: 38999 LaPaga, 079 Sábado 20: 97618 Serie 033 Domingo 21: 97521 Serie, 032

TRIPLEX DE LA ONCE

Viernes 19; 965 / 940 / 181 Sabado 20; 587 / 275 / 512 Domingo 21; 736 / 684 / 878

BONOLOTO

Viernes 19: 04-18-19-26-30-46 C.13 R.0 Sabado 20: 01-08-21-34-36-41 C.11 R.8 Domingo 21: 13-19-24-30-40-47 C.23 R.5

LOTERÍA PRIMITIVA

Jueves 18: 04-13-15-29-34-36 C:48 R:5 Sabado 20: 10-12-28-40-43-44 C:20 R.2

GORDO DE LA PRIMITIVA Domingo 21: 08-27-35-45-50 C:6

EUROMILLONES

Martes 16. 22 29-31-39-46 E: 3-7 Viernes 19: 10-20-40-44-46 E: 1-3

LOTERÍA NACIONAL Sábado 20 de abril

Primer premio: 91210 Segundo premio: 31907 Reintegros: 0, 3 y 9

**LOTERIA NACIONAL** 

Jueves 18 de abril Primer premio: 65500 Segundo premio: 68928 Reintegros: 0, 2 y 5 Crucigrama blanco Por Óscar

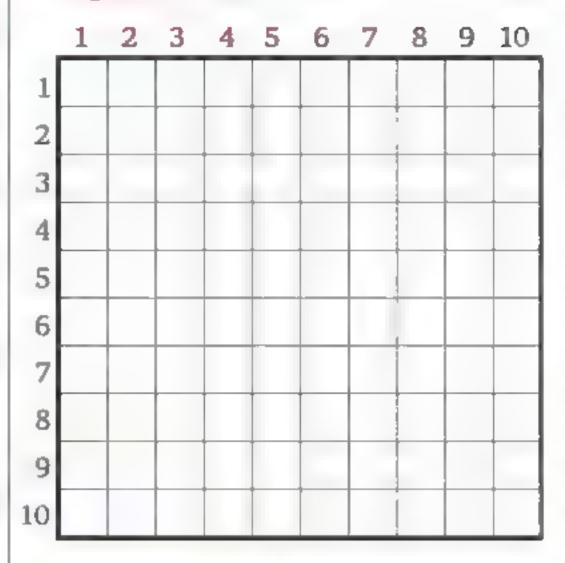

HORIZONTALES.- 1: Ley emanada de la competente autoridad, que se diferencia de los reales decretos y órdenes generales en las formulas de su publicación. 2: Sujetáramos a reglas algo. 3: Al revés, infusión. Al revés, tuéstala, abrásala. Punto cardinal, 4: Cilindro giratorio donde van las balas de un revolver. Al revés, sonido musical que afecta agradablemente al oído, 5: Eficacia, poder, virtud

#### Contiene 10 cuadros en negro

para obrar. Río de Italia. 6: Norte Hembra del loro. Hermana de una comunidad religiosa. 7: Agudeza, donaire, chiste en el habla. Densifique, coagule 8: Natural de Irán Al reves, comprueba la medida de un verso 9: Aborreciesen, detestasen. Interjeccion usada repetida para llamar al perro. 10: Nariz, napía. Rasuras las barbas

VERTICALES.- 1: Solicitación para conseguir algo que se desea. 2: Desafian a duelo o pelea. Sufra la acción del fuego. 3: Simbolo de la plata. Haceis mellas. 4: Calvo, lampiño. Nave. 5: Estropeeis, desgracieis. 6: Labrarias la tierra. Terminación verbal. 7: Yunque pequeno que usan los plateros. Preposición. Sentido grande de tristeza. 8: Magnetismo. Gana y necesidad de beber. Simbolo del fosforo. 9: Simbolo del cobalto, Hace oposiciones a un cargo o empleo. 10: Demos consejo o dictamen

#### Jeroglífico



Necesita una vuelta más para conseguirlo

#### Ajedrez

#### Blancas juegan y entablan

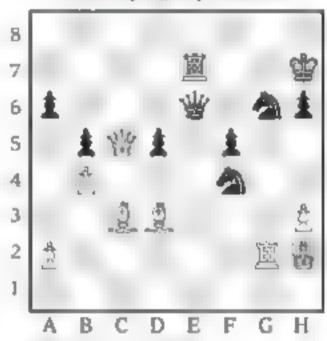

Littlewood - Perkins (inglaterra, 1975)

#### Crucigrama Por Cova-3

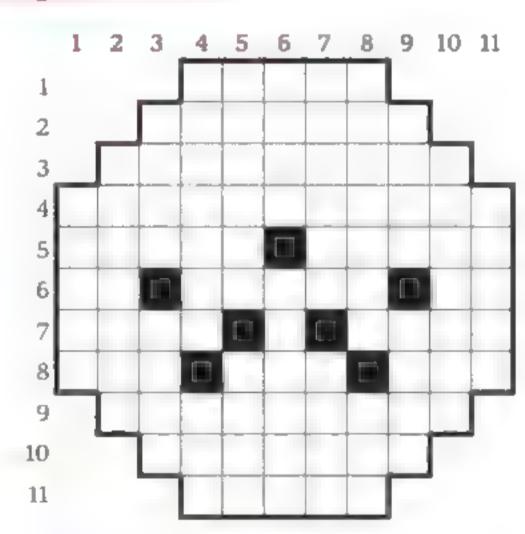

HORIZONTALES: 1: Rebaño de ganado lanar formado por el de diversos dueños y conducido por un solo mayoral 2: Al revés, logras que el salvaje se vuelva manso. 3: Echáis gotas, que salen volando desordenadamente. 4: Procesos judiciales que son suspendidos cuando no hay causas que justifiquen la acción de la justicia. 5: Subgénero de la ópera, plural. Apunta, escribe. 6: Real Decreto. Ocurrirá, tendrá lugar, existirá, tendrá presencia. Antes de Cristo. 7: Al reves, produce, inventa, genera. Anfibio saltarín que croa. 8: Metal valioso. Al revés, Banda Sonora Original. Hermana de una congregación religiosa. 9: Unieses a una persona o empresa a otra para que colaboren y ganen juntos. 10: Atañes, influyes. 11: Empleáis

VERTICALES: 1: Fiesta. 2: Pérdida de audición. 3: Al revés, te dirigias a un lugar Flor. 4: Al revés, hablar relajadamente. Al revés, ovni para un angloparlante. 5: Densa. Al revés, sin humedad. 6: Semilla aromática que se suele tomar en infusión. Elemental, primordial, primaria. 7: Adornar con lazos Utilicé la batidora. 8: Aflojar, perder su fuerza el viento. Sistema Andaluz de Salud. 9: Al revés, siente repulsión y rechazo intenso hacia algo o hacia alguien. Las mejores cartas del poker. 10: Estancias en la parte de abajo de un edificio, donde se suelen guardar trastos. 11: Extraer

#### Sudoku Por Cruz&Grama



#### Soluciones de hoy

| 8  | 2  | 9  | 4      | 0 | 2   | 2  | 2  | Ģ. |
|----|----|----|--------|---|-----|----|----|----|
| u. | ě. | b  | 0      | Ģ | b   | à  | 3  | í. |
| 6  | 1  | 2  | P      | Ĺ | 4   | ß. | Ü  | 6  |
| £. | ĥ  | ÿ  | 6      | P | 'n. | 2  | £  | £  |
| £  | ħ. | E  | 9      | 7 | ě.  | Ģ  | 6  | 6  |
| 4  | ũ  | 15 | 5      | 6 | ſ   | 0  | 0  | ٠  |
| 2  | 6  | 4  | ė.     | B | Þ   | ľ  | Ģ  | *  |
| r  | H  | d. | $\tau$ | L | Ç.  | 6  | P  | Đ. |
| 3  | 0  | 9  | 8      | 6 | P   | ď. | 4  | ρ  |
|    |    |    |        |   | п   | MO | DI | 15 |

aido Ases, 10 Sotanos, 11 Sacar

Lacear Bati & Amainar SAS 9

S. Espesa oce5 6. Ants. Basica. 7

CR 3 sabl Ross 4 reliahC OFU

VERTICALES 1 Sarao, 2 Sorde

RD Habra At 7 aert Rana & Oro O58 Sot 9 Asocrases, 10

9 PLOUR SPLIK S SOPIOSOLOG

2 sasnatas à balpicais 4

HORIZONTALES 1 Reals

steeld it actoolA

Crucigrama

TUERCA (TU/ER/CA)

Ajedrez 2 Exerti Exer 2 Exerti Exer 3.524 who +795.5 3.527 5.525 who

oofii[gore]

(El \* representa cuadro en negro)

VERTICALES 1 Pretension 2
Retain. \*. Arda. 3: Ag. \*. Mellaus
4 Clabro \* Mao 5 Malogreus
\*. 6 Ararias \*. Er 7 Tas. \*. A. \*
Pena 8 Imain \* Sed. \* P 9 Co. \*
Oposita 10 Asesoremos.

HORIZONTALES I Pragmatica & Reglavamos & eT \*, alash.\* E 4 Tambor \* no5 5 Energia \* Po 6, W \* Lora \* Sor 7 Sal \* Espese 8 Iram \* ediM 9 Odia sen. \* To 10 Naso \* Rapas

Crucigrama blanco

Pasatiempos ABC nº 2670

Gerona

Вагсеюва

8,35

Puints 🗬

Salida Sol

Puesta Sol

Luna Llena

24 de Abril

07.24

21 02

Pain Yarer Interler

#### HORÓSCOPO



Pasarás una buena parte del dia preocupado por una cita, reunión o examenque le espera en breve plazo. Busca la soledad para poder aclarar tus ideas.



La música, la lectura o la escritura scran hoy tus medios de expresión preferidos, en cilos encontrarás satisfacción. Ded cate a una de estas actividades.

#### Géminis 21 V al 20 V >

Si tienes en cartera algun viaje relacionado con el ocio, no te lo pienses y lánzate a la aventura, pero no olvides dejar todo bien atado en el trabajo.

Dia propicio para las aventuras sexuaies especialmente si buscas un encuentro placentero que no trasça aparejado. un compromiso de relación.

2. V I. al 22 VIII H ry puedes ser convocado a una

reunion en un amb, o o con unas personas que no democes. Que eso no te ampida detender las posturas con energia

De nuevo, la dentadura puede ponerte hoy contra las cuerdas. Las molestias pueden aparecer de golpe o tras varios avisos. Todo ello afectará a tu humor

## Libra

La noche te traera hoy oportuni dades de contactar con personas que seránmuy interesantes para to futuro. Si aiguienle ofrece tomar una copa, acéptala.

## Escorpio

Das may favorables en el terreno sentimenta. Ocasion para lortalecer relaciones debuitadas o para iniciar nuevos romances que pueden ser duraderos.

El laberanto convenza a despejarse y la sanda esta mas cerca que nunca-Procura no coger el camino equivocado en los últimos pasos.

## Capricornio

A pesar de que las decisiones que tumas en el ámbito familiar no son muy apiaudidas, manten tus apuestas. Al final, acabarán dándote la razón.

## Acuario

Las cosas no te han salido como tu esperabas en el terreno sentimental y noparece que hoy vayan a mejorar Dedicate a hacer un poco de ejercicio.

Hoy te has despertado con muy pocas ganas de afrontar el dia con energia Si no haces frente a esta sensación, puedes caer fácilmente en la apalia.

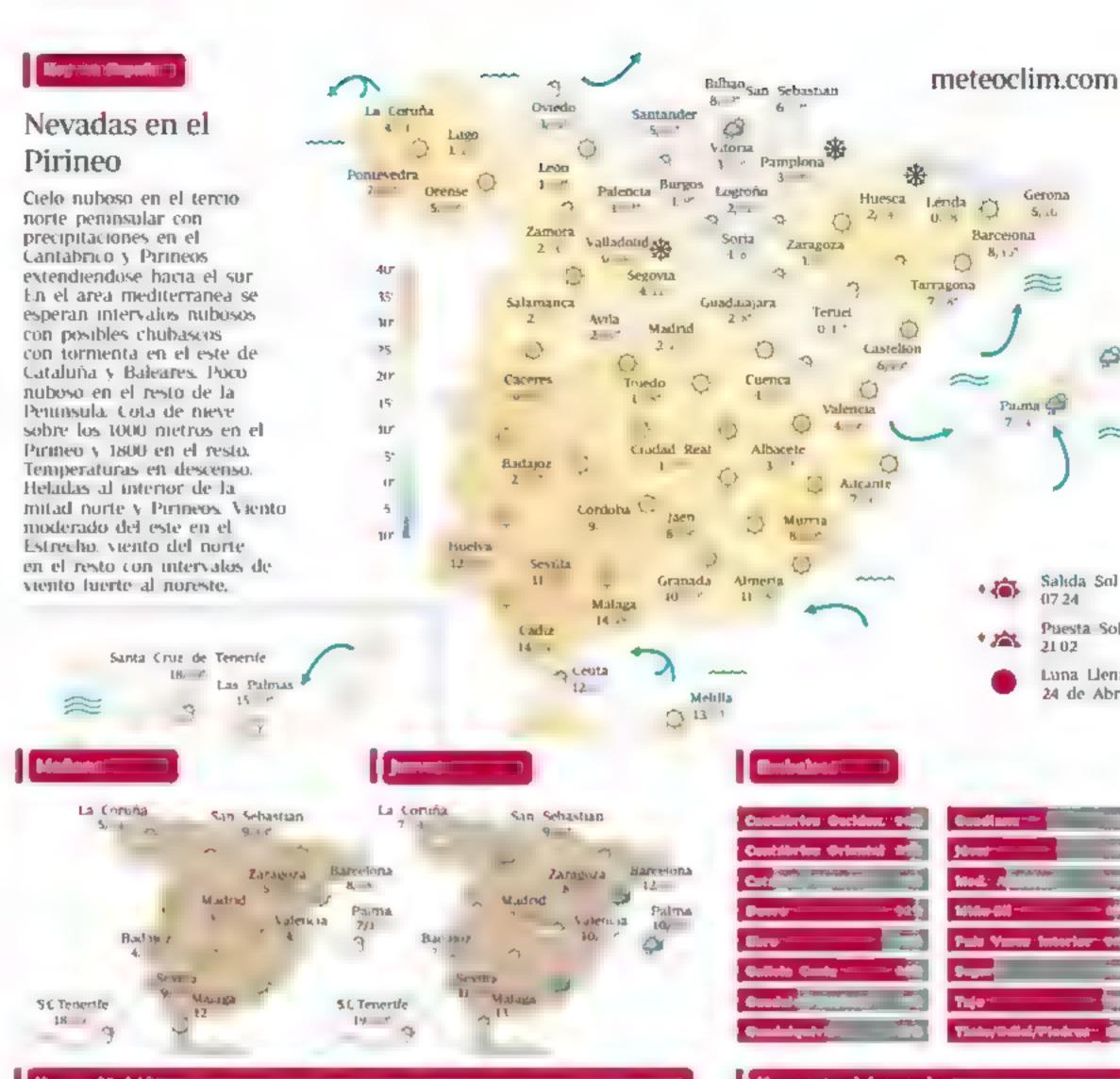



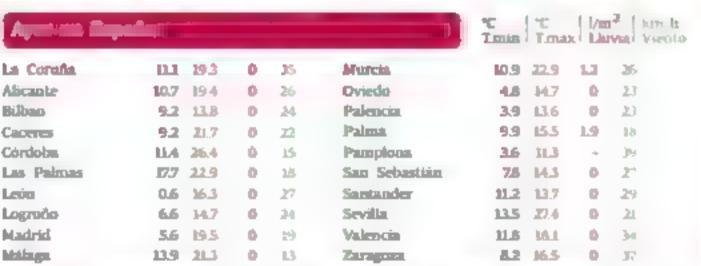

| Propulation of | MA.F            | 12.4      |        | 20        | CARCOL              | 4.0        | 44.7    | -        | 400   |          | 5/ 1        |
|----------------|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------------|------------|---------|----------|-------|----------|-------------|
| Bilbao         | 9.2             | 13.B      | 0      | 24        | Palencia            | 3.9        | 13.6    |          | 23    |          | II - o form |
| Caceres        | 9.2             | 21.7      | 0      | 22        | Palma               | 9.9        | 15.5    | 1.9      | 18    |          | Berlin      |
| Cordoba        | 11.4            | 26.4      | 0      | 15        | Pampiona            | 3.6        | 31.3    | -tr      | 39    |          | 0/7"        |
| Las Palmas     | 17.7            | 22.9      | 0      | 18        | San Sebastian       | 7.6        | 14.3    | 0        | 2"    |          | Brusetas    |
| León           | 0.6             | 16.3      | 0      | 27        | Santander           | 11.2       | 13.7    | 0        | 29    |          | 1/9*        |
| Logrado        | 6.6             | 14.7      | 0      | 24        | Sevilla             | 13.5       | 27.4    | 0        | 21    |          | Estocols    |
| Madrid         | 5.6             | 19.5      | 0      | 19        | Valencin            | 11.6       | 16.1    | 0        | 34    |          | 2, 3*       |
| Milingu.       | 13.9            | 21.3      | 0      | 1.3       | Zaragona            | 8.2        | 16.5    | 0        | 37    |          | Linbon      |
| Tatormación de | abutada yitiliz | undo entr | 21 002 | su la obc | ensis de la Agrecia | Estatul de | Metroro | ling) in |       |          | 11.50 7     |
| <b>(3)</b>     | d               | 0         |        |           | · *                 | <u></u>    | 6       | 4        | امرا  | _        | ~=          |
| Desperado      | Varrable        | Nuboso    | Ch     | ubascul   | LLuvia Nieve        | Debil      | Moderad | o E      | uerte | Mar Bana | Mar rizada  |
|                |                 |           |        |           |                     |            |         |          |       |          |             |



| Andorra   | Londres | Buenas Aires  | Nueva York  |
|-----------|---------|---------------|-------------|
| 5, 1      | 4.math  | 15, -         | 2           |
| Berlin    | Mosen   | Caracas       | Pelan       |
| 0/7*      | 6/15*   | 20. **        | 14, 4"      |
| Brusetan  | Paris   | Doha          | Rio janeiro |
| 1/9*      | 3/10"   | 26, ."        | 18/2)       |
| Estocolmo | Praga   | Johannesburgo | Singapur    |
| 2, 3"     | 2/7     | 17 PM         | 26, "       |
| Lisbon    | Borns   | México        | Sidney      |
| 11/7 7    | 10/100  | 15, 4"        | 12, 22*     |



#### MADRID

#### ARTISTIC METROPOL c/ Cigorrerus, 6. Tel: 915 272 792 Web www.artisticmetropoles

Anatomia de una carda V.O.S.E. 12.00 Humanoides del abismo. 22.55 Lu memoria infinita. 16.00 La zona de interés, 12.00 16.00. La zona de interés V.O.S.E. 12.00 Misganas ganan, la bistoria de Elena Hughta, 16 00

#### CALLAO

PL Canao, 1 Tel. 962 221 622 Wieb. Peser vite intradels com-

Dragookeeper Guardiaon de dragones, 16.15 - 18.15. Hispanoa mérica, canto de vida y esperanza. 20 IS Matusaien, 22,30 Menudas piezas. 16.20 - 18.20 - 20.20 Sangre en los labios, 22 \$5.

#### CAPITOL

Gran Via, 4t Tel, 915 222 229 Web capitolytan iaxom

Cazafantasmas. Imperio belado. 16.00 Hispanoamerica, canto de vida y esperanza, 19 00. Los niños de Winton, 19.00 | 22.00. Monkey Man. 16.00 22.00

#### CINE DORÉTH MOTECA ESPANOLA

c/ Santa Irabel. J. Tel. 913 691 125

unou meu.es/jsp/plantitia\_toat.jsp?id ×7-14/417041=(370)

Atrapado en el tiempo V.O.S.E. 20.30 Le quattro volte V.O.S.E. 49.0L

#### CINES EMBAJADORES Web reservaentradas.com

Anatomia de una caida VO.S E 21.45 Desconocidos V.O.S.E. 21.40 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 17.45 El consentimiento V.O.S.E. 19:45 | 32:00 | El salto, 17:56 Hate Songs V.O.S.E. 19 30 Pájaros. 2710 1940

#### CINESA LA GAVIA 3D.

ci del Atto del Retiro, sin. Tel: 902 333 2.71

Web cinesales

Abigail 16 45 19 50 21 25 - 22 25 Cazafantasmas, Imperio belado. t9 40 22 20 Civil War 16 30 19 15 22 00 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 15.45 | 18.00 | 20.15, Dune: Parte dos. 20 50. Emma y el jaguar. negro. 15 50 Godzilla y Kong. Elnuevo imperio. (6 10 - 19.00 21 45 Kung Fu Panda 4, 18.25, La familia Benefon, 18.50. La primera profecia, 19.25 22.15. Los niños de Winton, 22.10 Menudas ptezas. 16.00 18 to - 20 25 22 45 Monkey Man. 22 30 Spy x Family Código Blanco, 1700 19,35

#### CINESA LAS ROSAS

au Guadoraiara, 2. Tel. 902 333 231 Web cinesales

Abigail, 1710 - 1950 | 22.25 Cazafantasmas: Imperio helado .6 00 Civil War 16.30 19 15 21 00 22.00 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 18.00 20 IS. Godzilla y Kong: El puevo imperio: 18.45 21 30 Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, 16,25. La primera profecia. 22.15 Menudas piezas. 15.50 19.00 21.45 Monkey Man. 22.35 Spy x Family Codigo, Blanco. 1700 19 15

#### CINESA MANOTERAS au de Manoteras, 40. Tel. 902 100 842

Web cinesales

Abigail, 1715 1950 - 22.25 Cazafantasmas: Imperio belado 16.00 18.45 21.55 Civil War 15.45 18.30 19.15 21.15 22.00 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 1705 19.20. Dune: Parte dos. 16.05 17.25 19 40 21 00 El consentimiento, 15 50 18.35 22.25 Godzilla y Kong. El nuevo imperio 19 00 21 45 Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 15.45 18.25 20.45. Kung Pu Panda 4. 48.20. La familia Beneton, 18.25. La primera profecia, 21 35, La quimera, 15.55 19.00 22.00 La zona de interés. 21 (0 Los niños de Winton, 15.50 20:40 Menudas piezas, 15.45 18.05 20.25 22.45. Monkey Man. 19.05 21 30 Pájaros. 15:55 19:25 22:05 Pequeñas cartas indiscretas, 21.20 Radical 19.30 Rosalie 18.55 - 21.40 Sangre en los labros, 22.15. Spy x Family Código: Blanco, 1700 1935

#### CINESA MENDEZ ALVARO

c/ Acanto, 2. Tel: 902 100 842 Web cinesales

Abigail 1715 1950 2110-2225. Cazafantasmas: Imperio helado. 19.00 21.40 Civil War 16.30 18.40 19.15 22.00. «Cudados, 16.40 19.05. Dragonkeeper Guardiana de dragones 6 to 18 20 Dune Parte dos. 15 45 19 40 2 20 E1 consentimiento, 19 55 - 22 35 El salto. 22 05 Godzulia y Kong Elhuevo imperio, 19 10 21 50 Hispanoemérica, canto de vida y esperanza, 19 t5 Kung Fu Panda 4. 1740 La familia Beneton, 15.50 18.05. La primera profecia. 19.35 -22.15. La quimera, 18.55 21.55. Los niños de Winton. 21.55. Menudas piezas, 15.45 18.05 20.25 22.45 Monkey Man. 19:30 22:15. Pájaros. 20.20 22 40 Sangre en los laixos. 16.15 - 20.30 Spy x Family Codigo: Blanco, 1700 19.35

#### CINESA PRINCIPE PIO P\* de la Florida, s/n. Tel: 902 133 231

Web cinesales

Abigail, 1715 1950 274c 22.25 CIVIL War 16 30 19 15 22 30 Dragoniceper Guardiana de dragones 15.45 18.00 Dune Parte dos. (7.30 21.00 Godzilla y Kong El nuevo imperio. 16 45 19 30 23.15. La primera profecia. 16.20 19.00 22 to Menudas piezas, 15.50 DL10 - 20.25 22.45. Monkey Man. 20 10 Spy x Family Codigo: Blanco. 1700 1935

#### CINESA PROYECCIONES c. Fuencarral, 136, Web cinesaes

Abigail 1715 1950 - 22.30 Civil War 16 30 19 15 22 30 Dragoniteeper Guntélana de dragones, 16 00 18 15 Done: Parte dos. (8 00 21 30 Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 16 05. La primera profecia, 22.45. Los niños de Winton, 20,25 Menudas piezas, 18.50 21.15. Monkey Mar. 22.15 Spy x Family Codigo, Blanco, 1700 .9 15

#### CINE TECA

Pl. de Legazpi, & Tel. 915 170 90.1. Web entradakabi es

El gran hotel Budapest V.O.S.E. 20 00 Las zapatillas rojas V.O.S.E.

#### CONDE DUQUE AUDITORIO MORASOL.

c, Pradulo, 4 Tel. 910 524 380 Web reservaentradas.com

Civil War 1700 1905 Civil War V.O.S.E. 21 IS Dragonkeeper Guardiana de dragonea, 16.25 18.15 2010. Dragonkeeper Guardiana de dragones VO.S.E. 22:05 Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 16 45 19 15 23 30 Kung Fu Panda 4, 1715 La zona de Interés, 19 00. La zona de interés V.O.S.E. 21 00 Los piños de Winton. ,715 19 20 Los niños de Winton V.O.S.E. 21:30 Menudas piezas. 1715 19 15 21 15 Pequeñas cartas Indiscretas, 1715 1915, Pequeñas cartas indiscretas V.D.S.E. 2115 Rosane (\* 10 1915 Rosabe VOSE) 2 %

#### EMBAJADORENRIO Web high cinesembaje dereses.

CIVII War VO S.E. 1740 19 to 22 00 200). Una odisea del espacio. 10 00 El consentamiento VD S.E. 1210 Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, 17.20 Juha V.O.S.E. 19:30 La quimera V.O.S.E. 12 00 19 30 Pequeñas cartas indiscretas VO.S.E. 1730 Pobres criaturas V.O.5.E. 21.15 Sangre en los labios V.O.S.E. 22 00

#### GOLEM

er Martin de los Heros, 14 Tel. 902 221 623 Web golemies

Desconocidos VO 5.E. 20 20 | 22.30 El consentimiento VO.S.E. 1700 19.30 22.00 HLM Pussy V.O.S.E. 16.10 22.30. La guimera V.O.S.E. 46 30 - 19 30 - 22 30 Mi camino Interior VO 5.E, 36 to 18 ts Pequeñas cartas indiscretas V.0.5.E. 16 15 20:20 Sangre en los labios V.O.S E. 1700 19:30 22:00

#### MK2 PALACIO DE HIE1O c/ Silvana, 77 Tel 914 061 785

Web reservoentradas.com

Abigail 1730 2000 2230 Abigail V.O.S.E. 21 50 Cazafantasmas: Imperio helado, 1700. Chantaje en Broadway V.O.S.E. 20.00. Civil War. 16:00 18:10 20:20 22:30 Civil War V.O.5.E. 19/30 21/40 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 16.00 .8:00 20:05 Dune: Parte dos. 18:00 21.15. El consentimiento, 15.45 18.30 El consentimiento VO.S.E.

20.15. El milagro de la Madre Teresa, 19.30 El salto, 22.08 Emmay el pagisar negro. 16.00. Godzifla y Kang El aueva imperio. 1700 22.30 Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 19.00. La familia Beneton, 1700 La primera profecia, 21.30, La quimera, 16.30 19 to La guimera V.O.S.E. 21 45. Los tuños de Winton, 1700 1915. Menudas piezas, 16 00 18 05 20 to 22.15 Monkey Man. 22.00 Pájaros. 21.20 Pequeñas cartas indiscretas. 16.00 - 18.00. Sangre en los labios V.O.S.E. 22.35. Spy x Family Codigo: Blanco, 1710 Spy a Family Codigo: Blanco V.O.S E. 19.35

#### OUNE URBAN CALEIDO Web, www.ocineurban.aleub.es/

Abigail 15:45 46:45 48:00 - 20:15 -22.40 Çazafanlasmas: Imperio belado 18 00 20 (\$ 22 30 Civil -War 16:00 18:05 20:30 21:30 22 45 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 16.30 18 30 20 30 Dune Parte dos. 19.00 22.15 Godzilla y Kong El nuevo imperio. 16.00 18.15 20.30 22.45 Hispanonmérica, canto de vida y esperanza. 20 10 -Kung Fu Panda 4, 15.45 1740 18 15 La familia Beneton, 16 10 19.35 La primera profecía. 15.50 -18.10 20.30 22.50 Los niños de Winton, 22.15. Menodas pietas. 16 15 18 15 20 15 22 15 Migración. Un viaje patas arriba. 15.50 Monkey Man. 16:00 22:30 Sangre en los labros, 22.10 Spy x Family Codigo: Blanco, 1745, Spy x Family Codigo: Blanco V.O.S.E. 20,00

#### ODEON ALCALA NORTE or Alcala, 414. Web

adeonmulticines.com/adeon-alcula

Abigail, 16:00 18:00 20:00 22:00 Cazafantasmas: Imperio belado 1745 1950 Civil War 16 00 18 JU 20 00 22 00 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 16.00 18.00 20.00. Emma y el jaguar negro. 16:00 Godzifla y Kong: Elnuevo imperio. 19 45 22 00 Kung Fu Panda 4, 16:00 18:00 La familia Benetón, 16 00 La primera profecta 1700 19:30 - 22:00 Los niños de Wintog. 22 00. Menudas ptezas 16:00 18:00 20:00 22:00 Monkey Man. 22 00 Pájaros. 22 00 Spy a Family Codigo, Blanco VO S.E. 18 00 20 00

#### DDEON MULTICINES 3 CANTOS

Tel 918 038 828

Abigail 18.00 20 IS 22.30 Cazafantasmas, Imperio belado. 20 00 Civil War 18 00 20 15 22 30 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 18 30 20 00 Dane: Parte dos. 22.00 Godzilia y Kong Elnuevo imperio. 20 00 22.15 Kung Fu Panda 4, 18 00 La familia Benetón, id 00 La primera profecta, 22 (5 Mentidas piezas.) 18 00 20 00 22 00 Mankey Man. 22.20 Spy x Family Codigo: Blanco. 18.00 Spy x Family Codigo: Blanco VOSE 2010

#### PALAFOX

c. Luchana, 15 Tel 902 221 622 in eb entradas abc es

Cazafantasmas, Imperio belado VO.S.E. 16 50 Civil War. 19 15 Civil War VO 5.E. 17.25 20:00 22:05 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 1750 Dune Parte dos. 1705. Dane: Parte dos VOS.E. 18 15 20.25 21 15 Godzilla y Kong El nuevo impeno VOSE, Zz 40 Hispanoamerica, canto de vida y esperanza, to 45. La primera. profecia VO.S E 22.25 Los niños de Winton VOSE 19-38 Menudas piezas 2050 Monkey Man V.O.S.E. 21 4P

#### PAZ

ci Fuencarral 125 Tel 914 464 566 Web entradascom

Chantaje en Broadway VO S.E. 2 ox El consentimiento d' ki El consentimiento VOS.E 2, 00 Hispanoamerica, canto de vida y esperanza (6.0) 18 % 72 09 La quimeta. I 10 La quimera V.O.S.E. 19 45 Pajaros, 20 k 22 30 Pequeñas cartas indiscretas, 16/30 18 9 Rosalte to A 15 A Sangre en los labios VO.S.E. 32/20

#### PEDEENO CINE ESTEDIO \$17gqaanes | Tel 914 472 920 Web ara a pomeestadio es-

El maestro que prometió el mar-1" of Hate Songs, 22 .5 Nefarrous. 24, 35 Sueños y para 19 06

#### PR NCESA

 Princesa. ) Tet 902 221 622 Web Paradacom

Abigail V.O.S.E. 16.00 - 18.10 20.20 22.30 Anatomia de una caida VOSE 2150 Civil War VOSE 46.00 18.10 20.20 22.30 Dune: Parte dos V.O.S.E. 21 45 Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, 16 00 18 15 20 30 La quimera V.O.S.E. 16.00 18.00 20.00 22.70 Las cosas sencillas V.O.S.E. 16.00. Los miños de Winton V.O.S.E. 16.00 - 18.00 Monkey Man V.D.S.E. 20 00 22 15 Pequeñas cartas indiscretas V.O.S.E. 16 00 18 05 20.25 22.40 Perfect Days VO.S.E. 1755 20.20 22.25 Pobres criaturas V.O.S.E. 22 00 Puan. 16 00 18.25 20 30 22 40 Sangre en los labios V.O.S E 16.00 18.00 20.00 22.40. Spy x Family Código. Blanco V.O.S.E. 1740 1945 The Beast (La. bestia) V.O.S E. 16 00 19 00

#### RENOIR PLAZA DE ESPANA c. Martin de las Heros, 12. Tel. 902 229 (2)

Web pillalascom

El salto, 16 00 20,25 La estrella azul 16 00 16 05 20 10 22 40 La zona de interes V.O.S.E. 16:00 18:00 20 15 22.40 Los que se quedan VO.S.E. 1750 2215 Pajaron 16:00 28 20 20 20 22 21 Rosalie V.O.S.E. 28-00 18-15 Et 30 22-45

#### RENOIR RETIRO

. Navede\* 42 Tet 902 229 122 Web pannascom

CIVILWAY VOSE 1810 1810 2 20 2 % Pajaros 5 00 18 00 2000 200 Pequeñas cartas indiscretas VO S E 16:00 18:00 Puan. 20 00 22 15 Rosalie VO.S.E. 6 00 18 15 20 30 22 45

#### VAGUADA

ci Santiago de Compastela, s/n. Tel 902 520 652 Web reservoentradas.com

Abigail 15:30 17:35 19:45 Abigail VOS.E. 22 00 Cazalantasmas Imperio helado. 18 45 Civil War 15 30 17 35 19 45 Civil War V.O.S.E. 22:00 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 1740 1950 22.00 Dune: Parte dos, 15.30 El milagro de la Madre Teresa. 16 00 Emma y el jaguar negro. 15.30 Godzilla y Kong. El nuevo imperio 18 30 2) 00 Hispanoamerica, canto de vida y esperanza, 1945 Kung Pu Panda 4, 1745 La familia Beneton, 1730 La primera profecia. 15.30 22.00 Los miños de Winton. 15 30 Matusalen 22 00 Menudas ptezas, 15 10 1740 1950 Monkey Man. 21 35 Rosalie, 16 10 18 45 Rosalie V.O.S.E. 2115 Spy x Family Codigo: Blanco, 22 00 Spy x Family Codigo: Blanco V.O.S.E. 19.45.

#### VERDEKIDS MADE D. Heats: Marain 28, 7ct 914 471 9 K

Dragonkeeper Guardiana de dragones 18 4

Weh usu nes ends om

#### VERDEMADRID.

c. Rruna Muralo, 38 Tel. 914 473 9.K. Wels canes verdi com

Anatomia de una carda V O.5 E. 22 20 Civil War VO S E 11 30 20 25 22.30 El salto. 22.40 Hispanoaméfica, canto de vida y esperanza. 11.30 1750 Joan Baez, I Am a Noise V.O.S.E. 19.30 La quimera V.O.S.E. 11 30 16:00 20 05 Las cosas sencillas V.O.S.E. (6 00 Los niños de Winton V.O.S.E. 22:40. Perfect Days V.O.S.E. 16:00 Poan, 16:00 Radical, 16 00 Rosalie V.O.S E. 18.25 Sangre en los labtos V.O.S.E. 20.15 Vermeer la mayor exposición de la historia V.O.S E. 11 30 18 20

#### YELMO CINES IDEAL

a Doctor contemp 6 Feb 902 221 922 Web entradaxables

Abigail 15:50 18:10 20:20 22:35 Civil War 15 45 18:05 20:25 22.45 Dragonkeeper: Guardiana de dragones, 15.55 17.55 Dune Parte dos 16.00 19.10 21.30 El consentimiento, US 45 20 00 El salto. 22.25 Godzilla y Kong. El nuevo imperio. 22.30 Kung Fu Panda 4, 1715. La primera profecia. 20:05 22:20 La quimera, 19:30 22.10 Los miños de Winton, 15 45 Menudas piezas, 18.00 Monkey Man. 2010 22.35. Pequeñas cartas indiscretas, 18.05. Sangre en los labros, 16 10 18 20 20 30 22 40 Spy x Parmly Código: Blanco, 1700 1945.

#### YELMO CINES ISLAZUL 3D av. Caiderillas, 1. Tel: 902 220 922

Web eruradas abcles

Abigail 2015 22:00 22:35 Abigail V.O.S.E. 18.00. Cazatantasmas Imperio helado, 17.00 19.25. Civil-War 1730 22 to Civil War V.0.5 E 19 50 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 18.20 18.30 20.30 Dune: Parte dos. 19.58. Emma y el jaguar negro, 1720, Freelance, 21.55. Godzilia y Kong: El nuevo imperio. 1700 19.25 22.00 Hispanoamerica, canto de vida y esperanza, 19.30 Imaginary, 22.35 Kung Pu Panda 4. 1750 La familia Benetón, 1750 La primera profecia. 1705 - 19.35 -22.70 Los niños de Wanton, 21.35 Menudas piezas, 18.25 20.35 22:45 Monkey Man, 19:50 22:20 Spy x Family Código. Blanco. 1700

#### YELMO CINES PLI NILL NIO

Around 1 Tel 902 231 922 11 -b entradas abces

Abigail (8 w) 22 to Abigail VOSE 21 35 Cavalantasmas Imperio belado 1925 2, 15 Civil War 16 15 22 45 Civil War VO S E 21 so Dragookeeper Guardsana de dragorea 1250 AND 20 20 Dube Parte dos 1715 20 25 21 35 Godzilla y Kong. El nuevo imperio. 20 05 - 22 25 Godzilla y Kong El nuevo imperio VO.S E. 1740 Kung Fu Panda 4, 17.35. La familia Beneton, 17.25. La primera profecia. 17.05 19.35 22.00 Los ptños de Winton, 19:40 Menudas piezas. 18.30 20.35 22.40 Monkey Man. 21.45 Sangre en los labios, 21.55 Spy x Family Codigo: Blanco, 1700 -

#### ALCALÁ DE HENARES

OCINE OF ADERN 1105 Atu A-2 Sandas 34 y 15, Web texts to on the premi and publicance

Abigail, 16 15 17 30 - 18.45 20.00 21 15 22 30 Cazalantasmas. Imperio helado, 16.45 19.15 21.40 Civil War 16 00 1700 18 IS 19 30 20 45 - 22 00 Dragonkeeper Guardiano de dragones. 16 00 1700 1800 1900 Dune Parte dos. 20 00 20 15 El consentimiento 18 00 20 30 El milagro de la Madre Teresa, 1715 El salto, 2130 Emmay el jaguar negen. 1730 Freelance. 21 50 Godzilla y Kong El nuevo imperio, 15.50 18:00 19:45 : 21.00 22.10 Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, 16.10 Kung Fu-Panda 4, 18 30 La familia Benetón. 16 IS 20 IS La primera profecia. 1700 - 19 30 - 22 00 Los priños de Winton, 18.45 Matusalen, 19.45 Menudas piezas, 16.30 18.30 20.30 22.30 Migración. Un viaje patas arriba 16:30 Pajaros 17:45 Rosalte 18 15 30 45 Sangre en los labios. 22.20 Spy x Parnily Codigo: Blanco. 17.45 Spy x Family Codigo: Blanco V.O.S.E. 20 00

#### ALCOBENDAS

#### CINESA CINEPARQUE LA MORALEJA av de Europa, 13-15 Tel 902 313 231

W. P. CINESCO.

Cazafantasmas. Imperio helado 16 00 Cavil War 16 30 19 15 21 15 22 00 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 15.45 | 18.00, Dune: Parte dos. 1745 21.10 Godziłla y Kong Elouevo imperio. 18 45 21 30 La familia Beneton, 2010 Los niños de Winton, 18-25. Menudas piezas. 16.00 1810 20.25 2245 Monkey Man. 22 40 Pequeñas cartas indiscretas 22.5 Spy x Family Codigo Blanco, F 30 19 35

#### KINEPOLIS DIVERSIA ALCORUNDAS at. Bruseias 21 Tet 9t 2 221 622 мер ими к перописот

Abigast 1740 20 % 22 40 22 26

Cazafantasmas Emperio helado. 19 20 21 56 Civil War 1 30 19 30 19.50 21.50 22.10 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 1730 19 40 Dune Parte dos, 20 15 Emma y el jaguar negro. 1715 Godzilla y Kong El nuevo imperio, 17.00 19.45 22.15. Kung Fu Panda 4, 18.00 La familia Beneton, 1730 1945 La primera profecia. 22 00 Los niños

de Winton, 1700 Menudas piezas.

22.00. Spy x Family Codigo Blanco.

17.30 19.40 21.50 Monkey Man.

1720 1940

# Abugail, 18.00 20 00 Cazafantas-

mas: Imperio belado, 16 00. Civil War, 18.00 20.00 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 15.00 18.00 Kung Fu Panda 4, 16.00 La familia Benetón, 16.00 La primera profecia. 20:00 Matusalén. 18:00 Menudas piezas, 18.00 20.00 Monkey Man. 20.00

#### **ALCORCÓN**

OCINE URBAN

c) Oslo, s/n. Tel: 916 449 969. Web ocaneles

Abigail 15.45 - 16.45 15.00 20.15 -22.40 Cazafantasmas, Imperio belado, 18.00 20 (5 22.30 Civi) War 16 00 18 .5 26 30 21 30 22.45. Dragonkeeper Guardiana de dragones, 16.30 18.30 - 20.30. Dune: Parte dos. 19.00 - 22.18. Godzilla y Kong El auevo imperio. 16.00 18.15 20 30 22.45. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 2010 Kung Fu Panda 4, 15 45 17 40 18 15 La familia Benetón, 16.10 19.35. La primera profecta. 15.50 -18.10 20.30 22.50 Los niños de Winton, 22 IS Menudas plezas. 16 (5 18 15 20 (5 22 .5 Migración. Un viaje patas arriba-15 50 Monkey Man. (6 00 22.30 Sangre en los labios. 22.30 Spy x Family Codigo Blanco, 1745. Spy x Family Codigo, Blanco V.O.S.E. 2L 0D

#### YELMO CINEPLEX TRES AGUA5

au de America, 7-9. Tel. 902 220 922. Web entrudaxables

Abigail, 17:50 - 20 tS. Abigail V.O.S.E. 22.30 Cazafantasmas Imperio belado, 19 10 21 35 Civil War 18 .5 22 45 Civil War V.O.S.E. 20 30 Cuñados, 20 05 22 10 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 1730 - 1830 - 1940 Dune: Parte dos. 21.15. El consentimiento. 20.00 Emma y el Jaguar negro. 17.25 Godzilla y Kong, El nuevo Imperio. 17 20 19 45 Godzilla y Kong: El nueva imperio V.O.S.E. 22 to Hispanoamérica, capto de ... vida y esperanza, 1745. Kung Fu Panda 4, 17.55 La familia Beneton. 17.35 La primera profecia, 19.50. La primera profecia V.O.S.E. 22 35. La quimera, 19.40. La quimera V.O.S E. 22 20 Matusalen, 22 30 Menudas piezas (740-1950-2) \$5 Monkey Man VO.S.E. 21 50 Pajaros, 17.00

#### ARROYOMOLINOS

Spy x Family Codigo, Blanco, 17.00 -

#### CINESA INTU XANADU City N V Km 21.500. Tel: 902.131

Web. cinesq.es

19 15

Abigail, 1715 19 50 21:00 22:25 Cazafantasmas, Imperio helado. 16 to 18 50 21 30 Civil War 16:30 18.25 19.15 22.00 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 16 to 20 25 Dune: Parte dos. 19 05 Godzilla y Kong. El nuevo imperio. 16 15 19:00 21 45 Kung Fu Panda 4. 26 00 La familia Benetón, 15 50 18 10 20:30 La primera profecia. 1705 1945 22 30 Los niños de Winton, 22.45 Menudas plezas. 18 05 - 20 25 | 22.45 Monkey Man. 16.20 22.10 Ocho apellidos marroquis, 22,35. Sangre en los labios. 22.40 Spy a Family Código Blanco, 17 00 19 35

#### COLLADO VILLALBA

YELMO CINES PEANL LOCIO at. Juen Carlos I, 46. Tel: 902 220 922. Web entradas.abc.es

Abigail, 18.00 22:40. Abigail V.O.S.E. 20.20 Cazafantasmax Imperio belado. 20 10 - 22.35 Civil War 18.05 22 45 Civil War V.O S E 20.25 Dragonkeeper Guardiana de dragones, 18.00 20.05 Dune: Parte dos. 1715 20 30 21.30 Godzilla y Kong El nuevo imperio. 1940 22.10 Godzilla y Kong El mievo imperio V.O.S.E. 1710 Kung Fu-Panda 4, 18 10 La familia Beneton 1755. La primera profecia, 19.55. La primera profecia V.O.S.E. 22.25 Menudas piezas, 18.10 20.15 22.20 Monkey Mag. 22 LS Spy x Family Código Blanco, 1700 1915

#### COSLADA

CINES LA RAMBLA c/ Honduras, s/n. Tel. 916 740 560

ABC MARTES, 23 DF ABRIL DE 2024

# Edadismo, la discriminación a evitar socialmente admitida

 Reducir la brecha digital y evitar estereotipos negativos, entre las principales claves en la lucha contra esta lacra

CARLOTA FOMINAYA MADRID

omentarios a vuelapluma como «chico, que no te enteras, estás como un abuelo, (sonotonel) o «pareces un viejo, todo el dia quejandote», «se creerá que tiene veinte años»; «se están divirtiendo como níňos»; «ya no tienes edad para estas cosas» o «más sabe el diablo por viejo que por diablo», están a la orden del dia en nuestra sociedad, «La discriminación por edad, al contrario que la que existe por sexo, religión... etc. parece que está todavia socialmente permitida. Nadie se lleva las manos a la cabeza cuando las escucha, pero eso es, en parte, edadismo. Todas esas afirmactones, que se oyen à menudo porque son intrinsecas, son como una gárgola de piedra que pesa sobre nuestros hombros», explicó Alejandra Chulián, psicóloga del Instituto ACT de la Universidad de Zaragoza, durante el seminario académico organizado recientemente por el Centro de Investigación Ageingnomics, de Fundación Mapfre y la Universidad Carlos III de Madrid «Tardará años en conseguirse pero el objetivo -apuntó esta experta- es que esa losa acabe siendo un adorno mas».

#### Generación referente

La realidad es que esta discriminación por edad afecta cada dia a un mayor número de personas a partir de los 55 años, un colectivo que en nuestro país está compuesto por mas de 15 millones de personas, representa el 26 por ciento del PIB y el 60 por ciento del consumo nacional. Con estas magnitudes se trata de un nicho de la población que en España, tal y como advirtió durante el encuentro el presidente de la Fundación Mapfre, Antonio Huertas, «se va a consolidar como el segmento de mayor protagonismo económico y social».

Así, explicó Huertas, «la combinación de baja natalidad, longevidad y mayor esperanza de vida libre de discapacidad es un cóctel que hay que gestionar porque abre la puerta à una organización económica, social y cultural completamente distinta a la que hemos conocido hasta el momento. En una sociedad donde los sémors empiezan a ser la generación de referencia. combatir la discriminación por edad es determinante para mantener el flujo de la demanda y el crecimiento económi-

#### Prejuicios

La generación senior tiene cada vez más peso y, sin embargo, insistió Juan Fernández, director del Centro de Investigación Ageingnomics, «se siguen manteniendo los mismos prejuicios asociados a la edad Esto no cambiará mientras se continue pensando que cuando una persona cumple 50 o 55 años entra en un proceso acelerado de perdida de capacidades. Hay que combatir este proceso».

Esta discriminación, señaló Fernández, «es la más burda de todas las que nos vienen
acompañando. Y, mientras que
la raza, el color de la piel o la
religión son atributos que nos
acompañan toda la vida, la
edad no. Y los jóvenes de hoy
son los viejos del mañana. Es
necesario concienciar a la sociedad civil de esta necesidad
porque, como dice la catedrática de la Universidad de Valencia Adela Cortina, «lo importante es la edad personal.

55 años
El colectivo de personas
mayor de esta edad representan el 26 por ciento del
PIB y el 60 por ciento del
consumo nacional

fruto de la edad cronológica mas la edad vital y la social, que está muy afectada por convencionalismos, como el hito de la jubilación»

El edadismo, de hecho, afecta en todos los ámbitos: al laboral, al sanitario, al digital, al bancario... pero empieza por la autopercepcion de la vejez, «porque una cosa es la edad que pone en nuestro DNI, otra la que uno siente que tiene, y una tercera, la que te recuerdan», apostilló Chulián.

#### Emprendimiento

En el trabajo, puntualizó lñaki Ortega, consejero asesor del Centro de Investigación Ageingnomics, el edadismo tiene mucho peso. «Las empresas, cuando llega un currículum de una persona de más de 50 años, no lo leen. Aunque también hay una discriminación autoinflingida: 'no me voy a presentar a esta posición porque por edad no me van a coger...'». También habria que senalar, anadió Ortega, «los datos del emprendimiento. donde hay un millón de sémors que son emprendedores.

Estrategias para su erradicación

Lentamente, las cosas

van cambiando. admite Alejandra Chulian, psicologa del Instituto ACT de la Universidad de Zaragoza. «Hay campañas en marcha que movilizan al ambito academico: ahora tienen que llegar a la sociedad. Nuestra propuesta es la terapia contextual, fundamentada en estrategias experienciales. Se llama Terapia de Aceptacion y Compromiso (ACT) y se basa en realizar cambios en la conducta dialectica para luchar contra esos pensamientos de 'yo no valgo nada'. ACT normaliza los estereotipos pero está orientada hacia una meta, eso sí, ajustada a los deseos de esa persona».

De hecho, hay diez veces más mayores que son autónomos, pero todas las campañas van dirigidas a los jóvenes».

Tratar el edadismo y la brecha digital de este colectivo con la tecnología fue otra de las necesidades puestas sobre

la mesa durante la jornada. «La inclusion digital es necesama. Las instituciones se han digitalizado, pero los usuarios no. Es necesario buscar soluciones», advirtió Esther Sitges Maciá, de la Universidad Miguel Hernández de Elche En este sentido, la intergeneracionalidad como elemento favorecedor de la reducción del edadismo a través de las nuevas tecnologías fue la propuesta de Silvia Martínez de Miguel, de la Universidad de Murcia, quien recalcó que «el desconocimiento entre generaciones genera el miedo, el rechazo».

#### Recursos accesibles

A juicio de Martínez de Miguel, la solución pasaría por «poner en interacción a generaciones que no se conocen pero comparten cosas en común, una relación de la que se pueden sacar muchisimas cosas positivas». Hay que tener en cuenta, añadió esta experta, que «vamos avanzado en cuestiones de alfabetización digital pero que, en este camino, debemos ser realistas: hay un grupo de personas mayores que no son nativas digitales a los que se les ha exigido que se comporten como tales. Hay que trabajar con toda la sociedad para que los recursos sanitarios, bancarios, etc... sean accesibles de forma natural. El matiz está en que no se trata de hacer cosas para los mayores, sino con las personas mayores», concluyó.



«No se trata de hacer cosas para los mayores, sino con ellos», recuerdan // ABC

60 FAMILIA



Segrelles apunta que «el vinculo entre madre e hija es más conflictivo que con un hijo» // E AGUDO

#### MARTA SEGRELLES, PSICÓLOGA ESPECIALIZADA EN TRAUMA Y APEGO

# «Cada hermano tiene una madre distinta, aunque ella sea la misma»

Esta especialista señala que «conocer la historia de nuestra progenitora ayuda a entender la relación con ella»

LAURA PERAITA MADRID

La psicologa Marta Segrelles acaba de publicar 'Querida mamá Me dueles', un libro en el que invita a hacer un viaje al pasado y también hacia el interior para reflexionar sobre el vínculo que tenemos con nuestra madre

-¿Por qué es importante hacer este análisis?

-Muchas personas llegan a terapia con sensacion de no dar respuesta a lo que les ocurre apor qué no puedo pasar demasiado tiempo con mi madre? ¿Por qué cuando estoy de vacaciones con ella se me hace muy duro? ¿Por qué si voy a verla salgo de casa con una sensación rara? El vínculo con ella determina muchas cosas en nuestra vida de adultos.

-¿Cuándo duele una madre?

-Es una buena pregunta, y la respuesta puede ser amplia porque hay hijos que se sienten heridos por una falta de reconocimiento, por no sentirse validados en sus emociones...., pero también los hay que se sienten dolidos porque piensan que merecen aquello malo que les ha ocurrido. Por ello, una madre duele de muchas maneras. Al final tiene que ver siempre con nuestra experiencia y con cómo esa herida se ha podido hacer y crece con el tiempo, o sí son heridas del pasado. Eso también marca la diferencia

-¿Cuáles son, entonces, los mayores estresores del vínculo?

-Para mí un vínculo seguro tiene que ver con que exista la posibilidad de una reparacion y para ello es necesario que nuestra madre nos pueda ofrecer empatía, y que cuando hay algo que nos ha dolido ella pueda identificar esa responsabilidad. Es decir, si le digo que algo me ha hecho daño, ella escucha, tiene capacidad para ver si puede hacerlo de otra manera y tratarme meior.

-Muchos hijos han pensado en algun momento «cómo me gustaria que mi madre fuera de aquella manera» o, incluso, les parece que las de sus amigos son mejores que la suya. ¿Existe la madre ideal? -Para la sociedad sí hay una madre ideal porque tenemos una referencia de cómo tiene que ser una mujer que después se convierte en madre más dulce, más atenta, camñosa... Cuando empezamos a crecer. comparamos y es normal pensar «yo quiero la madre de mi amiga que le deja hacer de todo». De adultos nos damos cuenta de que no todo era tan perfecto, y quizá la amiga a la que le dejaban hacer de todo se sentía muy sola. Como hijos tenemos unas necesidades que se tienen que cubrir, y es lógico comparar

-¿Deben percatarse los hijos

«Las prisas y el estrés dificultan el vínculo familiar y hacen que la crianza hoy sea más complicada» de que una madre también es una persona, una profesional, una pareja...?

-En el libro hablo justamente de ello, de la mujer antes de ser madre. En terapia no se lo digo a mis pacientes el primer día, pero es cierto que hay que entender a una madre que cumple esta faceta lo mejor que puede. A veces conocer su historia, lo que ha vivido..., ayuda a entender un poco más la relacion y a pensar: «pues ella igual reaccionaba así y no estaba relacionado conmigo, sino con sus circunstancias».

-Cuando hay varios hijos, ¿a todos les duele igual su madre, o no depende tanto de ella, sino de los hijos?

-Cada hijo tiene una madre distinta, aunque sea la misma. La razón es que cada uno de los hermanos ha nacido en un contexto distinto con una edad diferente, con una experiencia concreta. Es normal que uno se sienta muy dolido en relación a su figura materna, y la hermana, sin embargo, tenga un buen vinculo; aunque la madre sea la misma, es diversa

-¿Es hoy más complicado el vinculo por vivir en una sociedad de ritmo frenetico que nos impide tener tiempo de calidad con los hijos?

-Las prisas dificultan el vínculo, lo que hace que la crianza sea más complicada en la actualidad que hace varias generaciones. Vivimos en un contexto más dificil que el de nuestros abuelos o madres, pero tenemos que ser responsables y transmitir igualmente a los hijos ciertos valores.

-A veces cuando las madres tratan de explicarse dicen: «ya me entenderás cuando tengas hijos». ¿Es una excusa o realmente es importante?

-Es una realidad. Es así porque podemos sentir esa empatia, pero tambien hay hijas que al ser madres entienden menos a la suya por el trato que recibieron por su parte e intentan criar con mayor respeto del que recibieron en su infancia. Otras hijas, por el contrario, piensan que fueron muy duras porque al tener un hijo comprenden lo dificil que es la crianza y lamentan no haberlo entendido antes.

-¿Es el vínculo más complicado entre madres e hijas o entre madres e hijos?

-Considero que hay un factor que hace que sea más dificil entre madres e hijas por su condición femenina, ya que ambas sufren esas presiones de cómo tiene que ser una madre, cómo tiene que ser una mujer...

#### DÍA DEL LIBRO

Claves para fomentar la lectura desde edades tempranas

#### A. MARTÍNEZ MADRID

Es fundamental que las familias promuevan la lectura desde edades tempranas.
«Es una de las tareas más
complejas que va a realizar
nuestro cerebro», subraya
Montserrat García, creadora y directora de Glifing,
método de entrenamiento
de la lectura, porque el cerebro humano no puede hacerlo por sí mismo. Toca,
por tanto, enseñar hasta
que se convierte en un proceso automático.

«Es entre los 5 y los 8 años cuando se aprende, se refuerza y se consolida la lectura», explica García. «Y todo ello -prosigue- es posible gracias a la plasticidad neuronal»

Así, el Grupo de Prevención en la Infancia y Adolescencia (Previnfad) de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria
(AEPap) y del Programa de
Actividades Preventivas y
Promoción de la Salud
(PAPPS), aconseja a las familias la lectura compartida desde etapas precoces
«como estimulo cognitivo y
afectivo temprano», dice la
doctora Ana Garach

Sentar una base es vital de cara al futuro. «No debemos generalizar en este tema», comenta Gloria Munoz, jefa del departamento de Secundaria y Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales del Colegio Europeo de Madrid, «pero lo que sí es cierto es que cada vez es más habitual que los jóvenes pasen demasiado tiempo con la tecnología y esto tiende a alejarlos de la lectura si la familia y el colegio no lo fomentan»

Leer de forma habitual. dice Muñoz, es vital para la comprension. Por ello, el centro cuenta con el Proyecto Ítaca, una miciativa pionera para fomentar la lectura y escritura creativa con el fin de 'crear el hábito', «Cuando hablamos de cerebro y recompensa, nos referimos a la motivación. Ésta surge cuando obtenemos un beneficio directo asociado a una conducta», dice García, lo que se consigue con una lectura «fluida y comprensiva».



De izquierda a derecha, la Princesa Haya de Jordania, sus hijos Jalila y Zayed y Sarah Ferguson // REDES

# Haya de Jordania reaparece junto a Sarah Ferguson

▶ La Princesa vuelve a la esfera pública tras el millonario divorcio que protagonizó con el emir de Dubái

AARÓN ESPÍ MADRID

Un evento organizado por The Maiden Factor -una ONG que busca empoderar a las jóvenes mediante la educación- en el puerto deportivo Ocean Village, al sur de inglaterra, fue el escenario elegido por la Princesa Haya de Jordania para reaparecer este fin de semana tras varios años alejada del foco mediático. La última vez que se dejó ver fue en el funeral de Isa-

bel II. Señalar que su retorno a la esfera pública coincide con el de sus hijos. Jalila y Zayed. También estuvo presente Sarah Ferguson, quien no dudó en inmortalizar el momento para su posterior publicación en las redes sociales, «Maiden Factor y su equipo femenino completaron su última travesía el martes 16, recorriendo 28,674 millas nauticas y pasando 154 días en el mar en la carrera del Ocean Globe», escribió la que fuera esposa del Prin-

cipe Andrés. Y añadió que «hoy pudimos celebrarlo junto a la Princesa Haya en un evento organizado por MDL Marinas y el South Coast & Green Tech Boat Show». La hija del difunto Hussein de Jordania quiso acudir a esta cita por el especial vínculo que guarda su familia, desde hace décadas, con la iniciativa. Su progenitor, a finales de los años 80, contribuyó en la financiación para la adquisición de un velero que ha podido utilizar la organización durante treinta años.

#### Huyó con sus hijos

Así, la exmujer del emir de Dubái volvia a la actualidad des-

pués de protagonizar, en 2019, una histórica huida de palacio y recibir amenazas de secuestro que culminaron con el mayor caso de divorcio de la historia judicial británica. Mohamed bin Rashid Al Maktum tuvo que pagar 650 millones de euros a la Princesa Haya. Además, perdió la custodia de los hijos que tienen en común. Los jueces dispensaron a la 'royal' un presupuesto para cubrir los gastos de gestión de su residencia en Egham, Surrey, y de otra propiedad cercana al Palacio de Kensington. También para afrontar el pago de la seguridad y el de las vacaciones, salarios y alojamiento de una enfermera y de una niñera. En lo que res-

pecta a sus hijos, se

dictaminó el pago de

seis millones de euros

anuales a cada uno.

### El Rey Harald V reaparece tras dos meses de baja, pero con agenda reducida

A sus 87 años, el monarca de mayor edad de toda Europa, regresó ayer al trabajo y ha retomado sus funciones reales como jefe de Estado después de estar de baja por enfermedad casi dos meses, aunque mantendrá una agenda más reducida debido a su edad.

Harald V fue hospitalizado el pasado 27 de febrero en Malasia, donde se encontraba de vacaciones con la Reina Sonia para celebrar su cumpleaños, debido a una infección. Seis días después, fue trasladado a su país en un avión medicalizado, después de que se le colocase un marcapasos provisional. Una vez en Oslo y debido a que su ritmo cardíaco era demasiado bajo, se le implantó otro de manera permanente.



### Miguel Urdangarin se toma un año sabático tras su accidente de esquí

Después de un accidente de esquí que derivó en una intervención quirúrgica en la rodilla, Miguel Urdangarin, hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ha decidido tomarse un año sabático. Este periodo de descanso se produce justo cuando el joven estaba inmerso en un curso para ser monitor de esquí en Ginebra, suceso que cambió sus planes a corto plazo.

El accidente ocurrió hace un mes durante una de sus sesiones de esquí, y se le

diagnosticó una severa lesión en su rodilla derecha que necesitó cirugía inmediata.

Actualmente, Miguel se encuentra siguiendo un régimen de rehabilitación diaria que se prolongará varios meses. Durante este tiempo, Miguel se enfocará en recuperar su salud física y continuará con su formación académica de manera remota. Antes del accidente, estudiaba en la Universidad de Southampton en el Centro Nacional



de Oceanografía (NOCS), donde se especializaba en oceanografía y ciencias de la Tierra.

La culminación de su curso de instructor y su rehabilitación marcarán el punto de reflexión para considerar su ingreso a un programa de posgrado, evaluando así sus próximos pasos una vez esté completamente recuperado.

Miguel no es el único en su familia que ha optado por un descanso en su carrera educativa. Su hermana Irene, que recientemente celebró su mayoría de edad, también se ha tomado un año sabático.

62 TELEVISIÓN



Nebulossa, en la final del Benidorm Fest, que le valió el billete a Eurovisión // 🗈

# Nebulossa: «Ganar Eurovisión no es el objetivo»

La pareja que representará a España en el certamen con 'Zorra' comparte con ABC sus miedos y expectativas

CLARA MOLLÁ PAGÁN MADRID

Cuando Nebulossa entra en el restaurante del Teatro Albéniz todas las miradas de los presentes, los que van con disfraces eurovisivos y los que no. apuntan a ellos. A María Bas y Mark Dasousa. Y ellos, tan tranquilos, entran con naturalidad ante el estupor de algunos y las muecas de otros. Nebulossa genera contradicción, y no es para menos. Su canción 'Zorra', con la que representarán a España en Eurovisión, ha generado todo tipo de opiniones. Pero ella asegura estar muy tranquila. «Vamos a llevar el mensaje tal cual», decían tras recibir el premio. Ahora se despiden porque ponen rumbo a Malmo, «No me preocupa si ganamos o no. Nos sentimos ya ganadores. Es algo impensable todo lo que nos está ocurriendo», reconoce María Bas.

¿Qué le preocupa a Nebulosa? «Las entrevistas», dice Mark riendo. Ambos se muestran tranquilos, pero es verdad que entre los eurofans han surgido dudas. Uno de los miedos entre los seguidores fue el concepto de la canción y si la gente extranjera lo entendería o no. Nebulossa está segura de que el mensaje ha calado. «Somos conscientes de que hemos llegado a muchos países y la canción se ha entendido», aseguran.

Y aunque para ellos ganar «estaria muy bien», reconocen que no es ni mucho menos su objetivo. «Si ganamos, fenomenal, pero no es nuestro objetivo». Para Mark hay dos caminos que están recorriendo como grupo. Uno, el de creación de esta canción, que ya lo han afrontado, y otro el festival. Para el, unicamente es importante el primero: «Nosotros queríamos sacar esto a la luz, el resto nos da igual». Nebulossa asegura que 'Zorra' es un mensaje de esperanza. «Tendrias que ver los mensajes tan positivos que me llegan... Hay muchisima gente que me escribe diciendo que 'Zorra' es lo que le ayuda a despertarse por las mañanas», asegura la cantante.

Hasta que la canción no se alzó como la elegida, el debate apenas se planteó. Sin embargo, horas después de la victoria en el Benidorm Fest había ya foros de discusión sobre el tema e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su parecer. «Están los que ya les gusta la canción y los que nos tacharán de mala canción si no llegamos a un buen puesto», asume Mark. «Me han llamado Barbie de geriátrico, ¿me importa? en absoluto. No hay

criticas interesantes a las que atender», indica la vocalista. Ni siquiera las que tienen que ver con la voz. «¿Que canto mal? Si dicen que canta mal hasta Madonna», rie María.

#### Gira internacional

Y ella, que curiosamente se le ha apodado como 'la Madonna española, ha dado la vuelta al mundo con su equipo para dar a conocer el tema. «Hemos cantado con Gloria Trevi. No se puede pedir más», asegura. Aunque reconocen que tenían miedo de la gente no cantara alguna estrofa cuando alzaba el micrófono frente al público. «Contestaban como si hubieran cantado la letra toda la vida». Aunque no saben si harán lo mismo en el festival. «Haremos como en Benidorm. Probaremos en la semifinal y veremos», añade Mark riendo.

Nebulossa participa en una edición muy especial para ellos. Se cumplen 50 años de la victoria de Abba con 'Waterloo', un grupo imprescindible para su vida. «Ha sido un referente para nosotros. Mark aún no había nacido, y yo era pequeña. Nos parece muy especial». Y ante la expectativa creada por la puesta en escena, aseguran que no va a cambiar. «Si ha funcionado, lo vamos a dejar así», reconocen, aunque no siempre estuvieron tan seguros. Una de las criticas más sonada es la presencia de jóvenes bailarines y no de mujeres de la edad de la cantante o con un perfil más parecido. «Fue un gran debate, pero como ha gustado no lo queremos cambiar. Al final siempre habrá críticas y esta canción ha demostrado que el público nos sigue pese a que la letra pueda ser censurada. 'Zorra' es transversal», indica Maria.

#### EL CINE EN TELEVISIÓN

POR FABIÁN MOLINO



\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA
\*\* INTERESANTE \* REGULAR • MALA

### 'Casino Royale'

R.U.-R. Checa-EE.UU.-Alemania-Bahamas. 2006. Thriller. 138 min. Dir.: Martin Campbell. Con Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini.

#### 22.50 La 1 \*\*\*

Bond reinicia y vuelve a su primera misión totalmente cambiado (existen dos versiones previas de 'Casino Royale', aunque este "reboot' es más fiel a la novela de lan Fleming), en clave thriller y mostrando su cara más

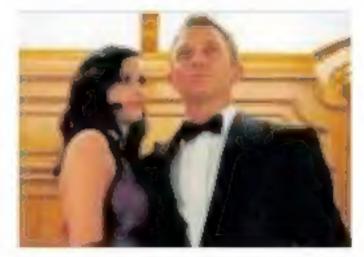

humana pese a la frialdad de Daniel Craig, un impensado 007 capaz de dar una nueva identidad al agente sin atarse a ningún tic de los actores precedentes. Girando en torno a una letal partida de póquer con un terrorista (Mads Mikkelsen), el filme exhibe además niveles de violencia y tortura inusitados por lo realista. Eva Green juega una interesante contraparte femenina.

## 'Un colt por cuatro cirios'

#### 12.15 La 2 \*

España. 1971. Oeste. 87 min. Dir.:
Ignacio F. Iquino. Con Robert
Woods, Olga Omar, Vidal Molina, Cris Huerta, Mary Martin.
Woods encarna a un sheriff llamado Garringo (aunque no se
trata de un filme del personaje
aparecido dos años antes) con
un humor de perros que debe
defender a un ladrón que robó
a otro ladrón. Su mal carácter
quizás tenga un porqué, pero el
guion es un desaguisado que,
más que aclarar, oscurece.

## 'Compañeros mortales' 18.45 Trece\*\*

EE.UU, 1961. Oeste. 88 min. Dir.: Sam Peckinpah. Con Maureen O'Hara, Brian Keith, Steve Cochran, Chill Wills.

Peckinpah debuta en largo con este wéstern que apenas deja entrever su talento, limitado por los azares de la producción. Conocido también como 'Hacia Sirinco', está protagonizado por la pareja de 'Tú a Boston y yo a California'.

## 'The way back'

EE,UU. 2020. Drama. 108 min. Dir.: Gavin O'Connor. Con Ben Affleck, Al Madrigal.

Exestrella del baloncesto atormentada por los fantasmas de su pasado y el alcohol acepta entrenar un equipo de perdedores del instituto. Tras 'El contable', O'Connor vuelve a dirigir a Affleck en un drama deportivo de redención que intenta despegarse del pelotón de los tópicos a través de un tratamiento dramático que acerca la película al abismo del melodrama, sin caer en él. Lo mejor es la actuación de Affleck, apoyado por la realista textura del entorno social y competitivo.

#### PARRILLA DEPORTIVA

11.00 Tenis. Mutua Madrid Open. En directo. Circuito femenino. Teledeporte

13.30 Ciclismo. Tour of Turkey. En directo. Tercera etapa. Eurosport 2

20.50 Futboi. Premier League: Arsenal FC-Chelsea FC. En directo. DAZN 1

20.55 Futbol. Sky Bet Championship: Leicester City FC-Southampton FC. En directo. DAZN 21.00 Baloncesto. Euroliga: Real Madrid-Baskonia. En directo. Tras una sufrida clasificación para el top-8 vía play-in, el Baskonia afronta otro duro reto en la máxima competición europea. M+ Deportes

21.00 Fútbol. Premier League: Arsenal FC-Cheisea FC. En directo. DAZN

2.30 Baloncesto. NBA:
Milwaukee Bucks-Indiana
Pacers. En directo. Play-off.
M+ Deportes

#### LA 1

8.00 La hora de La 1. Presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

10.40 Mañaneros, Presentado por Jaime Cantizano. 14.00 Informativo territorial

14.10 Ahora o nunca. Presentado por Mónica López. 15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial

16.15 El tiempo, Presentado por Albert Barniol.

16.30 Salón de té La Moderna

17.30 La Promesa

18.30 El cazador stars

19.30 El cazador, Presentado por Rodrigo Vazquez.

20.30 Aquí la Tierra. Presentado por Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2. Presenta-

do por Marta Carazo. 21.55 4 estrellas, «Rescate

en Vera».

22.50 Cine. «007: Casino Royale» R.U. República Checa, EE.UU., Alemania, Bahamas, Italia, 2006, Dir. Martin Campbell. Int: Daniel Craig. Eva Green.

1.05 Cine. «The Way Back». EE.UU 2020 Dir Gavin O'Connor, Int: Ben Affleck. Janina Gavankar.

2.45 La noche en 24 horas

#### LA 2

9.30 Aquí hay trabajo 9.55 La aventura del saber 10.55 La vida secreta del demonio de Tasmania. (Rep.) «Un demonio en la Tierra». 11.45 Culturas 2. Invitada: Sara Buho, poetisa.

12.15 Mañanas de cine. «Un colt por cuatro cirios». España Italia 1971 Dir Ignacio F Iquino, Int. Robert Woods, Olga Omar.

13.45 Rincones de Australia 14.45 Diario de un nomada. Carreteras extremas

15.45 Saber y ganar

16.30 Grandes documentales. Incluye «León. Auge y caída de la manada del pantano» y «Los secretos naturales de Ecuador».

18.05 Documenta2. «Planeta arqueología: cuando el pasado se explica».

19.00 Los Durrell 20.30 La 2 express

20.35 Las recetas de Julie. «Armelle Krause».

21.30 Cifras y letras

22.00 Cachitos de hierro y cromo. (Rep.) «Girl Power». 22.55 Ovejas electricas. «Geografias imaginarias».

23.45 LateXou con Marc Giró 0.55 Conciertos de Radio 3.

1.25 Documenta2

«Karmento».

#### ANTENA 3

8.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso. 13.20 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano 13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes. Presentado por Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

15.45 Sueños de libertad 17.00 Pecado original

18.00 Y ahora Sonsoles, Presentado por Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra. Presen-

tado por Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentado por Vicente Valles y Esther Vaguero.

21.30 Deportes. Presentado por Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

21.45 El hormiguero 3.0. Invitada: Lorena Castell, presentadora y actriz. Presentado por Pablo Motos.

22.45 Hermanos

2.30 The Game Show. Presentado por Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

#### CUATRO-

7.30 ;Toma salami! 7.40 Planeta Calleja, «Marc

Márquez». Presentado por Jesus Calleja.

8.30 Alerta Cobra, Emision de los capítulos «Los angeles de la muerte (I)» y «Empieza el espectáculo para Paul».

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro, Presentado por Alba Lago. 14.50 ElDesmarque Cuatro.

Presentado por Manu Carreno.

15.10 El tiempo 15.30 Todo es mentira. Presentado por Risto Mejide.

18.30 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo y Veronica Dulanto.

20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada y Monica Sanz.

20.40 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

20.55 El tiempo 21.05 First Dates. (Rep.) 21.40 First Dates, Presentado por Carlos Sobera.

22.50 Código 10. Presentado por David Aleman y Nacho Abad.

2.10 The Game Show. Presentado por Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernandez

#### TELECINCO-

7.00 Informativos Telecinco. Presentado por Laila Jiménez y Arancha Morales.

8.55 La mirada crítica. Presentado por Ana Terradillos. Con la colaboración de Antonio Texeira.

10.30 Vamos a ver. Presentado por Joaquin Prat. Con la colaboración de Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Lucia Taboada.

15.40 El tiempo

mendi.

15.50 Así es la vida. Presentado por Sandra Barneda y Cesar Muñoz

17.00 TardeAR. Presentado por Ana Rosa Quintana. 20.00 Reacción en cadena. Presentado por Ion Ara-

21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacon.

21.45 El tiempo 21.50 Supervivientes: Tierra de nadie. Presentado por Carlos Sobera.

2.00 Casino Gran Madrid Online Show

#### TRECE

11.00 Santa misa, Palabra

de vida 11.40 Adoración eucarística

12.00 Regina Coeli 12.05 Ecclesia al día. Presentado por Álvaro de Juana.

14.30 Trece noticias 14:30. Presentado por Raquel Caldas.

14.45 El tiempo en Trece 14.50 Sesión doble, «El maestro del agua». Australia, EE.UU. 2014. Dir: Russell Crowe, Int. Russell Crowe, Olga Kurylenko.

16.50 Sesión doble, «El diamante de Jeru». Australia, EE.UU. 2001. Dir. lan Barry. Dick Lowry, Int. Billy Zane, Paris Jefferson

18.30 Abjerto redacción. Presentado por Antonio Jiménez, José Luis Pérez y Nazaret García Jara.

18.45 Western. «Companeros mortales». EE.UU. 1961. Dir. Sam Peckinpah. Int. Maureen O'Hara, Brian Keith.

20.30 Trece noticias 20:30. Presentado por José Luis Perez.

21.05 Trece al dia, Presentado por José Luis Pérez. 21.55 El tiempo en Trece 22.00 El cascabel. Presentado por Antonio Jiménez. 0.30 El Partidazo de Cope

#### HOY NO SE PIERDA...

#### 'Elsbeth'

#### Movistar Plus + A demanda

Carrie Preston protagoniza esta serie derivada de "The Good Wife' y 'The Good Fight."



#### 'The good doctor'

#### AXN | A demanda |

Estreno de la temporada final de la serie sobre uno de los médicos más populares de la tele actual.



#### LO MÁS VISTO del domingo 21 de abril

Real Madrid-Barcelona M+ LaLiga, 21.00.

2.164.000 espectadores 15.9% de cuota



#### LA SEXTA

9.00 Aruser@s. Presentado por Alfonso Arús.

11.00 Al rojo vivo, Presentado por Antonio Garcia Ferreras.

14.30 La Sexta noticias 1° edición. Presentado por Helena Resano.

por Josep Pedrerol. 15.30 La Sexta meteo 15.45 Zapeando, Presentado

15.10 Jugones. Presentado

por Dani Mateo. 17.15 Más vale tarde, Presentado por ľňaki López y Cristina Pardo.

20.00 La Sexta noticias 2" edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blazquez.

21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo 21.25 La Sexta deportes. Presentado por Carlota Reig y Oscar Rincon.

21.30 El intermedio. Presentado por El Gran Wyoming y Sandra Sabates.

22.30 ¿Quién quiere ser millonario? Presentado por Juanra Bonet.

0.25 ¿Quién quiere ser mil-Ionario? (Rep.)

#### TELEDEPORTE-

8.25 World Aquatics Diving World Cup. Superfinal masculina 10 m.

9.45 World Aquatics Diving World Cup, Superfinal femenina 10 m.

10.50 Resumenes LaLiga EA Sports, Jornada 32. Recopilación de los mejores momentos de la jornada liguera en la primera división del futbol español.

11.00 Mutua Madrid Open. Circuito femenino. Emisión del torneo de tenis que tiene lugar en la Caja Mágica de Madrid y que forma parte del circuito masculino de la ATP, así como del femenino. la WTA. En ambos casos, los tenistas juegan sobre una superficie de tierra batida.

22.00 LEN Champions League, «AN Brescia-CNA Barceloneta». Cuartos de final.

23.15 Resumenes LaLiga HyperMotion, Jornada 36. 1.30 World Athletics Continental Tour. «Kip Keino Classicn.

3.30 LEN Champions League. «AN Brescia-CNA Barceloneta». Cuartos de final.

#### MOVISTAR PLUS+

8.50 Cine. «Labordeta, un bombre sin más».

10.26 Los sesenta, Incluye «Una larga marcha hacia la libertad». «La madurez de la televisión», «La guerra de Vietnam» y «Sexo, drogas y rock and roll».

13.14 La Resistencia 14.39 El día después.

15.40 Cine. «Zoolander (Un descerebrado de moda) .. EE. UU. 2001. Dir: Ben Stiller. Int: Ben Stiller, Owen Wilson.

17.08 Elsbeth, Emisión de los capitulos «Piloto» y «Reality Shocks.

18.35 Lola Indigo: GRX 19.30 Bakalá 20.00 InfoDeportePlus+ 20.40 Previa EuroLeague.

«Real Madrid-Baskonia» En directo. 21.00 Euroliga, «Real Madrid Baskonia». En directo.

23.00 llustres ignorantes.

23.30 La Resistencia 0.55 El día después. 1.56 Cine. «Diego Maradona», R.U. 2019, Dir. Asif Kapadia.

«El Metro».

4.02 Van Gaal; siempre positivo

#### TELEMADRID

7.00 Buenos días, Madrid 11.20 120 minutos

14.00 Telenoticias 15.30 Cine de sobremesa.

«Estación 3: ultrasecreto». 17.30 Disfruta Madrid

19.00 Madrid directo 20.30 Telenoticias

21.15 Deportes

21.35 Juntos 22.30 Cine. «Toda la verdad». 0.30 Cine. «La conferencia».

2.30 Atrápame si puedes

#### TVG

Celebrity

8.00 Bos dias 10.50 Estache bo 12.00 A Bola Extra 12.30 A revista 13.55 Galicia noticias 14.25 Telexornal mediodia 15.45 Quen anda ai? 18.55 Avance Hora galega 19.05 Hora galega 20.25 Telexornal serán 21.45 O tempo 22.00 Cos pés na terra 0.15 Cine, «Deus, por que es tan fato!». L50 Telexornal serán. (Rep.)

#### ETB2

11.30 En Jake 13.50 Atrápame si puedes

14.58 Teleberri 15.40 Teleberri kirolak

16.05 Eguraldia

16.25 Esto no es normal 17.35 Quédate

20.10 A bocados

21.00 Teleberri 21.40 Teleberri kirolak 22.05 Eguraldia

cita en el parque». 0.50 Esto no es normal

22.30 La noche de.... «Una

#### TV3

10.30 Tot es mou 13.50 Telenoticies comarques

14.30 Telenoticies migdia 15.40 Cuines

16.10 Com si fos ahir 16.45 El Paradis de les

Senyores 17.30 Planta baixa

20.15 Està passant 2L00 Telenoticies vespre

22.05 Nits Sense ficció. «Aitana Bonmatí». 23.45 Marcats per Tito

0.40 Més 324

#### CANALSUR

12.50 Hoy en día, mesa de análisis

14.15 Informativos locales

14.30 Canal Sur noticias 1 15.25 La tarde. Aquí y ahora

18.00 Andalucía directo

19.45 Cómetelo

20.30 Canal Sur noticias 2 21.00 Informativos locales

21.45 Atrápame si puedes

22.40 Cine. «Sevillanas de

Brooklyn». 0.10 Cine. «Tu hijo».

#### CMM

8.00 C.-La M. despierta 10.30 En acción en casa 11.00 Aqui vivo yo 11.30 Lo mejor de Ancha... 12.15 Estando contigo 14.00 C.-La Mancha a las 2 15.45 En compañía 18.15 Lo mejor del Oeste. «Lanza rota», 20.00 C.-La Mancha a las 8

20.55 Ancha es ...

21.45 Atrapame si puedes 22.30 Cine. «Amor es todo lo

que necesitas». LOO En compañía, (Rep.)

# Verbolario



Pan, m. Alimento peor que alguna gente muy buena.

# 10

#### PERDIGONES DE PLATA

RAMON PALOMAR

#### Triturar el turismo

Queremos que el turismo sea sostenible, derrochador, biodegradable, educado, animalista y pro-Hamás

N aquellas calas ibicencas des-→ cubrimos un poderío físico que ■ asustaba. Mujeres que parecian modelos de Helmut Newton (abrazo, Ángel Antonio) desvestidas tan sólo por un tanga que John Ford podría usar de parche en el ojo y le hubiese sobrado tela y tios zamarros con pelazo de Tarzán que confundías con el marido de la Pataky por sus definidos abdominales. Y luego nosotros, genuinos representantes de una suerte de landismo evolucionado, que desembarcábamos de un viejo velero heredado por un amigo y que fondeábamos junto a espléndidos yates de platino, burbujas y caviar.

Nunca vi tanta gente tan guapa en tan escasos metros cuadrados. Vencíamos nuestro noble feismo hispano a base de actitud desenfadada y gallardía de borrachín que se viene arriba, que matábamos las horas marineras pimplando vermú con frenesí. Aquellos hermosos guiris no nos iban a apabullar en nuestra tierra, qué leches. Un turismo tan suculento, como de revista exquisita, me gustaría verlo a lo largo de nuestras costas. Pero no puede ser. La masa de turistas, en general, es tirando a feúcha, gasta mollas adiposas, calza sandalias con calcetín blanco, bebe sangría peleona, adquiere color de crustáceo hervido, abraza el estrépito y gime vocinglera. Pero derrama calderilla, en concreto unos 200.000 millones de euros este año, y eso se respeta. Las islas Canarias viven del turismo, por eso extraña la protesta de algunos isleños. Lo queremos todo. Todo y más. Todo y dos huevos duros. Todo y que el turismo sea sostenible, resiliente, biodegradable, educado, derrochador, animalista a tope, solidario y a favor de Hamás. Confundimos, atroz infantilismo, los deseos con la realidad. Nuestro modelo turístico supone un cañonazo, pero algunos zurdos necesitan siempre fastidiar las industrias que funcionan bastante bien. Se ciscaron en el posible petróleo canario, pero tranquilos, Marruecos se lo quedará. Y con el turismo, pues cuidadin, miles de pijiprogres ya acuden hasta la moruna Esauira, Triturar el turismo, otra de esas inteligentes propuestas. \*

## DESPUÉS DE LA MARCHA... MARÍA VASCO

Belleza, dermoestética y deporte

► Fue la primera atleta española en ganar una medalla olímpica. Ahora se dedica al entrenamiento personal, grupal y online por su cuenta

SERGI FONT

28 de septiembre de 2000, en Sidney, nadie esperaba un podio de María Vasco en la final olímpica de los 20 kilómetros marcha pero la catalana (Viladecans, 1975) cruzó tercera y, con su bronce, se convirtió en la primera atleta española de la historia en conseguir una medalla. Lo suyo con la marcha fue un flechazo que la enamoró cuando apenas tenía 10 años. «Estaba viendo dibujos animados, cambié de canal y estaban dando un campeonato europeo de atletismo. Eran los 10 kilómetros marcha femeninos y curiosamente ganaba una vecina mía, Mari Cruz Diaz. Me impactó, traté de imitarlo y sabía hacerlo! Era flipante porque es una especialidad que requiere mucha técnica».

Su carrera fue meteórica y llegó a disputar cinco Juegos Olímpicos, aunque el éxito también vino acompaña-

do de algunos sinsabores. «Tardé en asimilar todo lo que conllevaba el bronce de Sidney y también tuve mis chascos. No todo fue de color de rosa. Muchas empresas me dieron la espalda, imaginate qué le espera a la gente que no consiga una medalla. Me quedé sin patrocinador. También tuve mis llantos», rememora. Incluso lamenta: «A mi padre lo que más le fastidiaba era, que con lo mucho que entrenaba, lo poco recompensado que estaba económicamente». «Mis padres sufrían mucho pero me apoyaron siempre», añade.

El 13 de noviembre de 2013 anunció su retirada y empezó su vida laboral tratando de alejarse del atletismo. «Se abre un periodo de incertidumbre. A mí siempre me han gustado la moda y la belleza. Estudié un máster en gestión de empresa deportiva por tener relación con el deporte pero yo siempre quise estar desvinculada. De hecho, una de las cosas por las que me retiro es porque ya no me hacía feliz; salía a entrenar y era una obligación total. El deporte no estaba entre mis prioridades del futuro. Pero por ser quien era siempre me ubicaban en el atletismo», asegura. Y buscó la solución: «Lo que hice fue fusionar el deporte con la belleza y la dermoestética. También hice algunos pinitos en la moda con ropa deportiva. Al final tampoco podía renunciar a lo que me lo había dado todo. El deporte me dio valores, el quién soy... No podía ser reacia a ello».

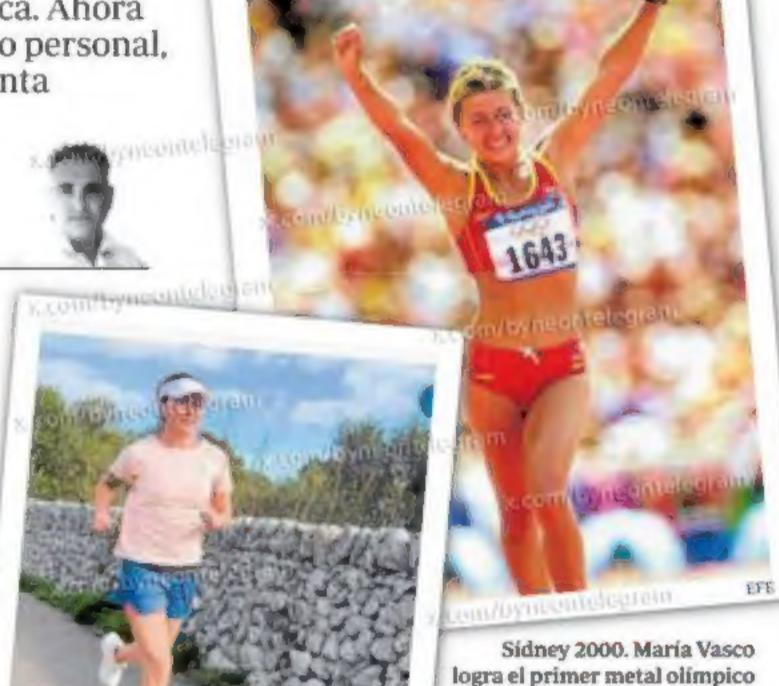

Sidney 2000. María Vasco logra el primer metal olímpico femenino español de la historia en atletismo. Y ahora

Tras una temporada en los gimnasios Holmes Place como asesora personal, entrenadora de 'running' e imagen de la empresa, decidió 'independi-

zarse' como trabajadora autónoma y se decantó por el entrenamiento personal, grupal y online. Además, está vinculada a un proyecto de la federación española, junto con otras 14 exatletas, para promover el deporte femenino en las Islas Baleares (reside en Menorca), «Tengo un grupo de 30 mujeres que lo que quiero es que tengan un

«Me retiro porque ya no me hacía feliz; salía a entrenar y era una obligación total» tiempo para ellas y para su cuerpo y no hace falta que compitan. Muchas de ellas no se habían puesto nunca un dorsal... Esa es mi motivación, que sean capaces de correr cinco o seis kilómetros», apunta.

A María Vasco se la puede contratar a través de su Instagram, aunque no hace nada de marcha porque «exige mucha técnica y es algo que debe trabajarse desde pequeño». La exatleta bromea con el impacto que tiene su nombre: «Mucha gente piensa que les voy a a matar a entrenamientos. Pero a mí me gusta el deporte más amateur. Preparar a gente a alto nivel nunca me ha llamado la atención. Me gusta ver cómo una persona que nunca ha sido capaz de dar un paso corriendo acaba haciéndolo. Entreno carrera, tonificación y fuerza. Y lo compagino con la demoestética», concluye.